

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.204

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros Martes

3 de septiembre de 2024

Cine 💹

Almodóvar convence en Venecia con 'La habitación de al lado' - P38 Y 39

### Londres limita la venta de armas a Israel por el riesgo de violar las leyes internacionales

La decisión afecta a 30 licencias y es un golpe diplomático a Netanyahu

RAFA DE MIGUEL Londres

El ministro británico de Exteriores, David Lammy, anunció ayer en el Parlamento la suspensión de 30 licencias de exportación de ar-

### El triunfo de la ultraderecha desata un seísmo político en Alemania

ELENA G. SEVILLANO Berlin

La victoria del partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales en Turingia y su segundo puesto en Sajonia han desencadenado un seísmo en la política alemana. El Gobierno de coalición de Olaf Scholz queda muy debilitado. El cordón sanitario resiste, pero crecen las dudas de su utilidad. —P2 A 4 —EDITORIAL EN P10

#### Sánchez busca "alinear" al PSOE en el debate territorial

JOSÉ MARCOS Madrid

Pedro Sánchez quiere que el Congreso Federal del PSOE, que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla, sirva para "alinear el discurso territorial" del partido, un mensaje a los barones criticos con la financiación singular de Cataluña. —P14

mamento a Israel con el argumento de que "existe un riesgo claro de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario". Se trata de una decisión con escasas consecuencias prácticas, pero un alto peso simbólico, porque supone un grave golpe diplomático al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó la decisión británica de "decepcionante" y dijo que "envía un mensaje muy problemático" a Hamás y a sus aliados iraníes.

En la actualidad hay concedidas 350 licencias de exportación, con lo que la suspensión afecta a menos de un 10% de todas ellas. Y el volumen de armas que suministra Londres a Israel es apenas un 1% de lo que importa ese país. Un equipo de Exteriores ha realizado una revisión exhaustiva sobre la guerra en Gaza. El informe no conecta directamente el armamento británico con violaciones de la ley pero señala la dimensión de la destrucción de la Franja y el número de victimas civiles.

# Canarias prevé llevar la presión migratoria a los tribunales

Clavijo pide a sus servicios jurídicos explorar todas las vías, hasta la penal, para que el Estado sea responsable de los menores solos

GUILLERMO VEGA

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció ayer que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico van a analizar todas las vías, incluida la penal, para que se reconozca que la gestión de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a sus costas es competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. "No vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor", anunció. El Gobierno isleño, integrado por Coalición Canaria y el PP, recibió a 6.267 migrantes en julio y agosto, una cifra récord.



La flesta del triatión español en París. Susana Rodriguez, con discapacidad visual, revalidó en los Juegos Paralímpicos la medalla de oro que ya ganó en Tokio con su nueva guia, Sara Pérez, con quien se abraza en la foto. Dani Molina, que lleva una prótesis después de perder la pierna derecha, logró otro oro en la categoría PTS3 para atletas con discapacidad física, chrostan hartmann (reuters) — P35



Distintos estudios rebaten la idea de unos campus dominados por el activismo de izquierdas

## Los universitarios se escoran a la derecha

ELISA SILIÓ Madrid

Como le ocurre a la sociedad, los universitarios se van escorando a la derecha, según reflejan distintos estudios como los del CIS o la Fundación BBVA. Los alumnos se ubican de media en el 4,8 del arco político (siendo el cero la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha), cuando en 2010 estaban en el 4,6 y en 2006, en el 4,1% La desconfianza de los jóvenes hacía los partidos tradicionales está llevando a muchos de ellos a la ultraderecha, subraya una experta. —P29

### El éxito de los ultras sacude la política alemana

Los malos resultados en las elecciones del domingo en Turingia y Sajonia añaden presión al frágil Gobierno de Scholz. El cordón sanitario a AfD obliga a pactar a partidos en las antípodas ideológicas

ELECCIONES EN EL ESTE DE ALEMANIA

ELENA G. SEVILLANO Berlín

Pocas elecciones regionales en Alemania han tenido tanto impacto en Berlín como las del domingo. La victoria de los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) en Turingia y su segundo puesto en Sajonia, pisándole los talones a los democristianos de la CDU, ha desencadenado un seísmo a escala federal. La derrota de los socios de Olaf Scholz deja a la coalición más debilitada que nunca, a poco más de un año para las elecciones federales. Los votantes han dado un toque a los partidos tradicionales, impulsando a dos formaciones en los extremos ideológicos que se presentan como antisisemas y complican el puzle endiablado de la formación de gobierno.

Scholz, un socialdemócrata que gobierna en Berlín coaligado con verdes y liberales, pidió ayer a los "partidos democráticos" que formen gobiernos "estables" sin la ultraderecha. El temor a que alguna formación esté tentada a romper el férreo cordón sanitario que Alemania aplica a AfD resurgió el domingo por la tarde, al conocerse los sondeos a pie de urna: por primera vez desde la Il Guerra Mundial, un partido de extrema derecha resultaba el más votado en uno de los 16 Estados federados. Precisamente, en Turingia —un Land de poco más de dos millones de habitantes, hogar de los escritores Goethe y Schiller, y semilla de la República de Weimar— fue la primera región en la que los nazis entraron en un Gobierno.

Las reminiscencias de un pasado no tan lejano pesan a la hora de poner en perspectiva los datos: uno de cada tres votantes (32,8%) apoyaron un partido liderado por un extremista de derechas, Björn Höcke, que ha desenterrado lemas nazis que llevaban décadas bajo llave. Una victoria de la ultraderecha en Alemania tiene mucha mayor carga simbólica que en cualquier otro lugar. Quizá por eso, el domingo en Erfurt, capital de Turingia, se escuchaba a los políticos hablar de cómo ese resultado se iba a percibir en el exterior, de la imagen que Alemania proyecta al mundo. A estas alturas, que sea casi imposible un Gobierno de AfD parece, en realidad, easi secundario.

El cordón sanitario resistirá, a juzgar por las reacciones de todos los partidos. El líder de la oposición, Friedrich Merz, rechazó ayer colaborar con los ultras y confirmó que la CDU, segunda fuerza en Turingia y primera en Sajonia, va a intentar formar Gobierno en ambos Estados. "Somos el último baluarte del centro de-

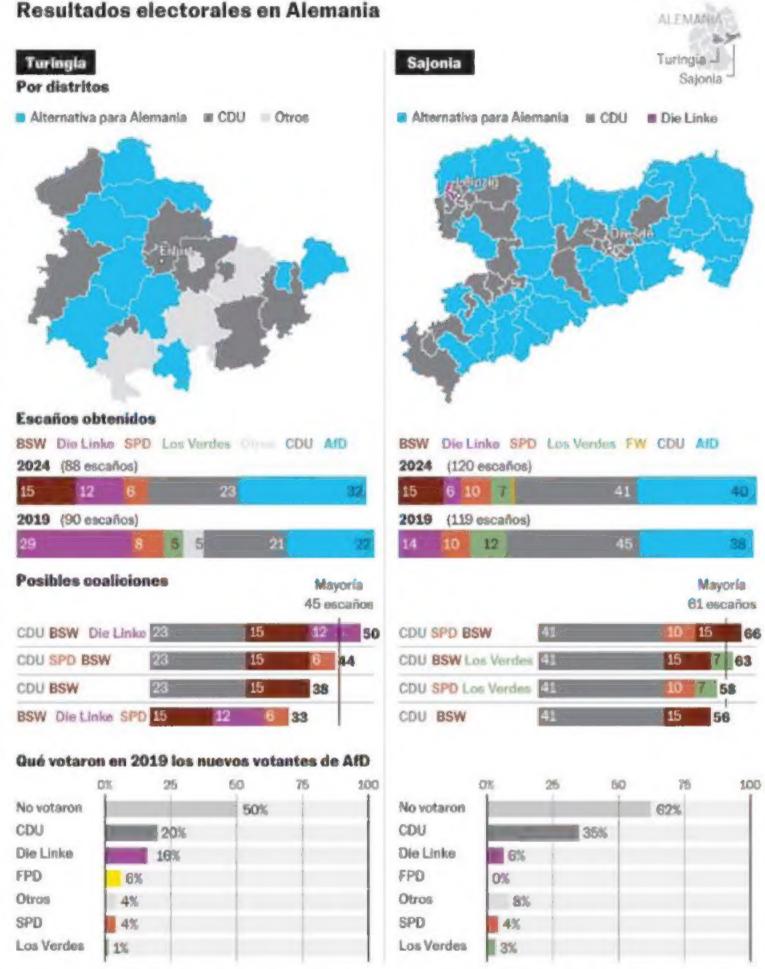

Fuente wahlen thuaringen de, wahlen sachsen de, Infratest-dimap y Der Spiegel

DANIELE GRASSO - JAVIER GALÁN / EL PAÍS

mocrático contra el populismo de extrema derecha", aseguró.

La victoria de los ultras y el hundimiento de los partidos de la coalición que gobierna el país contribuyen a aumentar la presión sobre Olaf Scholz, al que desde distintos sectores se le exi-

El debate sobre la migración y Kioskeros el apoyo a Ucrania marcarán la agenda

"Es la debilidad, no la fuerza, lo que une a la coalición", asegura un experto ge un cambio de rumbo. El tema candente de la campaña, la migración, marcará los próximos días, pero también se intensificará el debate sobre el apoyo a Ucrania.

Merz calificó ayer la migración de "problema sin resolver". El Ejecutivo de Scholz ya había anunciado el endurecimiento de las condiciones de asilo y deportó a 28 afganos condenados por distintos delitos en Alemania dos días antes de las elecciones. "El canciller tiene que corregir radicalmente sus políticas", advirtió el líder de los democristianos.

La bofetada de los votantes a los tres partidos de Gobierno ha sido de récord. El SPD obtuvo el 6,1% de los apoyos en Turingia y el 7,3% en Sajonía, unos resultados que Scholz calificó de "amargos". La copresidenta del partido, Saskia Esken, reconoció que los asumen como "un toque de atención". Sus socios en Berlin se asoman a la irrelevancia. En 2019, entraron por los pelos en el Parlamento del Estado de Turingia; esta vez, ambos han quedado fuera. Los Verdes son, junto con la CDU, la bestía negra contra la que arengan tanto la AfD como la formación populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW por sus siglas en alemán) en el este del país. En Sajonia, los ecologistas superaron por una décima el umbral del 5% que asegura los escaños.

Como ocurrió tras la debacle de las elecciones europeas, cuando los votos confirmaron la pérdida de confianza que venían mostrando las encuestas, resurge el debate sobre un posible adelanto de las elecciones. AfD, que reclama su derecho a gobernar al haber sido la fuerza más votada, volvió a pedirlo este lunes: "La gente está insatisfecha y ha dejado claro que no quieren este Gobierno. No se puede ignorar su voto que pide via libre para unas nuevas elecciones", insistió la copresidenta de AfD, Alice Weidel, en una rueda de prensa en Berlín a la que no acudió el vencedor de los comicios en Turingia, Björn Höcke.

La coalición, renqueante, aguantară, opinan expertos como Wolfgang Merkel, politólogo del Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlin (WZB). "Unas elecciones anticipadas castigarian terriblemente a los tres partidos. Los liberales corren el riesgo de ser expulsados del Bundestag; el Partido Socialdemócrata, de quedar reducido a la mitad, y Los Verdes, limitados a sus seguidores acérrimos", enumera: "No es la fuerza, sino la debilidad lo que mantiene unida a esta coalición fracasada".

Los resultados en los dos Lānder de la antigua República Democrática Alemana (RDA) han confirmado la creciente fragmentación política en el país. La formación de coaliciones, a las que los alemanes están muy acostumbrados —los cuatro Ejecutivos de Angela Merkel fueron de coalición; tres con los socialdemócratas—, se complica hasta el punto de que podría acabar necesitándose una alianza de cuatro partidos para evitar a los ultras.

"La situación en Turingia va a ser muy complicada para la CDU", explica Thorsten Faas, politólogo de la Universidad Libre de Berlín. "Es probable que tengan que repensar su relación con Die Linke", añade, en referencia al veto que mantienen los democristianos contra la formación de izquierdas, heredera del partido comunista SED. Merz detalló ayer que el veto se decidió en un congreso del partido en 2017 y "se mantiene".

En Turingia, los 32 diputados de AfD, en una Cámara con 88 escaños, dificultan la formación de una mayoría que los deje fuera. Con los datos provisionales, a la suma de CDU, SPD y el partido de Sahra Wagenknecht le faltaria un escaño. Y no hay más opción que recurrir a Die Linke. El candidato de la CDU en ese Estado, Mario Voigt, anunció que empezará a hablar con el SPD y seguirá con el resto de las fuerzas. El veto a los poscomunistas es solo uno de los muchos dolores de cabeza de los próximos días. La gran incógnita será si podrán aliñar la ensalada ideológica de una alianza con Wagenknecht, que lidera un partido anti-OTAN, antiinmigración y que contemporiza con Rusia.

3



Sahra Wagenknecht, en una rueda de prensa ayer en Berlín. CLEMENS BILAN (EFE)

El éxito del nuevo partido de Sahra Wagenknecht le asigna un papel imprescindible en los futuros gobiernos

### La incógnita del populismo de izquierdas

E. G. S. Berlin

Sahra Wagenknecht es la politica alemana más poderosa del momento. La que fuera figura destacada del partido poscomunista Die Linke (La Izquierda) tiene ahora la llave de los gobiernos en los Estados federados de Turingia y Sajonia. Su formación, creada hace solo nueve meses, se ha convertido en la otra gran vencedora de los comicios celebrados el domingo en los que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se alzó con la victoria, en el caso de Turingia, y quedó en segundo puesto, en Sajonia.

El éxito electoral de esta excomunista de 55 años la sitúa en el centro de todas las negociaciones para formar coalición en los dos Länder, donde sumar mayorías será un ejercicio de malabarismo ideológico. Con un 15,8% de los votos en Turingia y un 11,8% en Sajonia, Wagenknecht es tercera fuerza en ambas regiones y está en disposición de exigir. Los democristianos de la CDU, que pretenden formar ambos gobiernos excluyendo a los ultras, ya han confirmado que se sentarán a hablar con ella pese a las diferencias fundamentales en sus programas

El partido que lidera esta política elocuente y persuasiva no disimula su personalismo. Se llama Alianza Sahra Wagenknecht (BSW. por sus siglas en alemán) en un intento de aprovechar la popularidad de su líder, curtida en innumerables tertulias políticas desde los años noventa del siglo pasado. Ha sido su cara, y no la de las candidatas regionales, la que ha ocupado la mayoría de carteles electorales, para disgusto de algunos de sus adversarios. El primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, la llama "candidata fantasma". La entrada en tromba en los parlamentos regionales ha acabado de hundir a Die Linke (La Izquierda), el partido de Ramelow, que ha caído en Turingia hasta el 13,1% de los votos (en 2019 obtuvo el 31%).

La creación de BSW va ligada al ascenso de la ultraderecha en el este de Alemania y a la paulatina pérdida de votos de Die Linke, que durante años catalizó el voto de protesta en el territorio de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Wagenknecht ha dicho que La Izquierda, su antiguo partido, había dejado de representar a las clases trabajadoras y a los jubilados de bajos ingresos del este, su tradicional clientela, y que era necesario cubrir ese hueco con una formación que volviera a hablar a la clase obrera de los problemas que realmente les preocupan.

"BSW es una alternativa a AfD", sostiene André Brodocz, politólogo de la Universidad de Erfurt. "Ha tenido tanto éxito porque atrae el apoyo de ciudadanos descontentos con las políticas migratorias, medioambientales y de seguridad de los partidos gobernantes a escala federal y estatal. pero que no están de acuerdo con las posiciones de extrema derecha de la AfD", apunta. Los ejes de la campaña han sido la guerra de Ucrania y la inmigración. BSW es fundamentalmente anti-OTAN. tiene un discurso antinmigración muy similar al de AfD y reivindica el pacifismo: niega ser prorruso, pero aboga por dejar de enviar armas a Ucrania.

El partido apela a valores tradicionalmente de izquierdas, centrados en la defensa de los trabajadores y la redistribución de la riqueza, y juega con la nostalgia del comunismo que "no dejaba a nadie atrás", pero rehúye la denominación "izquierda". Pretende convencer también a votantes que podrían perfectamente dar su voto a un radical de derechas coLa dirigente se desligó de Die Linke y fundó hace ocho meses BSW

Tiene un discurso antinmigración muy similar a AfD y aboga por la paz en Ucrania

mo Björn Höcke por su rechazo de lo woke y su defensa de los valores tradicionales.

"Resulta atractiva para los votantes de protesta que antes escogían la papeleta de la AfD ante la falta de una alternativa democrática. El hecho de que un nuevo partido haya tenido tanto éxito y tan rápidamente es algo completamente nuevo en Alemania", subraya Brodocz, que lo atribuye al enorme tirón de Wagenknecht, una de las alemanas del este más conocidas del país. Nació en la ciudad de Jena, en Turingia, hija de una alemana y un estudiante iraní opuesto al sha que desapareció sin dejar rastro tras volver a su país, cuando ella tenía dos años.

Wagenknecht llevaba al menos desde 2015 desviándose de la línea de Die Linke. Con la crisis de los refugiados criticó la política de puertas abiertas de la canciller Angela Merkel, con la que su partido estaba esencialmente de acuerdo. Durante la pandemia puso en duda las vacunas y las restricciones. Aboga por dejar de perder el tiempo con los debates sobre género. Ha pedido negociaciones de paz con Moscú prácticamente desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania y critica al Gobierno de Olaf Scholz por aprobar sanciones que, dice, perjudican a la economía alemana.

No parece que la política migratoria vaya a suponer un obstáculo insalvable para pactar con los democristianos de la CDU, pero su antiotanismo y la cercanía con Rusia pondrán en un aprieto a los conservadores. También serán controvertidas sus propuestas de política social y económica, mucho más a la izquierda de las que defienden los socialdemócratas.

Wagenknecht está en contra de la presencia de misiles estadounidenses de medio alcance en suelo alemán, algo en lo que el partido de Friedrich Merz apoya a Scholz. Ayer puso como condición para participar en los gobiernos regionales que estos se opongan claramente a su despliegue y que fomenten las conversaciones de paz en Ucrania. "El canciller acaba de dar permiso a Estados Unidos para estacionar nuevos misiles en una cumbre de la OTAN, cuando ningún otro país europeo lo permite", se queió.

"La mitad de los alemanes tienen miedo de verse arrastrados a una gran guerra", añadió durante una rueda de prensa en Berlín sobre su exigencia de que Ucrania deje de recibir armas alemanas para defenderse de la invasión rusa. "Dos tercios de los alemanes del este no quieren tener misiles estadounidenses", añadió, a modo de advertencia. "Ouien vota a BSW obtiene las políticas que defiendo", subrayó junto a las candidatas de Turingia (Katja Wolf) y Sajonia (Sabine Zimmermann). Era previsible que Wagenknecht, necesaria para conseguir mayorías en los dos estados, pusiera precio a su asociación. Está por ver cómo de alto es ese precio. Y si el partido de Konrad Adenauer y Helmut Kohl está dispuesto a pagarlo.



Alice Weidel, dirigente de AfD, ayer en Berlín. LISI NIESNER (RELITERS)

La normalización del discurso de extrema derecha en Europa cuestiona la eficiencia de esta herramienta política

### La progresiva debilidad de los cordones sanitarios

SILVIA AYUSO Brusclas

Mientras Alemania intentaba ayer digerir que la extrema derecha haya logrado, con su victoria en Turingia, ganar unas elecciones regionales por primera vez desde la II Guerra Mundial, comenzaban a llegar a sus oficinas de Bruselas los nuevos eurodiputados surgidos de los comicios europeos de junio. Casi un tercio de los 720 legisladores del nuevo hemiciclo europeo están a la derecha de la derecha del espectro político. Elección tras elección, las fuerzas ultras avanzan en buena parte de Europa sin que los partidos tradicionales parezcan capaces de encontrar una fórmula para frenarlas. Los cordones sanitarios, mientras tanto, se debilitan cada vez más.

"Un cordón sanitario puede ser una herramienta eficiente durante un periodo de tiempo limitado. Pero puede llegar a ser contraproducente cuando los partidos mayoritarios se apoyan en ella durante un largo periodo, en vez de invertir recursos en una competición política exitosa contra las fuerzas de la derecha radical", advierte Daniel Hegedüs, director regional para Europa Central del think tank German Marshall Fund.

Este peligro lo están experimentando en su propia carne los franceses, donde varias generaciones de ciudadanos están hartos de tener que votar siempre no a favor de su opción política,

sino para frenar otra, la extrema derecha. Este comienzo de curso político tiene a Francia sin gobierno por la casi imposibilidad matemática de garantizar una mayoría suficiente tras las legislativas de julio. Gracias a la reactivación del frente republicano, esos comicios frenaron la que llegó a parecer por momentos una victoria imparable del Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, que habría supuesto tener al primer jefe de Gobierno de extrema derecha de la V República. Pero ese cordón sanitario que volvió a funcionar parece, casi dos meses después, haber atrapado al país en un callejón sin salida que podría provocar un eventual refuerzo, de cara a los próximos comicios, de esa misma extrema derecha que se había logrado frenar in extremis una vez más.

En Bruselas, por ahora ha habido más éxito: el cordón sanitario impuesto por los grupos moderados (populares, socialdemócratas, liberales y verdes) ha impedido que las fuerzas más ultras se hagan con puestos importantes en la Eurocámara: de los tres grupos a la derecha de la derecha - Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) - solo ECR, donde militan los eurodiputados de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pudo hacerse con dos de las 14 vicepresidencias del hemiciclo durante el reparto de poderes, en julio. Este bloqueo se ha extendido también a las comisiones y subcomisiones parlamentarias, donde los grupos más extremos se han quedado sin presidencias ni vicepresidencias. Parece además bastante improbable, por sus divisiones internas, que estos grupos puedan aunarse, aunque ello les convertiría, con 187 eurodiputados, en la segunda fuerza parlamentaria tras el Partido Popular Europeo (PPE, 188), por delante de Socialistas y Demócratas (S&D,136).

Pero ello no quita que puedan unir fuerzas a la hora de rechazar políticas —en votos y resoluciones— que sí comparten, como un ideario fuertemente heteronormativo, de rechazo a todo lo que descalifican como cultura woke y, por supuesto, en materia migratoria.

Ya en las elecciones europeas, el ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ) se convirtió, por primera vez, en el partido más votado de Austria, mientras AfD quedó segundo en Alemanía. Fue precisamente la victoria del RN en los comicios europeos lo que llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a convocar elecciones legislativas anticipadas en las que la extrema derecha acarició el sueño de gobernar por fin. Ante una Europa cada vez más escorada a la derecha y un voto cada vez más fragmentado, ¿se ha agotado la fórmula del cordón sanitario para frenar a la ultraderecha en Europa?

La respuesta es difícil, por la diversidad de los sistemas de voto en los Veintisiete y porque lo que lleva funcionando años en un país puede ser novedoso en otro. Lo que queda claro es que, en el panorama político actual, ya no es suficiente. Y que la búsqueda de soluciones no puede o no debe ser a nivel solo nacional, porque el fenómeno de la extrema derecha ha dejado de ser episódico para convertirse en una realidad cada vez más extendida en todo el territorio europeo, y más allá.

"Es una partida que estamos jugando a nivel europeo", afirma Ernesto Pascual, profesor de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya. "Hay una reflexión que debería hacer Europa más que cualquier país en concreto, decir, oiga, ¿cuáles son los problemas, por qué está creciendo el populismo?", señala.

"¿Es el cordón sanitario la medida que impedirá que crezca la extrema derecha? Evidentemente no. Tiene que haber una reflexión de la sociedad en cuanto a los temas que preocupan a la ciudadanía. Aunque los discursos sean más o menos ciertos, hablamos de seguridad, inmigración, derechos sociales", apunta en conversación telefónica.

Desde la Universidad de Cardiff, la especialista en extrema derecha Marta Lorimer coincide en la importancia de no dejar estas cuestiones en manos de unas fuerzas ultras que han logrado canalizar y unificar estos reclamos para los que prometen respuestas sencillas, por muy falsas o impracticables que sean. Y que han logrado "limpiar" su imagen, lo que a su vez ha permitido una "normalización de la extrema derecha" en el panorama político que hace más dificil aún que funcione el cordón sanitario.

Hay otra cosa que inquieta a Lorimer de este proceso de normalización: "Parte del problema es que otros partidos están copiando, esencialmente, el mensaje de la extrema derecha, en vez de pensar en respuestas políticas mucho mejores que podrían responder a algunas de las preocupaciones que explican por qué la gente vota por la extrema derecha". Olvidan por el camino, apunta, el mantra del fundador del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen, de que, entre el original y la copia, los votantes eligen al original. "Así que, ¿qué sentido tiene copiarlas? Intentemos en vez de ello presentar un mensaje diferente a lo que sugieren. Hay que atender las inquietudes de los votantes, pero sin asumir que las únicas soluciones que

El callejón sin salida de los partidos en Francia podría reforzar a Le Pen

"Parte del problema es que otras fuerzas copian a los ultras" avisa una analista

les van a gustar son las que sugiere la extrema derecha", insiste, tal como también apunta Pascual.

En Bruselas, ese mensaje parece estar calando. Atendiendo a una de las condiciones que S&D impuso para ratificarla en un nuevo mandato, que atendiera al problema urgente de vivienda en la UE, la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leven, ha prometido un nuevo "plan europeo de vivienda asequible" y se espera que cree una cartera con estas responsabilidades. Un paso adelante, pero aún insuficiente. Porque el desafío es mayor, advierte Pascual: "No solo estamos ante un reto de quién gobierna, sino ante el reto de la pervivencia del sistema democrático liberal en Europa".

EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INTERNACIONAL



Keir Starmer inauguraba ayer el curso escolar en el colegio Perry Hall, en la localidad londinense de Orpington. RICHARD POHLE (POOL)

# Londres limita la venta de armas a Israel para preservar las leyes humanitarias

La suspensión apenas afecta a 30 licencias de exportación, pero es un golpe diplomático al Gobierno de Netanyahu

#### RAFA DE MIGUEL Londres

El nuevo Gobierno del Reino Unido ha decidido tomar una controvertida decisión destinada a calmar las aguas del Partido Laborista, revueltas desde hace meses por la tibia respuesta del primer ministro, Keir Starmer, a los ataques israelíes contra Gaza. El ministro de Exteriores, David Lammy, anunció ayer en el Parlamento la suspensión de 30 licencias de exportación de armas a Israel, lo que amenaza con tensar la relación entre Londres y Washington.

Los dos últimos meses, un equipo de Exteriores ha analizado el modo en que el Gobierno de 
Netanyahu estaba conduciendo su 
ofensiva, con la sospecha de que 
se utilizara armamento británico 
en operaciones sobre Gaza que 
pudieran suponer una violación 
del derecho internacional humanitario. La investigación comenzó 
antes de que el Partido Laborista 
alcanzara el poder, después de su 
arrolladora victoria electoral del 
pasado 4 de julio.

"Lamento tener que informar a esta Cámara [de los Comunes] de que el informe que he recibido no me deja otra opción que concluir que, en el caso de determinadas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario", dijo Lammy a los diputados.

El Gobierno no vende armamento a Israel, sino que se limita a conceder licencias de exportación a empresas armamentísticas. En la actualidad, hay concedidas 350 licencias, con lo que la suspensión afecta a menos de un 10% de todas ellas. La suspensión afecta, sobre todo, a componentes de aeronaves militares, tanto aviones como helicópteros y drones.

De hecho, el total de armas que suministra el Reino Unido a Israel supone apenas un 1% del material bélico que importa este país. Sus dos principales suministradores son, a una gran distancia del resto, EE UU y Alemania. Berlín aprobó en 2023 licencias de exportación al Estado judío por valor de 330 millones de euros, 10 veces más que en 2022. Y Washington le entrega anualmente unos 3.100 millones de euros de ayuda militar.

Se trata de una decisión con escasas consecuencias prácticas, pero un alto peso simbólico, porque supone un grave golpe diplomático al Ejecutivo de Netanyahu. Londres se convierte así en el primer gran aliado occidental de Israel que le suspende, aunque sea parcialmente, la venta de armas.

Pese al escaso efecto real, el Gobierno israelí reaccionó indignado. "Resulta profundamente descorazonador conocer las sanciones impuestas por el Gobierno del Reino Unido sobre las licencias de exportación para el sistema de defensa de Israel", tuiteó el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant. "[La decisión] se produce cuando libramos una guerra en siete frentes distintos, una guerra que lanzó una organización terrorista salvaje sin que fuera provocada. En el momento en que lloramos a seis rehenes que fueron ejecutados a sangre fría por Hamás dentro de los túneles de Gaza", señaló Gallant. El ministro de Exteriores, Israel Katz, considera que la decisión, que califica como "decepcionante", "envía un mensaje muy problemático" a Hamás y a sus aliados iraníes.

A diferencia de la resolución mostrada por el Gobierno británico, la Comisión Europea mantiene en el limbo la petición formulada en febrero por los gobiernos de España e Irlanda para que se revise el acuerdo de asociación de la UE con Israel. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no ha contestado a las cartas enviadas por el presidente del

El dato

1%

Es el porcentaje del total de las importaciones de armas de Israel que provienen del Reino Unido. El mayor peso en el suministro armamentístico al Gobierno de Netanyahu lo tienen, con diferencia, Estados Unidos y Alemania.

El Gobierno se apresuró a respaldar al derecho de Israel a defenderse

La medida "envía un mensaje muy problemático a Hamás", señala Katz Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en las que se urgía a replantear las relaciones comerciales entre Bruselas e Israel.

El Gobierno español lleva insistiendo desde entonces en la necesidad de utilizar los elementos al alcance de las Instituciones comunitarias para incrementar la presión sobre el Gobierno de Netanyahu y frenar su ofensiva militar en Gaza. España asegura que desde el 7 de octubre, cuando Hamás llevó a cabo una masacre en territorio israelí, no se ha aprobado ningún nuevo envío de armas. A eso se comprometió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante un debate parlamentario celebrado el 5 de diciembre.

Los envíos acordados con anterioridad, sin embargo, fueron entregados. Durante 2023 se aprobaron 34 licencias de exportación de armamento y equipos militares a Israel, por un valor de 9,3 millones de euros, aunque el valor del material efectivamente entregado ascendió solo a 2,3 millones.

El informe del Ministerio británico de Asuntos Exteriores evita conectar directamente el armamento británico con posibles violaciones del derecho humanitario en Gaza, pero señala la preocupación que han ocasionado tanto la dimensión de la destrucción de la franja palestina como el número de víctimas civiles. Los trabajos se han concentrado en tres áreas: la provisión de ayuda humanitaria y la facilidad de acceso a las víctimas; el trato a los detenidos y el desarrollo de la campaña militar. Los investigadores señalan que las autoridades israelíes no han facilitado el acceso a los presos palestinos, a pesar de las largas negociaciones llevadas a cabo, ni a autoridades judiciales británicas ni a los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Gobierno de Starmer se ha esforzado por jugar a dos bandas e intentar preservar cierta apariencia de equilibrio en su decisión, sobre todo por no añadir tensión a un aliado como el Gobierno estadounidense de Joe Biden, que ha rechazado suspender las exportaciones de armas a Israel.

"El Reino Unido no es un tribunal internacional. Ni hemos ni podríamos haber juzgado la posibilidad de que Israel hubiera incumplido el derecho internacional humanitario. Nuestra evaluación es más bien preventiva, no una decisión sobre culpabilidad o inocencia. Y no pretenda prejuzgar futuras decisiones que tomen en el futuro los tribunales competentes", aseguró Lammy.

Fuentes del Gobierno británico se apresuraron a señalar que
la suspensión de las licencias no
suponen una disminución en su
firme respaldo a Israel y a su derecho a defenderse. Y recordaron que, en ocasiones similares,
otros gobiernos anteriores —como el de la conservadora Margaret Thatcher o el laborista Gordon
Brown—también decidieron suspender exportaciones.

INTERNACIONAL EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Israelies participaban ayer en el funeral de un secuestrado en Jerusalén. ILAN ROSENBERG (REUTERS)

### La huelga contra Netanyahu concluye prematuramente y sin paralizar Israel

Un tribunal pone fin al paro por considerarlo "político", ocho horas después de su inicio

#### ANTONIO PITA Jerusalén

Bancos, puertos, factorías o universidades de Israel detuvieron ayer su actividad en el marco de la primera huelga contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu en casi Il meses de guerra. La convocatoria tuvo un seguimiento desigual y una duración de apenas ocho horas, en las que se produjeron pequeñas protestas y cortes de carreteras. Al mediodía, un tribunal ordenó poner fin al paro por considerarlo "político" y "sin vinculación" con el asunto por el que la gran central sindical (la Histadrut) lo convocó en la víspera (los rehenes en Gaza), sumándose a la indignación —inédita en meses por el hallazgo en un túnel de Gaza de otros seis cadáveres de secuestrados. Estos, criticaban los convocantes, habrían regresado con vida si Netanyahu no llevara desde diciembre poniendo palos entre las ruedas a un acuerdo de alto el fuego

El paro comenzó a las 5.00 (una hora más en la España peninsular) con una duración prevista de 24 horas. Primero, el presidente de la Histadrut, Arnon Bar-David, comunicó a un tribunal laboral, que analizaba una petición de suspenderla, que concluiría a las 18.00. Al mediodía, el tribunal ordenó ponerle fin ya a las 14.30 y Bar-David exhortó a los

huelguistas a regresar a sus puestos de trabajo.

Durante su corta vida, la huelga no ha logrado paralizar Israel. Su seguimiento dependió mucho de la localidad, del sector y de la fuerza que tuviese cada rama sindical en el pulso con las autoridades gobernadas por el Likud, el partido de Netanyahu. Por ejemplo, la mayoría de bancos y universidades se sumaron y, en general, importantes empresas del sector privado. También la empresa eléctrica y el servicio postal, pero el seguimiento en los puertos fue desigual. El primer ministro condenó el paro convocado por la Histadrut. "Es una vergüenza. Es como decirle a sel dirigente de Hamás, Yahia] Sinwar: 'Has matado a seis personas, nosotros te apoyamos", dijo Netanyahu durante una reunión de su Gabinete.

Las empresas municipales de autobuses en Tel Aviv y Jerusalén solo pararon las seis primeras horas del día. Igual que los colegios de primaria —los de secundaria ya estaban de huelga por un conflicto salarial—, que reabrieron a las 12.00. El metro ligero, sin embargo, siguió funcionando en la tercera ciudad. Haifa.

Universidades y bancos secundaron mayoritariamente la convocatoria

Smotrich afirma que la acción "cumple los sueños" del líder de Hamás

Un importante termómetro fue el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv, que recoge la inmensa mayoría de entradas y salidas por vía aérea. Tras horas de presiones durante el domingo, el paro acabó limitado a dos horas (de 8.00 a 10.00) y solo para los despegues, sin impedir los aterrizajes. La Histadrut y el Ministerio de Transportes -que dirige una de las ministras más derechistas del Likud, Miri Regev- mantuvieron un pulso pasada esa hora, porque continuaron los retrasos y largas colas. Solo salieron siete vuelos a Estados Unidos hasta la orden judicial.

Ayer, durante la huelga, el presidente del departamento de relaciones públicas de la Histadrut, Yaniv Levy, cifró las autoridades locales en huelga en un 95% y abrió la puerta a nuevas convocatorias que incluyan más sectores. La víspera, el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que se opone a un acuerdo de alto el fuego porque lo considera una "rendición" frente a Hamás, afirmó que el paro de ayer "cumple los sueños" del líder de Hamás y cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023.

Pese a su desigual éxito, es la primera huelga contra el Gobierno de Netanyahu desde marzo de 2023 (entonces, con motivo de su polémica y divisiva reforma judicial), tras dos semanas de agravios acumulados y 12 rehenes regresando en ataúdes. Según la autopsia, de la que dan cuenta medios locales, los seis últimos fueron asesinados con disparos a quemarropa, unas 48 y 72 horas antes de su hallazgo, el domingo, en un túnel de Gaza.

### Von der Leyen completa la lista de la Comisión con nuevas mujeres

Las decisiones de Bélgica y Rumania permiten a la presidenta un colegio algo más igualitario

#### SILVIA AYUSO Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya tiene la lista completa de los nominados por los Estados miembros para formar su colegio de comisarios. Un equipo que podría quedar más equilibrado en materia de género de lo que inicialmente parecía -- aunque todavía no llega a ser tan paritario, como el anterior- gracias a los gestos de última hora de varios países: Bélgica presentó ayer a una mujer, la ministra de Exteriores en funciones, Hadja Lahbib, como su candidata, mientras que Rumara postular a un hombre y una mujer era si decidían mantener al actual comisario. En el caso belga, se trata del responsable de Justicia, Didier Reynders, que no había ocultado sus descos de continuar en el Ejecutivo europeo, ahora frustrados.

Muestra de la presión que ha rodeado todo el proceso, sobre todo desde que empezó a quedar claro que la Comisión se aprestaba a dar un paso atrás en igualdad por la decisión de la mayoría de los países de hacer oídos sordos a su petición, es que la balanza todavía podría equilibrarse un poco más: según el diario Times of Malta, Von der Leyen sigue tratando de hacer cambiar de opinión al gobierno maltés para que retire a su candidato, Glenn Micallef, y lo sustituya por una mujer.

El camino hacia la formación de un nuevo colegio de comisarios pasa, además, por la Eurocámara, donde los legisladores tienen que dar su visto bueno a



Von der Leyen, ayer con un grupo de niños en la localidad de Crna na Koroskem (Eslovenia). B.Z. (REUTERS)

nia retiró a su nominado original y propuso finalmente a una mujer, la eurodiputada Roxana Minzatu.

Con la propia Von der Leyen y la estonia Kaja Kallas, propuestas por los Veintisiete como presidenta y nueva jefa de la diplomacia europea, respectivamente, son ya nueve las mujeres nominadas por los Estados miembros, frente a 17 hombres. El equipo femenino podría llegar a diez gracias a que Bulgaria ha presentado tanto a un hombre como una mujer para el puesto, lo que deja en manos de Von der Leyen la decisión.

Bulgaria, de hecho, es el único país que ha atendido a esta petición de la alemana para poder formar un colegio paritario. La nominación de una mujer por Bélgica también es significativa: la única excepción que había hecho Von der Leyen en su demanda a las capitales palos candidatos, incluida Von der Leyen, y pueden rechazar a los que no consideren aptos. Las normas estipulan que "el Parlamento velará especialmente por el equilibrio entre hombres y mujeres".

Pero el de género no es el único equilibrio que debe buscar Von der Leyen, también está el de las fuerzas políticas y los contrapesos geográficos. Un puzzle dificil, sobre todo porque ahora se redoblarán las presiones de los países --presentes ya durante el proceso de nominación de la propia Von der Leyen- para hacerse con una cartera de peso, en un mandato en el que las más ansiadas son aquellas con competencias económicas o industriales. También estarán, una vez más, muy cotizadas las vicepresidencias ejecutivas, de número limitado. La lista definitiva debería estar antes de mediados de mes.

EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INTERNACIONAL

### Macron medita nombrar a un primer ministro técnico para romper el bloqueo político

Thierry Beaudet genera consenso entre diferentes sectores del arco político francés

#### DANIEL VERDÚ París

Francia se encuentra al borde de una crisis de nervios desde que el presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas el pasado 9 de junio. El resultado obtenido, pese a frenar lo que parecía una victoria descontada de la ultraderecha, dibujó un panorama político fragmentado de complicada resolución sin recurrir a amplias coaliciones. El país entró de golpe en un escenario inédito, una suerte de italianización de su Parlamento, pero sin la habilidad italiana para llegar a acuerdos. Y desde entonces, después de que el hemiciclo quedase dividido en tres bloques, ninguno con mayoría, Macron, fiel a su apodo del Maestro de los Relojes y con la complicidad de unos Juegos Olímpicos en agosto, se ha dedicado a jugar con el tiempo y la paciencia de sus oponentes. Casi agotadas las vías políticas, ayer al mediodía surgió la posibilidad de resolver el extenuante bloqueo con un primer ministro de perfil

técnico: Thierry Beaudet, presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE).

La jornada parecía decisiva ayer por la mañana para encarar el nombramiento de un nuevo primer ministro esta semana. Macron convocó al palacio del Elíseo a dos posibles candidatos, uno de centroizquierda y el otro de centroderecha: el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve y el presidente conservador de la región Alta Francia, Xavier Bertrand. Acudieron, además, alternados con sus respectivos valedores, nada menos que Nicolas Sarkozy - a quien Macron ha consultado en las últimas semanasy François Hollande, los dos expresidentes de la República vivos que otorgaban la solemnidad necesaria -v un indisimulado aroma a vieja política- a una situación que mantiene paralizada la política francesa desde hace dos meses y medio.

La opinión pública francesa empieza a hartarse del suspense y de los giros de guion. El país necesita un Gobierno para afrontar la aprobación de los Presupuestos y desencallar leyes que esperan desde hace meses una resolución. Pero Macron continúa diseñando un escenario político en el que el nuevo primer ministro no sea víctima de una moción de censura, principal preocupación ahora del jefe de Estado.

En Francia no hay votación de investidura al jefe del Ejecutivo. La Constitución, en su artículo 8, establece que el presidente debe nombrar a un primer ministro y proteger a su Gobierno ante cualquier posible moción de censura. Y el Elíseo, según las informaciones que fueron filtrándose durante el fin de semana, consideraba que Cazeneuve era la única personalidad para evitar una "mayoría en contra" y garantizar cierta estabilidad. Macron ha insistido en varias ocasiones en que busca una "mayoría sólida", es decir, estable, y "necesariamente plural", adscrita a principios como la defensa de la Unión Europea. Y hasta el domingo, el ex primer ministro socialista parecía la única persona capaz de lograrlo. Su candidatura, sin embargo, quedó ensombrecida tras los violentos vetos del secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure. "No sé en nombre de qué Bernard Cazeneuve hablará al presidente", señaló mientras advertía de su fragilidad: "Censuraremos toda forma de continuidad con el macronismo". Fue entonces cuando surgió

La opción de Beaudet representaría, en parte, un portazo a los partidos. Macron considera que nadie ganó ni perdió las elecciones legislativas y que los grupos políticos no han podido formar una coalición desde enton-

el nombre de Beaudet.



Thierry Beaudet.

La opción de Bernard Cazeneuve cayó ante el veto de los socialistas

El presidente de Francia se reunió con los exmandatarios Sarkozy y Hollande

ces. La responsabilidad, vendría a decir esta decisión, es de las formaciones, incapaces de agruparse en torno a una mayoría. El presidente del CESE, la tercera Cámara citada en la Constitución, después de la Asamblea Nacional y el Senado, tiene 62 años y fue presidente de la Federación Nacional de Mutualidades Francesas. Profesor de formación, cercano a la izquierda, arremetió en junio en La Tribune contra una posible llegada del Reagrupamiento Nacio-

nal de Marine Le Pen al poder. El periódico *Le Monde*, apuntalando esta teoría, publicó ayer que el palacio del Elíseo habría ya incluso encontrado un jefe de gabinete para el futuro primer ministro: Bertrand Gaume, de 49 años y prefecto de la región del Norte y Altos de Francia.

7

El consenso que genera Beaudet es, a priori, bastante alto. Al menos en los sectores progresistas. Laurent Berger, ex secretario general del sindicato moderado CFDT, dice de él que es un humanista capaz de crear consensos. Raymond Souble, ex consejero social de Nicolas Sarkozy, aseguraba de él cuando fue nombrado presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental que tenía "legitimidad porque no está ni en un campo ni en otro. Es el más grande denominador común". Se trata, en suma, de alguien sin apenas manchas políticas en su historial profesional y con gran experiencia en la interlocución con la sociedad civil y los agentes sociales.

Beaudet puede ser también el hombre que dificulte las tentaciones de una moción de censura, pero es alguien sin experiencia parlamentaria en un momento altamente inflamable v sin mayorías claras en la Asamblea Nacional. El Nuevo Frente Popular (NFP), la alianza integrada por los socialistas, los comunistas, los ecologistas y La Francia Insumisa (LFI), se convirtió en la primera fuerza en la Asamblea Nacional con 193 de 577 diputados. El bloque presidencial, formado por tres partidos de centro y centroderecha, obtuvo 166; y el ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN). 126. Y en esa fragmentación deberá moverse el nuevo inquilino de Matignon.

### El Papa emprende su viaje más largo con una salud cada vez más frágil

#### ÍÑIGO DOMÍNGUEZ Roma

El Papa emprendió ayer, y hasta el día 12, el viaje internacional más largo de su pontificado. Francisco visitará cuatro países de Asia y Oceania: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Serán 44 horas de vuelo en siete desplazamientos, hasta ocho horas de cambio horario y calor tropical, en un momento en el que su salud es cada vez es más delicada. Jorge Mario Bergoglio, de 87 años, ya es el Pontífice más anciano desde León XIII, se mueve en silla de ruedas, ha pasado por el quirófano tres veces en tres años -extirpación de parte del colon en 2021. rodilla derecha en 2022 y obstrucción intestinal en 2023y, antes del verano, sufrió una infección respiratoria que le impidió leer sus discursos. Bergoglio se halla ya en una fase compleja de gestionar: el principal motivo de interés del Papa empieza a ser su salud.

Francisco no sale de Italia desde que visitó Marsella en septiembre de 2023. Dos meses después, tuvo que cancelar un viaje a Dubái a la cumbre del clima. Debido a su edad y a sus últimos achaques, no se esperaba que a corto plazo volviera a hacer grandes viajes, de ahí la sorpresa con el viaje más complicado de los que ha hecho hasta ahora, aunque de puertas afuera no se le vea la urgencia. Pero el Papa tiene su propia agenda y así hace ver que la preocupación por su salud no le va a frenar en sus tareas. Ahora, su prioridad son las comunidades cristianas fuera de Europa, el diálogo con el islam, o el cambio climático.



El Papa embarcaba ayer en su vuelo a Asia, en el aeropuerto romano de Fiumicino. A. MEDICHINI (AP/LAPRESSE)

Este viaje estaba previsto para 2020, pero se suspendió por la pandemia y pocos pensaban que Francisco fuera a rescatarlo. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, ya no pensaba que se fuera a hacer: "Digo la verdad. Yo soy menos viejo que el Papa y siento que estos viajes tan largos son pesados. Me ha sorprendido mucho que el San-

to Padre haya retomado este proyecto, es una señal de su cercanía paterna a lo que llama periferias existenciales".

La primera escala del Papa será en Yakarta, la capital indonesia, donde llega hoy tras un vuelo de 13 horas. Se tomará un día de descanso para afrontar luego temperaturas de hasta 35 grados y una humedad del 80%, unas condiciones que serán la norma a lo largo del viaje.

A su regreso, tras dos semanas en Roma, le espera otro viaje a Luxemburgo y Bélgica, entre el 26 y el 29 de septiembre. Francisco no ha tenido problemas en advertir de que, el día en que no se vea con fuerzas, seguirá el ejemplo de su predecesor, Benedicto XVI, que dimitió en 2013.

### Caminos Naturales al alcance de todos

La Red de Caminos Naturales de España, entre los que se incluye el del Carrilet en Girona, trabaja para conseguir la accesibilidad universal.



El Camino Natural Via Verde del Carrilet es una senda de 100 kilómetros de suave descenso que va desde la montaña al mar, entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, en Girona.

Este antiguo trazado ferroviario ha sido recuperado para recorrer un entorno natural de gran diversidad, empezando en el Espacio Natural Protegido de la Garrotxa, con sus conos volcánicos, para continuar cerca del curso de los ríos Fluvià y Brugent, justo antes de entrar en el valle del Ter.

Una ruta que atraviesa los túneles y puentes por los que pasaban las vías del tren, y que conserva las antiguas estaciones de los "carrilets", los pequeños trenes de vía estrecha de la época, ahora rehabilitadas y convertidas en puntos de información y de servicios como bares y restaurantes.

Esta es una de las muchas rutas que forma parte de la Red de Caminos Naturales, un programa que puso en marcha en 1993 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con otras administraciones, y que busca recuperar entornos en desuso y facilitar su uso para actividades en la naturaleza.

El Ministerio, junto a los promotores de estos itinerarios, está impulsando la accesibilidad de la red a través de un protocolo de colaboración elaborado con la Fundación ONCE. Para ello, se han revisado los tramos e itinerarios para realizar mejoras de accesibilidad e infraestructuras, al mismo tiempo que se han organizado jornadas de sensibilización para el disfrute de la naturaleza por parte de las personas con discapacidad y otras acciones de difusión de la red.



### Rutas recuperadas

Actuaciones impulsadas por el Consorci de les Vies Verdes de Girona para promover la accesibilidad universal de este itinerario: actuaciones en el trazado para eliminar barreras arquitectónicas, organización de actividades inclusivas en el camino natural, señalización adaptada en braille y participación en ferias y jornadas para promocionar los caminos naturales accesibles y las bicis adaptadas.









INTERNACIONAL EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Putin, ayer en Kyzil, en la región siberiana de Tuva. K. K. (REUTERS)

### Putin desafía la orden internacional de arresto con un viaje a Mongolia

El país asiático. firmante del Estatuto de Roma, estaría obligado a detener al presidente de Rusia

#### JAVIER G. CUESTA Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, se dispone a exponer hoy, una vez más, las debilidades de la justicia internacional. El mandatario ruso tiene previsto realizar un viaje oficial a Mongolia en la que será su primera visita a un país signatario del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde que el órgano dictó una orden de detención contra el dirigente por crimenes de guerra en Ucrania. El Kremlin está tranquilo. "Todos los detalles de la visita del presidente han sido cuidadosamente preparados, por supuesto", dijo el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. Putin aterrizó en Ulán Bator ayer por la noche, donde le recibió un cortejo de bienvenida.

El tribunal emitió una orden de arresto internacional contra el dirigente ruso en marzo de 2023 por la deportación forzosa de menores ucranios, el mismo crimen de guerra por el que también reclamó la detención de la defensora del menor de Rusia, María Lvova-Belova. Fueron las únicas autoridades rusas en busca y captura hasta que dos años después de comenzar la invasión, en junio de 2024, el tribunal también dictara sendas órdenes de detención contra el exministro de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por el bombardeo a civiles.

Putin ha sido invitado por el presidente mongol, Ukhnaa Khurelsukh, a un desfile militar por el aniversario de la batalla de Jaljin Gol de 1939, con

la que la URSS frenó el expansionismo del imperio japonés en su frontera. Sin embargo, son las necesidades acuciantes de hoy las que fuerzan al mandatario a arriesgarse a salir del Kremlin. China se ha convertido en el respiradero económico de Rusia y Moscú intenta vender a Pekín el gas que ha dejado de comerciar con la Unión Europea, principal cliente hasta la guerra, tras cortarse el suministro por las sanciones.

El Gobierno mongol reclama a Moscú combustible con un importante descuento. A cambio, Ulán Bator ofreceria su territorio para la construcción del gasoducto Soyuz Vostok entre Rusia y China. Este proyecto, aún un borrador en el papel, es una parte clave de una obra mucho más grande entre Moscú y Pekín que todavía sigue en el aire ante el poco interés que manifiesta China: el gasoducto Poder de

La visita oficial de Putin se conoció días después de que el diario hongkonés South China Morning Post publicase que Mongolia había dejado fuera este gasoducto en su listado de proyectos para los próximos cuatro años. "No hay duda de que responderemos a las peticiones de nuestros amigos mongoles para satisfacer sus necesidades de combustible y lubricantes con precios preferenciales", declaró Putin al diario mongol Onoodor antes de emprender su viaje.

La permisividad de Mongolia ha indignado a Ucrania y a las organizaciones de derechos humanos internacionales. "Al no poseer una policía propia, el Tribunal Penal Internacional depende de que los Estados y la comunidad internacional le ayuden con las detenciones", ha denunciado Human Rights Watch. La ONG ha exigido a Mongolia que deniegue la entrada o arreste al presidente ruso.

### Estados Unidos confisca el avión oficial de Nicolás Maduro

Washington considera que la compra del aparato violó las sanciones que pesaban sobre el país

#### MIGUEL JIMÉNEZ Washington

Estados Unidos ha incautado el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses y las leyes de control de exportaciones, según informó el Departamento de Justicia. CNN, el canal de noticias que dio la noticia, difundió fotos del avión en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) a donde fue trasladado ayer desde República Dominicana, donde se ha efectuado la confiscación, según fuentes oficiales.

"Esta mañana, el Departamento de Justicia incautó una aeronave que alegamos fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus compinches", dijo el fiscal general, Merrick Garland, en un comunicado. "El Departamento continuará persiguiendo a quienes violan nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos", añadió.

"No importa lo lujoso que sea el jet privado o lo poderosos que sean los funcionarios, trabajaremos sin descanso con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos", dijo el subsecretario para el Control de las Exportaciones, Matthew S. Axelrod, del Departamento de Comercio.

En agosto de 2019, Donald Trump, siendo presidente, emitió un decreto que prohíbe a los estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para, o en nombre de, el Gobierno de Venezuela. Para proteger los intereses de seguridad nacional y política exterior de EE UU, el Departamento de Comercio también ha impuesto controles a la exportación de artículos destinados a un usuario militar venezolano.

Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas vinculadas con Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra de la aeronave Dassault Falcon 900EX



Agentes norteamericanos sacaban ayer cajas del avión de Maduro, aparcado en el aeropuerto de Florida. CRISTOBAL HERRERA (EFE)

Según EE UU, el entorno del mandatario usó una empresa fantasma

#### Un decreto de Trump, de 2019, prohíbe las transacciones con el Gobierno de Caracas

(que estaba valorada en unos 13 millones de dólares) a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. La aeronave fue exportada ilegalmente a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con número de cola T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes.

El avión había estado en la República Dominicana en los últimos meses, según la CNN, que indica que se presentó la oportunidad ahora de incautar la aeronave. En la operación participaron varias agencias federales, entre ellas Homeland Security Investigations, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de

La incautación se produce en

un momento de renovada tensión entre Washington y Caracas. Estados Unidos pidió la semana pasada, un mes después de las elecciones presidenciales, que el Gobierno de Maduro respetase la voluntad de los venezolanos que, afirmó, dieron un respaldo mayoritario al opositor Edmundo González Urrutia. "Los venezolanos han votado, los resultados son claros y su voluntad debe ser respetada", señaló el Departamento de Estado.

Estados Unidos levantó sanciones a Venezuela para tratar de facilitar unas elecciones democráticas, aunque en parte también para aliviar la situación económica en el país y frenar el flujo de inmigrantes que por millones han salido de Venezuela en los últimos años. Pese a ese gesto, las autoridades venezolanas lograron apartar de las papeletas a María Corina Machado, la líder de la oposición. Estados Unidos reactivó en abril las sanciones al sector petrolero y gasista de Venezuela en respuesta a las trabas para una "elección inclusiva y competitiva", tal y como había anticipado en enero que haría.

Aun así, con el apoyo de Machado, Edmundo González logró un amplio respaldo y el Gobierno venezolano se aprestó a declarar la victoria de Nicolás Maduro sin aportar ni siguiera las actas de la

votación.

**OPINIÓN** EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Aviso ultra en Alemania

La victoria de AfD en Turingia y sus excelentes resultados en Sajonia ponen a prueba el cordón sanitario de los partidos democráticos

LOS RESULTADOS electorales del domingo en los estados federados de Turingia y Sajonia, en los que la AfD (Alternativa para Alemania) ha obtenido casi un tercio de los sufragios, modificarán pocas cosas en el día a día de la política de estos länder, que suman seis millones de habitantes y representan el 7% de la población del país. Lo que alarma es su carácter simbólico, puesto que son los mejores resultados en la vida de esta formación extremista —fundada en 2013— y también de cualquier partido de la misma ideología en la historia de la República Federal. Es, de hecho, la primera victoria electoral de un partido de extrema derecha desde la llegada al poder de los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial. El cordón sanitario que el resto de partidos mantiene contra la AfD hará que la victoria que ha obtenido en Turingia no le sirva para gobernar, pero le permitirá bloquear muchas iniciativas parlamentarias. Su buen resultado en Sajonia -donde quedó un punto por debajo de los democristianos de la CDU, que ganaron con el 32%— le otorga un poder de bloqueo similar.

Pese a su implantación social, AfD está en el punto de mira de los servicios secretos alemanes, no en vano el sistema político constituido tras el hundimiento del nazismo es una democracia militante, en la que la apología del régimen hitleriano está perseguida por los tribunales, como bien sabe su dirigente y vencedor del domingo, Björn Höcke, ya condenado por utilizar en sus discursos el lema de las SA nazis "Todo por Alemania". Höcke pertenece al ala más radical de esta formación, nacida para capitalizar el euroescepticismo y ahora movilizada en favor de la "remigración", consigna equivalente a la expulsión masiva de inmigrantes. De hecho, el avance de la extrema derecha en el final de la campaña se vio alimentado por el ataque terrorista que se cobró tres víctimas en Solingen el 23 de agosto, reivindicado por el Estado Islámico y perpetrado por un refugiado sirio con una orden de expulsión sin aplicar. El impulso de AfD debe mucho también a la movilización

de los jóvenes y de los electores menos politizados y abstencionistas descontentos con las debilidades y divisiones del Gobierno de Olaf Scholz.

Otra formación que cosechó excelentes resultados el domingo es BSW, el partido de la populista de izquierdas Sahra Wagenknecht, escindida de Die Linke (La Izquierda) y partidaria de restringir la inmigración y de cortar la ayuda a Ucrania, cuestiones en las que coincide con AfD. Desde polos ideológicos contrapuestos, ambos representan las simpatías que suscita la Rusia de Putin en la antigua Alemania del Este, una cuestión que a largo plazo po-

#### El primer triunfo electoral de un candidato que utiliza lemas nazis es una señal de alarma para Europa

dría tener repercusiones en la política exterior de Berlín. Los resultados en Turingia y Sajonia vuelven a poner a prueba el cordón sanitario alrededor de la AfD, especialmente en lo que respecta a la derecha moderada. Aunque el extremismo ultra siga sin entrar en ningún Ejecutivo regional alemán, el desenlace de estas elecciones constituye también un serio aviso para la coalición en el Gobierno central entre socialdemócratas, verdes y liberales, que retrocede en ambos länder. La CDU es quien extrae las mejores rentas de ambos comicios, puesto que muy probablemente encabezará los gobiernos en ambos estados, aunque para ello podría tener que traspasar alguna de sus líneas rojas. Se sitúa así en la mejor posición de cara a las elecciones federales de dentro de un año, que serán un examen sin precedentes —en Alemania y en toda Europa— para medir tanto el ascenso de la ultraderecha como el compromiso del resto de los partidos de impedirles acceder al poder.

### Virus del Nilo: mala fumigación

EL VIRUS del Nilo que ha causado cinco muertes en la provincia de Sevilla y medio centenar de infecciones en Andalucía no es una novedad en España. Se detectó por primera vez en Cádiz en 2010, y en 2020 provocó 76 casos y ocho fallecimientos. Los vecinos de las poblaciones ribereñas del bajo Guadalquivir están preocupados, como es lógico, pero los científicos no ven razón para la alarma. El virus suele generar una enfermedad leve o asintomática, salvo en personas mayores o inmunodeficientes por alguna otra dolencia crónica. Como el vector es el mosquito Culex, estos grupos de población deben protegerse con telas mosquiteras, lociones repelentes y prendas que les cubran la piel, y evitar salir a la calle al amanecer y al atardecer, las horas punta de ese insecto. A estas alturas del verano no se puede hacer mucho más. Pero se debería haber hecho antes.

La estrategia fundamental para evitar el contagio por el virus del Nilo es fumigar las larvas del mosquito en primavera. La toxina de la bacteria Bacillus thurigiensis (Bt) es muy eficaz para matarlas. Destruir a los mosquitos adultos, en cambio, es extremadamente difícil, o más bien imposible en campo abierto. La toxina Bt, que es inocua para los humanos, se utiliza en otras zonas de España también ricas en humedales, como el delta del Ebro, y allí no se registran contagios ni muertes. Es una técnica muy eficaz que, por incompetencia de las administraciones, no se ha aplicado

en el bajo Guadalquivir con la intensidad y la anticipación necesarias. Los arrozales y humedales son ambientes óptimos para este agente infeccioso. Los propagadores del virus del Nilo son las aves migratorias, que vuelan por medio mundo y recalan en esas tierras encharcadas. Pero son los mosquitos Culex los que pican a las aves, se contagian del virus y, a su vez, lo trasmiten a los humanos al picarles. Las personas son víctimas accidentales, porque la fisiología humana es un medio hostil que impide al virus reproducirse a sus anchas. Pese a ello, sí puede causar una enfermedad leve, y en raros casos mortal para las personas vulnerables.

Como las temperaturas cálidas pueden seguir al menos unas semanas más, es útil fumigar la zona con Bt incluso en estas fechas. Y lo más importante es que la deficiencia se corrija definitivamente el año que viene. Esto implica a los ayuntamientos, a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, que deben ponerse de acuerdo sobre una cuestión tan obvia y fácil de resolver. El clima político no es una excusa para la inacción en materia de salud. Cabe hacer una reflexión más general. Si ni siquiera se muestra la capacidad de resolver un problema tan fácil —basta fumigar con un producto de sobra conocido y en la época del año correcta-, ¿qué ocurrirá si llega una epidemia realmente peligrosa? Los gestores de la salud pública no parecen haber aprendido del todo la principal lección de la pandemia de covid: prevenir es mucho más fácil que curar.

CARTAS A LA DIRECTORA



#### El mundo ha perdido la cabeza

En un contexto internacional tan volátil, con noticias desgarradoras que leemos a diario, podría una pensar que el ser humano reflexionaría y pondría en orden sus prioridades. Sin embargo, cada día miles de personas nos despertamos infelices. El primer estímulo del día es un despertador cuya sintonía aborrecemos colectivamente, después nos dirigimos a puestos de trabajo infraremunerados que contribuyen, en mayor o menor medida, al funcionamiento de la sociedad, y para los cuales estamos sobrecualificados. El estrés y la presión son características inherentes a algunos puestos, pero ¿cómo es posible que en una oficina haya gente con problemas severos de estrés y ansiedad? ¿Cómo justificamos que haya gente medicada a causa de una presión desmedida en el trabajo? ¿Cuándo hemos perdido tanto la perspectiva que permitimos que los trabajadores pierdan la salud por empleos en los que nadie repararía si se dejasen de hacer? Parándose una a analizar todo esto puede afirmar que el mundo ha perdido la cabeza.

Tania Cancelo Toja. A Coruña

Campamentos de verano. Cada verano, en todo el país, monitores dedican sus jornadas a crear espacios seguros para niños, niñas y jóvenes. Hace 13 años me convertí en uno de ellos, y celebro esa decisión cada día. No se trata solo de jugar sino de generar convivencia, intercambio y sonrisas sinceras. Gracias a quienes hacen posible este trabajo: a las familias por su confianza, a los monitores por su dedicación, y a directores y coordinadores de los campamentos de verano por la guía y apoyo constante.

Ricardo Salaya Julián. Cáceres

Escasez de idealismo. El sistema educativo permite comportarse en el instituto como en una fábrica: llegas a tu hora, fichas, trabajas y te vas en cuanto te lo permiten. El modelo no aspira a inspirar a nadie a nada, se ha convertido en un trabajo mecánico. El resultado: llevamos décadas formando a trabajadores útiles y no a pensadores. ¿Dónde han quedado las ganas de la juventud de cambiar el mundo? ¿Dónde ha quedado esa famosa cultura de la resistencia? El joven no se ve como un motor de cambio de su realidad, sino como un impotente sujeto que debe adherirse a la corriente general para no salir maltrecho. Estamos pasando por alto que el futuro nos pertenece, y la estructura educativa desde luego está demostrando no estar a la altura.

Daniel Ponce García. Conil de la Frontera (Cádiz)

Meses de finales y comienzos. Agosto es un mes de finales, del final de las vacaciones, del verano. El final de los amaneceres precoces y los anocheceres tardíos. Los cafés con hielo y la sangría. Agosto también es un mes de despedidas. Se suceden los abrazos largos y los "hasta el verano que viene". Y los fuegos artificiales y las verbenas que despiden las fiestas traen el eco de los nuevos comienzos. Porque septiembre es mes de comienzos. De estrenar agenda, de apuntarse al gimnasio, a aquel curso, a pilates. De volver a la rutina y a las caras de siempre. Pero también de los nuevos compañeros, las nuevas amistades y las nuevas oportunidades.

Sofia Illana. Alcalá de Henares (Madrid)

**EL PAÍS** 

**EDITADO POR** EDICIONES EL PAÍS SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

Presidenta v consejero de legado Carlos Núñez

Directors Pepa Bueno Dirección adjunta

Claudi Pérez y Borja Echevarria Dirección América Jan Martinez Ahrens

Dirección Catalulis Miquel Noguer

Subdirection Javier Rodriguez Marcos (Opinión), Luis Barbero. Cristina Delgado. Maribel Marin Yarza, Amanda Mars, Ricardo de Querol y José Manuel Romero Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAIS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Bustración de Miquel Barceló.

cartasdirectora@elpais.es

CPINIÓN 11

### Tremendismo sobre el pacto fiscal

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA

omo ha sucedido en cada ocasión en que las izquierdas españolas han contribuido al encaje de Cataluña en España, el pacto de investidura entre el PSC y ERC firmado este verano ha sido motivo de grandes alarmas, rasgado de vestiduras y acusaciones apocalipticas. Ya sabemos que los asuntos de la financiación de los territorios desatan pasiones políticas en nuestro país, sobre todo en la esfera pública (quizá no tanto en la opinión ciudadana).

Antes de entrar a comentar esas reacciones, permitanme que resuma con la mayor brevedad posible el acuerdo alcanzado, que es complejo e intrincado. Tiene dos elementos principales. Por una parte, Cataluña recaudará y gestionará todos los impuestos en su comunidad autónoma. Por otra, se propone un modelo de financiación en el que Cataluña paga al Estado central por los servicios que recibe y además aporta una cantidad al fondo de solidaridad interterritorial sujeta al principio de ordinalidad (que establece que ninguna región perderá posiciones en el ranking de la riqueza una vez realizada la redistribución entre territorios o, con otras palabras, que el orden de aportación por comunidad autónoma ha de ser igual al orden de recepción de fondos, de manera que si Cataluña es la tercera región más rica de España, seguirá siendo la tercera tras desembolsar la parte que le toque en el reparto interterritorial).

En realidad, estos dos elementos ya estaban previstos en el Estatut de 2006 y, como han señalado algunos estudiosos de la cuestión, pasaron en su momento el filtro del Tribunal Constitucional. Era una posibilidad abierta, pero hasta ahora no realizada. No se trata, pues, de grandes innovaciones o de ocurrencias de última hora: son medidas que se contemplaron ya antes de que se iniciase el procés.

Todos los acuerdos son criticables por los motivos más diversos, faltaría más. Se ha hablado de si es un sistema que reproduce el "privilegio" del que gozan los territorios forales (País Vasco y Navarra), de si Cataluña impone al resto de regiones el modelo que más le conviene, etcétera. Es lógico que se hable de esto y que haya partidarios y detractores de un acuerdo de esta naturaleza. Las páginas de la prensa estarán muy animadas con este tema durante los próximos meses.

Pero lo que me interesa destacar en este caso no es el debate técnico sobre la fiscalidad de los distintos territorios, sino las lecturas políticas que se han hecho, algunas verdaderamente exageradas. Sobre todo (creo que no hace falta que insista mucho), la que vuelve a sacar la ruptura de España (inminente o a medio plazo). Es casi un acto reflejo ante cualquier anuncio de modificación del statu quo. Se iba a romper España con el plan Ibarretxe, con el Estatut de 2006, con el proceso de paz con ETA... hasta con el uso de lenguas regionales en el Congreso. Que se agite con tanta frecuencia el espantajo de la ruptura es revelador de los complejos e inse-



#### Superar el 'procés' exige romper por las dos partes con la dialéctica de la exclusión y la deslegitimación mutua

guridades del nacionalismo español. Los países, para bien o para mal, no se fragmentan por estas cosas. En tiempos de paz, solo cuando se producen mayorías contundentes a favor de la secesión entra en peligro la integridad territorial de un país. Y esas mayorías, en estos momentos, están muy lejos de materializarse. De hecho, el apoyo a la secesión en Cataluña y el País Vasco se encuentra en mínimos desde que gobiernan las izquierdas.

El soniquete del "España se rompe" resulta tan previsible y cansino que no merece mayor consideración. Yendo un poco más allá, el aspecto que más se destaca en el nacionalismo español a propósito del pacto PSC-ERC es que, lejos de superar el procés, dicho pacto supone más bien su triunfo definitivo, su gran victoria (ya sé que es un asunto muy distinto, pero se dijo algo muy parecido a propósito del final de ETA). Los independentistas, dice el argumento, se han salido con la suya. Por un lado, se les han perdonado sus fechorías y se han beneficiado de los indultos primero y de la amnistía después como resultado de la mayoría precaria del Gobierno de coalición, que depende de los votos de ERC y Junts en el Congreso. Por otro, gracias a la dependencia del PSC de los votos de ERC en el Parlament, los independentistas han logrado establecer una relación bilateral con el Estado y obtener un trato fiscal especial, todo lo cual supone quebrar el principio de la igualdad de los españoles ante la ley.

Este derrotismo, si se me permite el juego de palabras, procede de la idea, cuando menos curiosa, de que la nación española sólo triunfa y sobrevive si "derrota" a los independentistas, es decir, si los juzga y encarcela por su actividad sediciosa o golpista. En la medida en que los socialistas no han "derrotado" a los independentistas, sino que han acordado con algunos de ellos un pacto fiscal que venian reclamando desde hacía más de una década, concluyen que el Gobierno les ha regalado una especie de éxito póstumo.

La lectura "derrotista" del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC pasa por alto el detalle de que los independentistas ya no gobiernan la Generalitat (venían haciéndolo desde el año 2010) y que el apoyo al independentismo ha caído enormemente en la sociedad catalana desde que la derecha española está en la oposición y no al frente del Estado. Que el president Salvador Illa tenga el apoyo no solo de los comunes, sino también de Esquerra Republicana de Catalunya, formando un Gobierno progresista en el eje izquierda-derecha y transversal en el eje nacional, es una demostración de cómo se supera una crisis constitucional como la que vivió España en 2017, integrando identidades e intereses completos y no fomentando un enfrentamiento agónico entre na-

ciones en disputa.

Superar el procés, en realidad, supone tanto dar paso a un Gobierno no independentista en Cataluña como desmontar el relato tóxico del nacionalismo español, institucionalizado jurídicamente en las tomas de posición del Tribunal Supremo, según el cual los líderes independentistas trataron de dar un golpe de Estado en España. Superar el procés exige romper por las dos partes con la dialéctica de la exclusión y deslegitimación mutua. Imaginarse que superar el procés consiste en que los independentistas se retiran a sus cuarteles de invierno mientras se mantiene la cruzada político-jurídica contra el independentismo resulta ingenuo y, desde la perspectiva de la integración territorial, una aberración.

Integrar no significa que una parte se imponga sobre la otra. Integrar en un Estado plurinacional como el español obliga a las partes a la negociación permanente. Mientras las negociaciones no se canalicen institucionalmente a través de una arquitectura auténticamente federal, estamos condenados a avanzar a trompicones, mediante reformas parciales nacidas de la necesidad política.

No es la primera vez en nuestra historia reciente que Cataluña da un paso adelante que pone en marcha un reajuste de todo el sistema de financiación. En un primer momento, cuando se anuncian los cambios, muchos creen que el mundo se hunde bajo sus pies, pero al cabo de un tiempo los actores se adaptan al nuevo sistema. Esta sensación de vértigo y falta de dirección es consecuencia de que no hayamos logrado aún establecer un diseno institucional federal que se acomode a la realidad plurinacional de España. Sin embargo, poco a poco, con un gasto enorme de energía política, nos vamos aproximando a ello.

EL ROTO



Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. 12 OPINIÓN EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### En defensa de lo laico

**CARMEN DOMINGO** 

xiste un debate recurrente en torno a las religiones. ¿Qué papel deben tener en la vida institucional
de los Estados aconfesionales o
laicos? ¿Podemos satirizarlas a
todas —los viñetistas de Charlie Hebdo así
lo pensaban— o, por el contrario, todas ellas
deben ser igualmente respetadas? ¿Podemos hacer humor con algunas y con otras
no? ¿Queda más progresista e irreverente
si te ríes de la religión mayoritaria de tu
sociedad y no de las otras?

Está claro que la diversificación de las creencias religiosas no ha aparcado el debate sobre la necesidad de un Estado laico que respete todas las confesiones. Es evidente que la religión no solo no ha desaparecido de nuestras sociedades, sino que está vivita y coleando, como pudimos comprobar en el debate que generó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, cuyo uso de la iconografía cristiana fue interpretado como una burla.

Recordé entonces a Ana González, la que fue alcaldesa de Gijón, quien durante su mandato no participó, dada su laicidad. en actos religiosos del día de la Virgen de Begoña ni en la bendición de las aguas el día de San Pedro: "No voy a ir, porque represento a todos los gijoneses y gijonesas donde hay distintas confesiones religiosas e incluso gente que no tiene ninguna...". No pudo definir mejor lo que es un Estado laico, ese que da la tranquilidad de saber que se valora la libertad de conciencia por encima de los distintos formatos de fe y, por lo tanto, no tolera que un "dios" esté por encima de los otros. O, dicho de otro modo, que tolera todas las creencias, incluso las no creencias.

Y en aras del laicismo caí en la cuenta de que en nuestro país, y seguramente en muchos otros de nuestra órbita, la vara de medir es muy distinta si hablamos de una u otra religión. Y que esa distinta vara de medir tiene mucho que ver con las prioridades e interpretaciones que cierta izquierda da a la religión, asociada a los votos, no a las creencias. Seguramente, muchos de los que están leyendo este texto recordarán las reticencias de un sector

de la izquierda, que se niega a celebrar la Navidad cristiana —celebran el solsticio de invierno— mientras que se apresuran a felicitar el Ramadán a los musulmanes. Ya saben, religiones buenas y malas.

A vueltas con la laicidad —y sin olvidar que es una de las conquistas más relevantes de la modernidad y que supuso un paso de gigante no solo hacia la creación de sociedades abiertas, sino también para la investigación científica y la creatividad, así como para el desarrollo del espíritu crítico— es un error creer que atenta contra la religión. En palabras de Vargas Llosa: "Un Estado laico no es enemigo de la religión; es un Estado que, para resguardar la libertad de los ciudadanos, ha desviado la práctica religiosa de la esfera pú-

#### Todas las creencias pueden caber en una democracia siempre que no choquen con los derechos humanos

blica al ámbito que le corresponde, que es el de la vida privada. Porque cuando la religión y el Estado se confunden, irremisiblemente desaparece la libertad; por el contrario, cuando se mantienen separados, la religión tiende de manera gradual e inevitable a democratizarse".

Es cierto que hoy podemos llegar a pensar que unos países han dado este paso de respeto en mayor medida que otros. Y que quizás en sociedades que anden menos avanzadas en democracia que otras, la religión —el miedo al infierno o a ser castigado por Dios— acaba siendo el freno que controla protestas y asonadas. Sin embargo, esta misma explicación del control social es la trampa que justifica

y apoya— la existencia y perpetuación de tantos regimenes teocráticos o dictatoriales, sobre los que callamos. Pienso en lo rentables que nos resultan las amistades con Arabia Saudí o Irán en aras de un falso respeto a sus creencias, que en realidad solo apela a los beneficios económicos, olvidando su desprecio de los derechos humanos.

Y quizas también por eso el laicismo encuentra tantas dificultades para echar raices, entre otros, en los países islámicos, pero también en el Tíbet o en el Vaticano, donde el Estado está concebido no como un contrapeso de la fe sino como su servidor. Y estaremos de acuerdo en que en sociedades en las que las leyes sean religiosas, desaparecen los derechos individuales. ¿Qué posibilidades individuales tiene una mujer en Afganistán, invisible para la religión, de denunciar un simple robo? Ya ni hablemos de otros miles de derechos que le son arrebatados apelando a la religión.

Es indudable que debemos respetar creencias, culturas y costumbres, que todas ellas deben tener cabida en las sociedades democráticas, pero siempre y cuando no choquen con aquellos derechos humanos que constituyen la esencia de una sociedad laica y democrática, que deberán estar por encima de los derechos religiosos. El laicismo no está contra la religión, sino en contra de que la religión se convierta en un obstáculo para el ejercicio de la libertad y entre en terrenos -sociales, políticos o de cualquier índole-que no le corresponden. La verdadera sociedad libre es la que considera tan intocable la laicidad del Estado como el respeto a las religiones.

Carmen Domingo es escritora. Su último libro es Con voz y voto. Las mujeres y la política en España (1931-1939) (RBA)

#### FLAVITA BANANA



DAVID TRUEBA

### Duro con el débil

I principio de Pascal aplica al discurso migratorio. Ya en el siglo XVII demostró que la presión que se ejerce sobre un líquido se transmite integramente y con la misma intensidad en todas direcciones, lo cual nos obliga a entender que los flujos migratorios nacen de una presión en origen que se traslada al destino. Algo tan obvio y apaciguador es negado de manera terca por nuestros políticos, que llevan meses enfangados en una riña en la que su única misión parece ser la de seguir engañando a los queridos niños para que los voten a la espera de la mágica solución que no llega. También sabemos que la valla y el marfuncionan como alternativa de llegada, a más dureza en un enclave más desembarcos por el otro. La matanza de migrantes en Melilla, por la que se pasó sin depurar responsabilidades, aún resuena y lleva a las rutas marítimas, incluso a nado, a los desesperados por llegar. Lo que no sabemos, a estas alturas, es cuánta paciencia cabe en el cuerpo de una persona. Porque en los últimos tiempos hemos oído encadenadas tantas descalificaciones hacia los inmigrantes que lo sorprendente es que no hayan saltado ya a callar unas cuantas bocas.

Elegidos como los débiles en la representación de la política de los fuertes, no paran de surgir líderes cuya única dialéctica es la de insultar a quien no se puede defender. Se conoce como ventajismo y les funciona porque sobre los inmigrantes pesa un silencio social. No se les oye y

mira que hay micros repartidos por las calles para llenar los noticiarios con lo que opina la gente del calor en verano y del frío en invierno. Por ahora los inmigrantes lo han aguantado todo. Incluso un senor muy serio dijo en el Parlamento que habría que mandar buques de la marina contra los cayucos. Hombre, puesto a eso, es más práctico mandar los Geo a los centros de acogida. Hasta por sus físicos se les insulta. Es la única ocasión en que se ha oído faltar al respeto a alguien por tener cuerpo de gimnasio. Y eso en un país en el que ir al gimnasio se ha convertido en obligatorio. También se les insulta por lo bien que les queda la ropa deportiva. No es raro que en estadios de fútbol un reducido grupo de varones a los que les sienta muy mal el chándal se asocien para insultar a algún joven guapísimo que ellos consideran extranjero porque no se les parece.

La mayoría de los españoles ya saben lo que es un inmigrante. Los cruzan por el barrio y conocen las labores que desem-

peñan cuando tienen papeles para poder trabajar. Incluso en la residencia geriátrica se les puede ver rotando entre contrato precario y contrato precario. Y si tienes un negocio serio los necesitas ya scapara colgar la ferralla como para brincar bajo el invernadero. Olvidamos que las fronteras dibujadas en los mapas son poco más que líneas imaginarias sostenidas con gasto militar y tecnología para frenar la libertad de movimientos. Porque lo de libertad carajo, claro, no va con ellos. Todo el mundo sabe que la inmigración masiva y sin control es algo que se debe evitar, pero el insulto al inmigrante se ha convertido en ese escaloncito diferencial que distingue a los blandos de los duros. Ahora se llevan los duros de boquilla. Es feo que la importancia del inmigrante en el desarrollo económico de nuestros países y su valor en el equilibrio de la pirámide poblacional sean la única razón para frenar los insultos. Faltarles al respeto se ha convertido en rutina. Hasta que se harten.

OPINIÓN EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13

#### EXPOSICIÓN / ALEJANDRO RUESGA

'CON VISTAS AL MAR' (2/6)



RED DE REDES / CARMELA RÍOS

cabo de marcar en la agenda

### El funeral

una cita importante para finales de septiembre. Se trata de un funeral en Lel que vamos a rendir homenaje a un reciente fallecido cuya pérdida lamentamos profundamente las miles de personas en el mundo que nos dedicamos a observar las redes sociales y a explicar lo que vemos en ellas. En realidad, el muerto no es humano, sino un intangible, pero con una existencia tan provechosa que sus huérfanos profesionales vivimos en un proceso de duelo al que nos resultará complicado poner fin.

CrowdTangle, que en paz descanse, nació en 2011 gracias al esfuerzo y la creatividad de dos jóvenes, Brandon Silverman y Matt Garmur. Para entonces las redes sociales ya estaban propiciando el nacimiento y la difusión de movimientos civiles como las Primaveras Árabes, el movimiento del 15-M en España o el Occupy Wall Street en Estados Unidos. Silverman y Garmur trataban por aquel entonces de desarrollar una herramienta gratuita que permitiera saber qué publicaciones estaban siendo más compartidas en las redes sociales, algo que ayudara a los medios de comunicación y a las ONG a comprender mejor el alcance de sus mensajes y a observar y ordenar por listas las contribuciones de otros usuarios.

Lo hicieron tan bien que cinco años más tarde Facebook compró CrowdTan-

gle con todo su equipo humano, al que asignó, entre otras, la tarea de ayudar a los medios de comunicación a utilizar la políticos estadounidenses para evitarlo, herramienta como una poderosa atalaya desde la que supervisar la actividad de la competencia -ya fuera nacional o extranjera- o de cualquier otra cuenta, tanto en Facebook como, posteriormente, en Instagram.

Sin embargo, la historia tenía reservada a CrowdTangle una misión mucho más relevante. Cuando en 2016 los bulos y los discursos de odio empezaban a extenderse como la gran amenaza que actualmente son, algunos periodistas e investigadores académicos entendieron que esa mirada global y transparente que Crowd-Tangle hacia posible sobre las redes de Meta podía resultar providencial para observar cómo la desinformación se iba expandiendo. Y así sucedió.

CrowdTangle se volvió insustituible para ordenar los bulos por su nível de éxito en Facebook e Instagram, identificar cuentas y grupos difusores de mentiras en todo el mundo o para seguir en tiempo real el desarrollo de una manipulación concertada. Nunca se le han visto las costuras con tanta nitidez a una red social y eso no gustaba a los responsables de Meta, preocupados por el impacto que este empacho de transparencia pudiera tener en la imagen de la compañía y en el desarrollo de su negocio.

Fundido a negro. A pesar de la movi-

lización de la comunidad científica, universitaria y de algunos representantes Meta, tal como anunció en 2022, corrió la cortina y cerró Crowd l'angle el pasado 14 de agosto, tres meses antes de las elecciones estadounidenses. Con esta decisión, Zuckerberg deja tuertos, profesionalmente hablando, a los observadores de la desinformación, si bien ha anunciado

#### CrowdTangle, el muerto, no es humano, sino una herramienta para medir la expansión de los bulos

la puesta en marcha de una herramienta alternativa.

Será muy difícil sustituir a Crowd-Tangle, como bien saben los miembros del Knight-Georgetown Institute y de la Coalition for Independent Technology Research for CrowdTangle. Son ellos quienes han preparado un funeral, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en la Universidad de Georgetown, en recuerdo de lo que el periodista Casey Newton denominó "el producto más extraño de la historia de Facebook: querido por sus usuarios, repudiado por sus propietarios".

VICTOR LAPUENTE

### Responsables en migración

a inmigración es el asunto más espinoso en todas las democracias, con lo que un gran acuerdo entre PSOE y PP debería ser un camino de rosas. Que, con algún pinchazo, nos lleve a una España mejor. Bajo los oleajes de la tempestad retórica que azuza la extrema derecha a ambos lados del Atlántico, la corriente de fondo de las políticas se va serenando. Y, por tanto, hay margen para un pacto.

Hasta hace poco había una política migratoria de derechas (más restrictiva) y otra de izquierdas (más generosa), pero echa un vistazo a Europa y trata de adivinar la ideología de los gobiernos a partir de sus medidas. ¿Quién firma acuerdos con Kosovo para enviar presos extranjeros ahí, o con Ruanda para trasladar solicitantes de asilo, además de adaptar una pequeña isla para desterrar a los que no obtienen el asilo, mientras planea demoler bloques de viviendas para desplazar a foráneos "no occidentales" a otros barrios, en lo que algunos califican como el mayor experimento social del siglo? No, no es un partido de ultraderecha con raíces nazis, sino la socialdemocracia danesa.

En comparación, el cambio de paradigma en la política de inmigración succa, que busca frenar los abusos en

#### Un acuerdo entre PP y PSOE sobre migración no rompería ningún tabú ideológico

las ayudas sociales y acelerar las expulsiones de irregulares, y que lleva a cabo la derecha tradicional, con el apoyo externo de la radical, es progresista. Tanto o más que el incremento de las deportaciones anunciado por el laborista Starmer en el Reino Unido, o ejecutado ya por el socialdemócrata Scholz en Alemania. Y, al contrario, los acuerdos de la conservadora Von der Leven v la ultraconservadora Meloni con Túnez o Libia van más en la línea de la filosofía buena (no buenista) de Zapatero tras la crisis de los cayucos: esto no se resuelve enviando a la Armada; hay que dar ayudas económicas a los países de tránsito y origen.

Es la primera razón por la que PSOE y PP deberían llegar a un acuerdo sobre la migración: tranquilos, no vais a romper tabús ideológicos, simplemente porque ya no existe ninguno. El segundo motivo es que, mientras en casi todos los países está claro qué partido manda y cuál critica, en España no existe gobierno y oposición en inmigración. De jure, la responsabilidad en última instancia recae en la Administración central; pero, de facto, la responsabilidad en primera instancia es de los gobiernos autonómicos (casi todos en manos del PP) que se encuentran con los migrantes. Quieran o no, el fracaso o éxito de la migración (y, por ende, de España) será tan socialista como popular. 14 ESPAÑA EL PAÍS. MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Pedro Sánchez, tras Maria Jesús Montero, Ana Redondo y Alfonso Gómez de Celis, ayer en la sede del PSOE en Madrid. CLAUDIO ALVAREZ

# Sánchez aspira a "alinear" el discurso territorial en el congreso del PSOE

El presidente pide "ambición" e "inconformismo" a la ejecutiva y asegura que confía en remontar en las encuestas y aumentar al 35% el apoyo a los socialistas

JOSÉ MARCOS Madrid

Pedro Sánchez quiere que el 41º Congreso Federal, que el PSOE celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla, sea mucho más que el interruptor que ponga formalmente en marcha la renovación de liderazgos de toda la estructura del partido y la deje resuelta, y a toda máquina, antes del próximo verano. Es decir, dos años antes del superano electoral de 2027 con autonómicas, municipales y generales. Y con un año más de margen ganado para los comicios de Castilla y León y Andalucía del primer semestre de 2026, si es que no hay ningún adelanto electoral. "El objetivo es reforzar los territorios donde ganamos pero no gobernamos", transmitió Sánchez a la dirección del PSOE, según trasladan fuentes presentes a EL PAÍS, en una alusión implícita a la pérdida hace año y medio de casi todo su poder territorial.

Pero el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, decidido a completar la legislatura, tiene otra prioridad a corto plazo. Sánchez aspira, y así se lo transmitió ayer a la ejecutiva del PSOE, a que el congreso federal sirva para "atinear el discurso territorial". Unas palabras que varios miembros de la ejePERIDIS



cutiva federal han interpretado como un mensaje dirigido a los barones críticos con el acuerdo del PSC con ERC de financiación singular para Cataluña, que han denostado con dureza el pacto en público por considerarlo negativo para sus comunidades y suponerles un desgaste electoral importante aunque propiciase la investidura del *president* Salvador Illa. "Lo que queremos en el congreso es hablar de vivienda, de ampliación de derechos labo-

rales, de la mejora de los servicios publicos de calidad y hablar también del modelo de reforma de financiación, hay que definir nuevas competencias autonómicas y ahí será el lugar más idóneo donde todos los miembros de este partido que acudan como delegados puedan participar", indicó en una comparecencia posterior Esther Peña.

I.a portavoz socialista pidió a los presidentes autonómicos, no solo a los del PP, "agallas paLa convocatoria coincide con el momento de mayor contestación interna

"Queremos hablar de vivienda, de derechos y servicios públicos", afirma Esther Peña ra mostrar una propuesta" sobre el modelo de financiación, que se aprobó en 2009 y está pendiente de renovar desde 2014. Unos términos que sentaron mal en la Junta de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, donde recuerdan que a finales de enero de 2022 remitieron una propuesta sobre financiación al Ministerio de Hacienda.

El empeño de Sánchez de que el congreso sea el espacio para aclarar posiciones y resolver las diferencias internas se produce tras un arranque de curso político marcado por el revuelo interno que el último pacto con los independentistas ha originado en el PSOE, con la aplicación de la ley de amnistía todavía coleando. En La Moncloa y Ferraz opinan que esas críticas deberían producirse en todo caso en los órganos internos para no dar "munición" a la derecha. Los líderes territoriales más molestos defienden que no han tenido otra opción y que, como pronto, podrán hacerlo en el comité federal del sabado, en el que se aprobará el calendario de congresos federal, regionales, comarcales y locales del partido. También demandan una comunicación más fluida con los territorios.

La convocatoria del 41º Congreso Federal coincide con el momento de más contestación interna que Sánchez afronta desde que fue reelegido secretario general en las primarias de 2017. Aunque estă por ver hasta qué punto el comité federal del sábado será tenso o quedará en una tormenta en un vaso de agua. "Va a haber mas tranquilidad, algunos ya se han replegado", barruntan en la cúpula del PSOE. "[El contenido del pacto con ERC] es un comienzo, no un final, queda mucho que hacer en el modelo de financiación territorial, trató de rebajar la tensión Peña en las filas internas.

El PSOE podía haber aguantado hasta octubre de 2025 para convocar el congreso de forma ordinaria, como pasará ahora, pero Sánchez ha decidido convocarlo ya, como se habiaba desde hacía meses, para solventar cuanto antes el desacople entre el calendario orgánico y el calendario electoral. Una vez terminado, se celebrarán en cascada el resto de procesos congresuales, empezando por los de las comunidades autónomas, donde los barones territoriales pondrán a prueba su liderazgo. Después llegarán los congresos comarcales y locales. Tras el maratón de elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023, generales dos meses después, y gallegas, vascas, catalanas y europeas en el primer semestre de este año se ha abierto un horizonte sin comicios a la vista. Una ventana temporal que no se sabe lo que durará para ir acompasando el calendario orgánico y el calendario del próximo cielo electoral.

Sánchez adelantó a la ejecutiva que se presentará a la reelección como secretario general del PSOE. La previsión es que sea confirmado con rotundidad, reconocen hasta sus detractores. Seguro de su posición —otra cuestión serán los congresos en las federaciones—, el presidente instó a emitir "un mensaje de ambición e inconformismo". "No nos conformamos con lo que tenemos, queremos más", enfatizó.

En la reunión si se habló del mal dato de la encuesta de 40dB., publicada ayer para EL PAIS y la Cadena SER, que tras la remontada de los tres últimos meses atribuye a los socialistas un retroceso de siete décimas, las mismas que gana el PP impulsado por la marejada de la financiación. El secretario general del PSOE aseguró que el partido "está en buena forma". que se encuentra "en una buena posición" y recordó que el PSOE tiene una estimación de voto por encima del 30%, una marca que les convierte en el referente de la socialdemocracia europea. Aun así, los números del PSOE no le permitirian volver a ser reelegido presidente debido al estado comatoso de Sumar, que en un año ha perdido la mitad de sus votantes. Sánchez se ha puesto como meta "aumentar cuatro o cinco puntos en las siguientes elecciones generales y llegar a un 35%", comparten fuentes de su dirección.

#### Renovar el ideario

Sánchez insistió en la importancia de que el congreso federal servirá para "renovar y actualizar el ideario", y no solo los liderazgos territoriales, una preocupación que ya expuso tras el desastre en las elecciones gallegas para enojo de los secretarlos generales de varias federaciones. que sostienen que son ellos los que pagan el desgaste por la estrategia de distensión en Cataluña, primero con los indultos, luego con la reforma del Código Penal para la derogación de la sedición y la revisión de la malversación, la ley de amnistía y, por último, con la financiación. No solo es una renovación de caras. "va a ser una actualización de ideas", incidió

El siguiente que intervino en la ejecutiva fue Guillermo Fernandez Vara. El expresidente extremeño y secretario de Política Autonómica recalcó que, tras unos años en que el debate político era entre "Estado de naciones y Estado federal", ha llegado el momento de abordar el debate del Estado federal. El reto del futuro, según Fernández Vara, es construir una España federal, pero sin abordar únicamente el debate desde un punto de vista financiero, sino también de cohesión territorial y con el centro de atención en los ciudadanos.

El resto de intervenciones fue, sin excepción, en la línea de apoyar la convocatoria del congreso y la decisión de Sánchez de presentarse de nuevo a la secretaria general. Un cierre de filas que no sorprende y con la mirada puesta en el Congreso Federal. Como todo el PSOE, desde las baronías a los militantes de las 4.000 agrupaciones.



Juan Bravo y Borja Sémper, ayer en la sede nacional del PP. en Madrid. SAMUEL SANCHEZ

### Feijóo rechaza que sus barones negocien sistemas de financiación propios con el Gobierno

El líder del PP responde a Montero que no habrá bilateralidad

### VIRGINIA MARTINEZ Madrid

Los barones del PP recibieron ayer una orden clara de Alberto Núñez Feijóo. "No podemos en ningún caso asumir la bilateralidad en aquellos asuntos que son claramente multilaterales", zanió el líder del PP en una entrevista en Onda Cero. El jefe de la oposición cierra así la puerta a que sus presidentes autonómicos negocien de tú a tú con el Ministerio de Hacienda sistemas de financiación propios. La directriz de Feijóo llega dos dias después de que la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, asegurase que la financiación singular prometida a Cataluña puede extenderse a otras comunidades. lanzando un órdago a los barones del PP, que mantienen firmes sus reclamaciones individuales ante la pendiente reforma del sistema de financiación autonómica.

"Estamos ante un desaño histórico. Ahora, la Generalitat de Cataluña [vamos a estar] pagándola el resto de los españoles. El independentismo fiscal es simplemente un cupo separatista que ahonda en el relato independentista del procés", sostuvo Feijóo. Mientras los populares arrecian en el "frente común" contra el pacto de PSC y ERC, el líder del PP tiene por delante la complicada misión de aunar en una misma propuesta de reforma del sistema de financiación las exigencias de sus 11 presidentes autonómicos.

La dirección popular reclama que sea Montero quien elabore un texto de modificación de la Ley de Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofea), pero tratará de coordinar un plan con un denominador común que contente a todos los presidentes autonómicos. Estos, eso si, habrán de renunciar a sus máximos. Las líneas maestras de esc plan podrían salir ya de la reunión de barones prevista para el viernes en Madrid. "Tenemos nuestra propuesta, pero es el Gobierno el que tiene que liderar esa propuesta", dijo más tarde en rueda de prensa el vicesecretario de Economia del PP. Juan Bravo.

El líder del PP tampoco es proclive a que sus barones negocien con Montero la condonación de la deuda que el Ministerio de Hacienda ha hecho extensible al resto de comunidades tras pactarla con Cataluña el año pasado. Pero la postura de Feijóo en esto es menos taxativa, ya que varios presidentes pretenden beneficiarse de dicha quita, que supondría un importan-



"Yo no soy ningún caudillo, el único caudillo es Sánchez en su partido" Alberto Núñez Feijóo

Presidente del PP

te desahogo para comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana. "Yo no soy un caudillo, el único caudillo es Sánchez en su partido", expresó el líder del PP. "Los presidentes autonómicos del Partido Popular, si les llaman, hablarán con el ministro o el presidente", remachó, solicitando de nuevo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

Fuentes de la dirección nacional aseguran que ningún barón ha solicitado por el momento esa quita. En cualquier caso, y para salir del paso, Génova hace equilibrios tratando de poner el foco sobre la reforma del sistema en lugar de sobre la condonación, al tiempo que evitan presionar a sus barones. "La condonación no soluciona los

problemas. Lo que hace falta es la reforma del sistema de financiación", insistió Bravo.

Por otro lado, Feijóo aseguró que su partido tiene lista una enmienda como condición para que la tramitación de la iniciativa popular aprobada en abril para regularizar a miles de inmigrantes en situación irregular en España siga su curso. "Esa iniciativa no significa papeles para todos", expresó. El líder del PP volvió a cargar contra Sánchez por sus "bandazos" en materia migratoria y defendió la necesidad de "concretar en qué supuestos procede retornar" a los inmigrantes irregulares a sus países en el marco del Pacto Migratorio Europeo.

Después de semanas en las que el PP ha ido endureciendo su posición, Feijóo abogó ayer por dar prioridad a las deportaciones de inmigrantes irregulares frente a la regularización, estudiando "caso por caso". En cuanto a las deportaciones masivas, defendidas por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, la semana pasada, Feijóo las definió como "la suma de muchos individuos" retornados.

El PP tiene listo ya el recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía al procés. Génova ha estirado el plazo al máximo, pues el límite expira el próximo 11 de septiembre. Tanto la dirección nacional como los Gobiernos autonómicos promoverán un "aluvión" de recursos. Pero la ejecutiva popular, como volvió a hacer ayer Feljóo, sigue manifestando su desconfianza en el Constitucional. El líder popular confirmó que recusarán al menos tres magistrados: su presidente, Cándido Conde-Pumpido; el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; y a la ex alto cargo de La Moncloa y catedrática Laura Diez.

16 ESPAÑA EL PAÍS. MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Mas-Colell calcula que el Estado deberá aportar a las autonomías un 2% adicional del PIB

"No conseguiremos más recursos si no los conseguimos para el conjunto de las autonomías", advierte el exconseller catalán

#### JOSEP CATÀ Barcelona

Habrá acuerdo si todos ganan, o si nadie pierde, pero para ello hace falta reducir el ruido. Andreu Mas-Colell, quien fue consejero de Economía del Gobierno de Artur Mas, defendió ayer en la Cadena SER la propuesta de financiación singular acordada entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa, pero avisó de que llamarlo concierto económico "puede ser absolutamente contraproducente", "No es ningún concierto económico, lo expresó muy bien mi antecesor en el cargo. [el exconsejero de Economía del Gobierno de José Montilla] Antoni Castells: que si no hay cupo, o cuota, no es concierto. Es una cosa diferente, y no nos conviene usar la palabra concierto porque está muy identificada con el tema vasco", expresó. El economista apuntó que solo habrá acuerdo si la administración central aumenta la aportación de recursos al sistema de financiación —un monto que, calcula, será en torno al 2% del PIB, lo que equivale, según la contabilidad de 2023, a unos 29.237 millones de euros adicionales-y si estos se reparten entre las autonomías tras una negociación "multilateral".

El exconsejero recordó que ya en 2009, cuando hubo el último acuerdo para la financiación autonómica, se dio una entente entre las autonomías. "El conflicto llegó por el encaje político del Estatut, no por la financiación", dijo, para recordar que si hubiese prosperado la propuesta del pacto fiscal de Artur Mas, el procés hubiese sido otra cosa. Mas-Colell expresó que en esta ocasión, tras más de una década dedicados al proceso independentista, los partidos políticos de Cataluña tienen que buscar un "acuerdo explícito o implícito" con las demás autonomías, a las que también les interesa reformar el sistema de financiación. "Habrá un relativo consenso entre las comunidades autónomas sitodas ganan o si ninguna pierde. La cosa es cómo distribuir el dinero adicional que ponga

el Estado. Si no los pone, no habrá consenso de ningún tipo", dijo. "No conseguiremos más recursos si no los conseguimos para el conjunto de las autonomías", insistió.

¿Y de dónde saldrá el dinero que tiene que aportar al Estado para encajar la financiación singular que reclama Cataluña en el sistema autonómico? Mas-Colell cree que este monto, un 2% del PIB español, tendrá que nutrir el sistema de financiación, "se puede hacer durante varios años", y puede venir tanto de deuda como de otras partidas. "Habrá que es-



Andreu Mas-Colell.

El economista rechaza llamar concierto a la solución catalana

coger entre que crezcan más las autonomías o que crezcan más las otras cosas", señaló.

En cualquier caso, el exconsejero avisa de que esta negociación llevará prácticamente toda la legislatura, y requerirá que los partidos catalanes se pongan de acuerdo -no como en la época del tripartito. recordó Mas-Colell, cuando ERC votó en contra del Estatut-: "Ahora tanto Junts como Esquerra son necesarios", dijo. A la vez, considera que hay que asegurar que en Cataluña solo habrá una agencia tríbutaria, aunque la administración central juegue un papel. También remarcó que el Govern no puede ser "ingenuo" y tiene que blindar la propuesta ante el más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional. No ve peligro en que el tribunal tumbe la propuesta de financiación, pero si que cree que hay que prepararlo, porque "sería una catástrofe" que se repita el episodio que desembocó en el procés.



Santiago Abascal, ayer en la sede nacional de Vox, en Madrid, Borja SANCHEZ-TRILLO (EFE)

# Santiago Abascal inaugura el curso político cargando contra "la gran estafa del PP"

El líder de Vox advierte de que no apoyará los presupuestos populares si no cambian su política migratoria

#### MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

Santiago Abascal inauguró ayer el curso político con una rueda de prensa en la que cargó duramente contra el PP y denunció una supuesta "invasión" de inmigrantes irregulares, de la que ha responsabilizado por igual a socialistas y populares. "Lo más grave que está pasando hoy en España es la gran estafa del PP, porque sirve para que Sánchez se perpetúe en el poder", sentenció.

El lider de Vox, que rompió a principios de verano los cinco Gobiernos autonómicos de coalición que mantenía con el PP (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Extremadura), por su apoyo al reparto de los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en Canarias, advirtió ahora de que "sería muy dificil" que su partido pudiera aprobar los presupuestos de las comunidades donde los populares gobiernan en minoría si estos votan en el Congreso la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio este герагtо.

"Vox va a hacer oposición total tanto en el Parlamento nacional como en los regionales, donde el PP tendrá que pactar supuestamente con el Partido Socialista", vatícinó. "Si el PP ha aprendido la lección, tendrá que cambiar su política migratoria. Si no cambia nada, tendrá que llamar al PSOE", agregó.

En su comparecencia, celebrada en la sede nacional de Vox, Abascal acusó al PP de "negarse a perseguir la corrupción" por no haber citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que comparezea ante la comisión de investigación del Senado, donde tiene mayoría absoluta. "La gran estafa del PP es hacer como que hace oposición mientras se reparte todo con Sánchez", insistió, en alusión al pacto con los socialistas en las instituciones europeas y al acuerdo para renovar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque mencionó de pasada la financiación singular para Ca-

El parlamentario acusó a Feijóo de "negarse a perseguir la corrupción"

"No defiendo a los neonazis, pero me alegro de la reacción del pueblo alemán" taluña pactada por los socialistas con ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat, dejó claro que la bandera que enarbolará su partido en los próximos meses será el rechazo a la inmigración irregular. "Estamos ante una invasión migratoria de carácter islamista, promovida por la izquierda y por el PP tanto en España como en Europa", elamó, tras atribuir a los inmigrantes la inseguridad ciudadana y "el colapso de los servicios públicos"

#### Victoria de "los neonazis"

Cuando un periodista le preguntó por la victoria de "los neonazis" de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones del Estado federado de Turingia de este domingo, Abascal le acusó de mentir por usar este calificativo. "Yo no defiendo a unos neonazis, pero me alegro mucho de la reacción del pueblo alemán y creerse que el 30% de los alemanes son unos neonazis o es desconocimiento o mala intención", respondió. Para justificar que su partido no haya alcanzado los resultados electorales de sus homólogos europeos alegó que "en España hemos empezado más tarde y, por suerte, los problemas de la inmigración no van a la misma velocidad o con la misma intensidad que los que se están viviendo en Gran Bretaña, Alemania o Francia y eso tiene que ver con la respuesta social y electoral de los españoles".

EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El Constitucional se blinda contra el intento del PP de romper la mayoría por la amnistía

Una decisión de 2021, con ventaja conservadora, permite tumbar las recusaciones que ha anunciado Feijóo

CARLOS E. CUÉ Madrid

Como en 2007, en la gran batalla política del Estatut, ahora con la amnistía todos los caminos conducen al Tribunal Constitucional. Entonces, el PP, con Federico Trillo como estratega, desplegó una ofensiva con recusaciones que fueron exitosas y lograron romper la mayoría progresista, una operación que se remató cuando Manuel Aragon Reyes, que habia sido elegido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se sumó a la mayoría conservadora que dictó una polémica sentencia que trastocó partes relevantes del Estatut, El PP inicia ahora, según ha confirmado su líder. Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero, la gran batalla política de la amnistía con un recurso ante el Constitucional y al menos tres recusaciones: la del presidente, Cándido Conde Pumpido, y los dos magistrados elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez: el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Diaz, ex alto cargo en La Moneloa.

La estrategia parece muy similar a la del PP de Mariano Rajoy con el Estatut, pero distintas fuentes consultadas de sectores progresistas de la justicia coinciden en que esta vez el resultado



Los magistrados del Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido en primer plano, CHEMA MOYA (EFE)

será muy diferente. Las recusaciones tienen muy pocas posibilidades de prosperar, según diversas fuentes jurídicas y también otras políticas que están siguiendo muy de cerca el proceso. Y es precisamente una decisión tomada bajo mayoría conservadora y con un presidente conservador la que va a ser utilizada para blindar al Constitucional del intento del PP de romper la mayoria progresista con recusaciones. Un auto de 2021, en plena ola de intentos de recusaciones de abogados del procés, cambia la doctrina que seguía hasta entonces el Constitucional. y que implicaba que se abstenía el que hubiera hecho declaracio-

El exministro Juan Carlos Campo se mantiene en su idea de abstenerse

Nadie cree que en este asunto ningún progresista se pase al sector conservador nes muy claras que pudieran contaminar su imagen de imparciahdad

El auto es rotundo, y entiende que la recusación solo debe darse en casos muy excepcionales porque si no se podría hacer inoperante el alto tribunal. Desde entonces, se están rechazando de plano todas las recusaciones. Esta resolución, tomada con el conservador Pedro García Trevijano como presidente, y por tanto dificil de discutir politicamente por parte del PP, servirá ahora para blindar la mayoría progresista y evitar la maniobra del PP, según diversas fuentes, que insisten en que si se tuvieran que abstener algunos magistrados progresistas por las declaraciones que hicieron sobre la amnistía también tendria que hacerlo José Mario Macias, el hombre fuerte del sector conservador, que está a punto de tomar posesión como miembro del Constitucional a propuesta del PP, que ha sido muy beligerante contra la amnistía en los últimos meses, cuando era el líder del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial.

Lo que sí parece muy probable, según estas fuentes, es que Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, mantenga su intención de abstenerse en la votación de la amnistía por sus declaraciones cuando era ministro en las que señaló que una amnistía sería inconstitucional. No es que se vaya a aceptar la recusación del PP, que con toda probabilidad se rechazará como todas las demás con los argumentos expuestos en el auto de 2021, sino que él está decidido a abstenerse y nadie parece capaz de convencerle de lo contrario.

En diversos sectores progresistas insisten en que por los mismos motivos de Campo debería abstenerse Macías, pero esto último parece poco probable, por lo que los números se estrecharían para una futura sentencia: del 7-5 a favor de los progresistas pasaría a un 6-5. Lo que todas las fuentes consultadas dan por hecho es que no habrá un nuevo Aragón Reyes, esto es nadie de esa mayoría progresista se pasará al lado conservador en este asunto.

Desde el Gobierno y los partidos de la mayoría creen que la ciudadanía ya está pasando página de la amnistía, y están convencidos de que el PP perderá también la última batalla jurídica y este asunto pasará a un segundo plano, porque muchos ciudadanos, especialmente en Cataluña, están viendo que el procés es una sombra cada vez más lejana.

### Puigdemont escapó de Barcelona cuando se levantó la operación Jaula

CAMILO S. BAQUERO Barcelona

Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, aseguró ayer que Carles Puigdemont estuvo en un piso en Barcelona hasta las 20.00 horas del pasado 8 de agosto, el día de la investidura del socialista Salvador Illa, antes de regresar de nuevo a Bélgica, donde vive para evitar la acción de la justicia española. La operación Gàbia (jaula, en catalán). con la que los Mossos d'Esquadra pretendían detenerlo, se desactivó a las 13.30. En una entrevista a RAC-I, el número dos del partido independentista insistió en que no existía ningún pacto con la policía catalana para evitar la detención y cargó contra la dirección política de los Mossos. Puigdemont protagonizó una aparición fugaz de apenas cinco minutos en Barcelona en un mitin organizado por su partido y los Mossos no lograron detenerlo pese al gran dispositivo desplegado.

"Había gente que tenía cosas preparadas para las eventualidades. Cuando deja el escenario [en el paseo de Lluís Companys] va a una carpa y en ese momento no sabíamos si habría pleno [de investidura] o no", aseguró Turull para justificar la decisión de su lider de no acudir al hemiciclo. En ese momento, explícó el exconsejero de Presidencia, se opta por ir a otro piso, a preparar la posible intervención de Puigde-



Carles Puigdemont, el 8 de agosto en Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI

mont en el pleno y seguir el desarrollo del operativo policial que le impedia entrar al parque de la Ciudatella. A las 20.00, tras constatar la imposibilidad de estar en la sesión, según Turull, el expresident decidió emprender el camino de regreso a Bélgica tras estar dos días escondido en pisos de la capital catalana.

Turull insistió en que no habia ningún tipo de pacto con la policia catalana para evitar la detención de Puigdemont, que desde 2017 vive en exilio autoimpuesto en la capital belga.

La imagen de la policia catalana, defenció Turull, no ha quedado en entredicho por lo ocurrido y criticó que el dispositivo montado fuera como si "se quisiera atrapar a Hannibal Lecter", el protagonista de la famosa película El silencio de los corderos,

El número dos de Junts relvindicó la decisión de Puigdemont de no ponerse a disposición de las autoridades. "Puedes dejarte detener o confrontar y plantar cara. Y eso es lo que en ese momento se decide", explicó. "Confrontación con las personas, en este caso un juez determinado, que se ríe del Congreso y del espiritu de una ley [de amnistía], y que ha decidido no aplicarla", ahondó.

#### **Tribunal Supremo**

Turull también recordó que cuando Puigdemont fue detenido en Alemania, en 2018, la justicia de ese país sugirió que le podía extraditar por malversación y el Tribunal Supremo se opuso. El exconsejero ironizó cómo ahora ese mismo delito es el caballo de batalla de los jueces que se resisten a aplicar la amnistía y que, recordó, ha sido interpretado de tres maneras distintas durante todos los procesos relacionados con independentistas.

Hay un detalle que Turull no quiso revelar en la entrevista: qué ruta utilizó Puigdemont para regresar a Waterloo, aunque si admitió que fue sin paradas. 18 ESPAÑA EL PAÍS. MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El Poder Judicial negocia contra reloj la elección de su presidente

El bloqueo del órgano persiste a dos días del acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI

#### JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen sin conseguir el consenso necesario para elegir al presidente de la institución y del Tribunal Supremo a dos días de la apertura del año judicial, que tendrá lugar el próximo jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI. Ayer tuvieron lugar varios contactos y reuniones -entre ellos un pleno a lo largo de la tarde—, sin que se lograran avances significativos en la negociación. El pleno acordó a última hora de la tarde abrir la lista de candidaturas con la finalidad de cubrir el máximo puesto de la judicatura "de forma inminente". En una nota remitida a los medios, el CGPJ afirmaba que la sesión transcurrió "de forma fluida y cordial" con la finalidad de lograr "un resultado de consenso". El órgano se reuntrá de nuevo hoy.

El bloque conservador mantiene su radical oposición a las tres magistradas que el grupo progresista propone como candidatas a ocupar la presidencia del Consejo, que lleva aparejada la del Supremo, lo que coloca a su titular entre las máximas autoridades del Estado. Fuentes de ambos sectores de la institución coinciden en considerar que la

El Boletín Oficial del Estado publi-

Tsunami Democràtic. Este último

caso, en el que se investigaba por

terrorismo las protestas y distur-

bios registrados en Cataluña tras

la sentencia del procés en octu-

bre de 2019, ha marcado la actua-

falta de acuerdo conduce a una situación "dramática" al verse por ahora frustradas las expectativas de abrir una nueva dinamica en la cúpula del Poder Judicial, tras su renovación por un acuerdo entre el PSOE y el PP el pasado julio.

Esta coincidencia sobre la gravedad de la situación es la única. porque las discrepancias resurgen cuando se trata de determinar las responsabilidades por no alcanzar un acuerdo, lo que impide que el órgano de gobierno de la magistratura se ponga a trabajar de manera efectiva. Ambos sectores coinciden en lamentar que esta falta de arranque de su nueva etapa se haga más visible en puertas del inicio del año judicial, en cuya apertura volverá a constatarse lo que la derecha de la magistratura considera como meras dificultades de entendimiento y los vocales progresistas definen como maniobras de bloqueo de los primeros. Los integrantes del grupo conservador proponen al magistrado Pablo Lucas para presidir el Consejo al considerarlo el representante idóneo del sector progresista de la magistratura. Los vocales de la izquierda judicial, en cambio, mantienen a sus tres candidatas, Pilar Teso, Ana Ferrer y Angeles Huet, por considerar que en esta ocasión corresponde elegir por primera vez a una magistrada al frente del Poder Judicial.

Para rechazar la propuesta de elección de alguna de estas tres magistradas del Supremo, los conservadores se aferran al argumento de que "no se sienten representados" por ninguna de ellas. Este intento de justificación de lo que consideran como un mero ejer-



Los vocales del CGPJ Jose Eduardo Martínez, José María Fernández Seijo e Isabel Revuelta, ayer en la sede del órgano de gobierno de los jueces, en Madrid. SERGIO PEREZ (EFE)

El pleno acuerda abrir la lista de candidaturas para cubrir el puesto

El órgano aspira a un "resultado de consenso" de forma "inminente"

cicio de bloqueo ha indignado a los miembros del sector progresista, que se resisten a aceptar los vetos de los conservadores. Esta resistencia a aceptar las imposiciones de la derecha judicial se apoya en la convicción de que el sector conservador está incumpliendo de forma flagrante parte de los acuerdos de procedimiento que permitieron renovar el Consejo del Poder Judicial, aunque ya se ve ahora que de forma incompleta. Dicho pacto suponía que el grupo conservador elegiria entre los candidatos o candidatas propuestos por los progresistas. De este modo se podía entender que la presidencia del Consejo y del Supremo era fruto de la iniciativa de los progresistas, pero por medio de una terna para que los conservadores optaran por uno o una de sus integrantes.

Los vocales progresistas añaden más argumentos que consideran de mucho peso para que los conservadores aceptaran a alguna de las tres magistradas del Supremo que han propuesto para el cargo. Dos de elias —Pilar Teso y Ángeles Huet— pertenecen a la Sala de lo Contencioso y Ana Ferrer a la de lo Penal, y las tres comparten una dilatada experiencia. Para los progresistas es incomprensible el veto de conjunto a estas propuestas y la insistencia de los conser-

vadores en que la decisión sobre qué candidato de la izquierda judicial resulta más representativo la deben tomar ellos. Las fuentes consultadas subrayan que los progresistas no han sostenido pretensiones de este tipo en situaciones similares precedentes.

Por otra parte, las mismas fuentes destacan que en el reciente acuerdo para desatascar las situaciones de bloqueo se evitó utilizar veto alguno en el caso del nombramiento de un magistrado del Constitucional para la sustitución de Alfredo Montoya, del sector conservador. Dichas fuentes subrayan que los progresistas aceptaron la propuesta de nombrar a José María Macías para el cargo, sin pretender que los conservadores les presentaran una terna ni que luego pudieran cambiar a los propuestos por un cuarto candidato ajeno a la iniciativa del grupo proponente.

### El BOE publica la "jubilación forzosa por edad" del juez García-Castellón

J. V. Madrid

có ayer la "jubilación forzosa por edad" del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de casos de corrupción como *Púnica*, *Lezo y Villare-jo*, y otras causas como la recientemente archivada sobre la plataforma independentista catalana

lidad política y juridica en los últimos meses. Especialmente desde noviembre de 2023, cuando el juez decidió citar a declarar a los imputados: entre ellos, al expresidente Carles Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana. Unas actuaciones que se produjeron en plenas negociaciones sobre la amnistía y que el Gobierno y sus socios tuvieron muy en cuenta a la hora de elaborar esta ley.

La publicación hace efectivo el acuerdo del pasado 20 de junio adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y rubricada

por su presidente, Vicente Guilarte. García Castellón, hasta ayer titular del juzgado central de instrucción número 6, cumplirá 72 años el próximo 16 de octubre, pero pidió adelantar su retiro y se ha hecho efectivo ayer. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la jubilación forzosa de los jueces y magistrados a los 70 años. pero se puede pedir una prórroga de dos años. Y eso fue lo que hizo el magistrado de la Audiencia Nacional en 2022, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Manuel García-Castellon tiene una dilatada trayectoria en la



Manuel García-Castellón.

Audiencia Nacional, a donde llegó en 1993, en sustitución de Baltasar Garzón. Dos años después ordenó la detención del por entonces intocable banquero Mario Conde. En el año 2000 se marchó a Francia como juez de enlace y, tras 12 años en París y otros 5 en Roma —nombrado primero por el Gobierno del PP y luego mantenido por el PSOE—, volvió a su puesto en Madrid cuando, en 2017, el juez Eloy Velasco pidió irse a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

En julio, García-Castellón archivó el caso seguido por los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés, en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez acordó dicho archivo tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción, al no cumplir los plazos legales por acordarla 24 horas después del tiempo límite.



Un grupo de inmigrantes subsaharianos llegaba el sábado pasado al puerto de La Restinga, en El Hierro, GELMERT FINOL REFEI

### Canarias amenaza con llevar a los tribunales al Gobierno por la migración

Clavijo acusa a Sánchez de "deslealtad" y advierte de que CC se cuestiona el apoyo al Ejecutivo central

#### GUILLERMO VEGA Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, anunció ayer que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico van a analizar las posibles vías, incluida la penal, para evitar que toda la responsabilidad de la gestión de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias sean asumidas en solitario por las comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico se basa, para ello, en una interpretación de la ley de extranjería, segun explicó el propio Clavijo tras la reunión del Pacto Migratorio (que reune a todos los grupos de la cámara regional a excepción de Vox). Ese texto legal recoge en su artículo 13 que el menor es competencia de la comunidad de autónoma cuando está "desamparado o, en este caso, abandonado", desgranó. "Y los menores no están desamparados, no están abandonados. Están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien los recoge con Salvamento Marítimo, es el Estado quien los mete en la frontera española, en este caso llegando a Canarias; es el Estado y la Policia Nacional quienes los reseñan y es el Estado quien los tiene bajo su guardía", sostuvo. "No vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor".

Es por este motivo que el presidente ha reclamado a sus servicios jurídicos que estudien los siguientes pasos. "El debate jurídico puede se puede dar en el ámbito administrativo, en el ámbito penal o en el ámbito constitucional, o en los tres ámbitos a la vez", avisó. "Pretendemos dotarnos de seguridad jurídica en ausencia del acuerdo (para modificar la ley de extranjería, de tal manera que obligue a una derivación obligatoria de los menores a otras comunidades autónomas) que esperamos que llegue pronto".

El presidente canario toma esta decisión después de que se haya cerrado el verano más activo de llegada de cayucos y, sobre todo, ante la llegada del otoño, la época más propicia para la navegación en el Atlántico occidental. Hasta 6.267 migrantes han llegado a las Islas Canarías durante los meses de julio y agosto, cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. En la segunda quincena de agosto las llegadas a las costas canarias se han disparado, con 3.220 nuevos casos, según los datos del balance quincenal hecho público ayer por el Ministerio del Interior. De este total, según los datos facilitados este miércoles por el portavoz de Ejecutivo, Alfonso Cabello, 3.418 de ellos son menores. "Solo en agosto hemos recibido 571 menores, mientras que solo han salido de las islas 500 menores en cuatro años". Así, según el Ejecutivo autonómico, Canarias acoge a día de hoy a 5.283 menores en unos centros con 4.339 pla-

Cabello contrastó la situación que viven las Islas con la de otras rutas como la del Mediterráneo. Según sus datos, esta ha recibido 8.500 migrantes en lo que va de año, un 65% menos que el año anterior. "Esto es una muestra clara de cuando las políticas públicas se alinean y se toman decisiones, se puede revertir una situación".

El detonante del enfrentamiento se produjo este fin de semana en El Hierro, isla a la que llegaron 70 niños durante entre el sábado y el domingo. Segun el presidente Clavijo, la Eiscalia y la Policía "presionaron" a las distintas ONG que operan en la isla para que asumiesen los menores llegados en unas instalaciones ya colapsadas. Finalmente, ante la negativa de los trabajadores de las organizaciones, que argumentaron no tener ya más capacidad, los menores afectados fueron derivados a centros de otra isla. según afirmó el portavoz Cabello sin dar mås detalles.

A lo largo del día, tanto Clavijo como Alfonso Cabello acusaron
de "deslealtad" al Gobierno central. "No se puede amenazar, no
se puede presionar, porque no
es leal", aseguraba el presidente a primera hora en la Cadena
Ser. En su opinión, el Ejecutivo
central malinterpreta la colaboración que brinda el autonómico
en lo que respecta a sus funciones. "Pedimos información y todo

El dato

6.267

inmigrantes irregulares han llegado en los meses de julio y agosto a Canarias, una cifra récord desde que hay registros, según los datos del Ministerio del Interior. De este total, 3.418 son menores.

son retrasos, intentamos forzar el sentarnos y siempre hay alguna excusa. Ha llegado el momento".

#### Torres responde

Las declaraciones a la Cadena SER del presidente canario tuvieron pronta respuesta por parte de su antecesor en el cargo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, consideró ante los micrófonos de Radio Nacional que con su amenaza, Clavijo "intenta proteger a sus socios del PP", según recoge Servimedia. "Estamos ante una competencia estatutaria autonomica, en la que el actual Gobierno está poniendo sobre la mesa soluciones y apoyo con respecto a los menores migrantes no acompañados". El ministro, además, señaló que "fue el PP quien votó en contra" de la modificación de ley de extranjería y, "de haber votado si a la tramitación de la norma, hoy ya estaríamos, prácticamente, derivando a menores".

A finales de julto, el socio de Coalición Canaria en el Gobierno en las islas, el Partido Popular, rechazó, junto a Junts y Vox, que se discutiese en el Congreso el texto elaborado por La Moncloa y el Ejecutivo autonómico para permitir la derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados. Durante la entrevista, el presidente canario afirmó que se han acercado posturas con Génova, y que para que se cierre un acuerdo, el PP "ha presentado un documento con cuatro puntos [convocatoria de la Conferencia de Presidentes para hablar de inmigración, la declaración de la emergencia para que las comunidades autónomas agilicen las contratas, y otros dos puntos "atascados", sobre el número de plazas que han de tener "de carácter ordinario" todas las comunidades autónomas y que han de financiar los gobiernos autonómicos, y sobre cómo se gestiona y se financia la sobreocupación en cualquier parte de Españal. "Quien no ha contestado a este documento es el Gobierno de España", subravó Clavijo.

Una de las consecuencias de esta renovada tensión con La Moncloa puede ser el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez por parte de Coalición Canaria. Una tensión que se ha visto acrecentada por el acuerdo entre el PSC y ERC para la financiación de Cataluña. Según Clavijo, "solo hay dos formas" de mejorar las cuentas de una comunidad: "O lo modificas a través de la Ley de Presupuestos o modificando el sistema de financiación. Si no se lleva ninguna de las dos opciones al Congreso, salvo que lo modifiques por la puerta de atrás dándole más graciosamente a una comunidad, lo veo dificil". Por eso, admite la existencia de "un debate interno" que pone en jaque el apoyo de los nacionalistas a PSOE y Sumar y que la formación va ha trasladado a Pedro Sanchez: "Nosotros no estamos satisfechos con cómo el Gobierno de España está atendiendo al archipiélago".

El archipiélago quiere aclarar las competencias en la atención de menores

Ángel Víctor Torres replica que Clavijo "intenta proteger a sus socios del PP" ESPAÑA EL PAÍS. MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El alcalde de Tossa de Mar cree que la llegada de 200 inmigrantes perjudicará al turismo

El regidor, de Junts, afirma que el destino necesita "normalidad" para no afectar a las reservas hoteleras

### MARTA RODRÍGUEZ Girona

La llegada de migrantes pendientes de que se resuelvan sus peticiones de asilo vuelve a provocar polémica en Cataluña. El alcalde de Tossa de Mar (Girona, 6.200 habitantes), Martí Pujals, de Junts, ha criticado que el Gobierno haya decidido ubicar en un céntrico hotel de su localidad a 200 inmigrantes subsaharianos. Considera que es un contingente "desproporcionado" para una población pequeña y que puede afectar a la temporada turística. En las próximas horas está prevista la llegada de estas personas, que han pedido asilo por motivos humanitarios y que llegaron a las Islas Canarias desde la costa africana. Junts, el partido del alcalde, ha dado cobertura a las quejas del edil desde el Congreso de los Diputados, donde ha denunciado que el Gobierno "oculta los criterios de redistribución" y "abusa" de la solidaridad de Cataluña

Para Pujals, la noticia perjudicará la llegada de turistas a la población costera: "Este mes de septiembre es fundamental cerrar bien la temporada, esta noticia no nos va bien". "No pasaría nada si estuviéramos a 15 de octubre". Explicó que los migrantes estarán en Tossa durante un mes hasta que se analice su caso y se hagan los reagrupamientos familiares correspondientes.

El edil no ve bien que los migrantes previstos para Tossa -un municipio con menos de 6.000 habitantes- sea el mismo que el de localidades vecinas como Lloret de Mar o Blanes, que superan los 40.000 vecinos. También cree que puede ser dañino para el destino turistico, teniendo en cuenta "su fragilidad". "Cualquier información negativa afecta, como pasó con la sequía al no poder llenar las piscinas o el saber que en algunas localidades hay carteles en contra del turismo", añadió. El alcalde aseguró que quieren "ser solidarios con la gente que lo necesita", pero pide "proporcionalidad y transparencia" al Gobierno y sostiene que el destino turístico necesita "normalidad", para no afectar a las reservas negativamente.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de 200 adultos, hombres y también alguna mujer, procedentes de Mali, Niger y Nigeria, según avanzó SER Catalunya.

Está previsto que hoy lleguen un centenar y el miércoles, el resto. Inicialmente, según el alcalde, el Hotel Tossa Center tiene hecha una reserva para un mes. Sin embargo, desde el ministerio mantienen que "el recurso es temporal y no se sabe si se va a prorrogar". Este sería el caso de Lloret, donde están desde hace siete meses y donde no ha habido ningún incidente.

La gestión de la estancia de estos inmigrantes correrá a cargo de la fundación APIP-ACAM, especializada en el derecho de asilo, mientras que el Gobierno se encargará de la financiación, APIP-ACAM, también se encargará de facilitar la reubicación o el reagrupamiento familiar de estos demandantes de asilo con familiares que estén en otros puntos de España o Europa.

Así, Tossa de Mar se sumará esta semana a otros municipios gerundenses que han reci-

El contingente proviene de Malí, Níger y Nigeria, y todos son adultos

Su estancia estará gestionada por una ONG especializada en derecho de asilo

bido en los últimos meses inmigrantes que han pedido asilo. El año pasado, unos 75 inmigrantes fueron ubicados en un hotel de l'Estartit. Entre octubre y diciembre, a través de Cruz Roja, se alojó en Blanes a dos contingentes de 200 personas, sobre todo chicos jóvenes en un hotel de la zona más turística. No hubo ningún incidente. Antes de Navidad llegaron 75 solicitantes de asilo a Figueres que también se alojaron en un hotel contactado por Cruz Roja. Según fuentes municipales, algunos siguen alli. A Lloret de Mar, en febrero también llegaron 200 inmigrantes y se instalaron en un hotel, donde permanecen todavía. También han llegado a otros puntos de España: a mediados de agosto Mondariz-Balneario, un pueblo de unos 700 habitantes cerca de Vigo acogió a 180 malienses.



Alberto González Amador, en el Tribunal Superior de Madrid el 22 de mayo. ALVARO GARCÍA

### La juez rechaza ampliar la causa sobre el novio de Ayuso

Las 23 diligencias solicitadas por PSOE y Más Madrid "alargarían años el enjuiciamiento", según un auto

#### EL PAÍS Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha rechazado las solicitudes del PSOE y Más Madrid para que ampliara la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que investiga por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal -350.951 curos en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021- y uno de falsedad en documento mercantil. Así consta en un auto firmado el 31 de julio, en el que desestima la práctica de las diligencias solicitadas por los dos partidos de izquierdas. El PSOE y Más Madrid habían pedido en junio que la juez prosiguiera con las pesquisas al encontrar supuestos indicios de cuatro nuevos delitos - administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable-, además de proponer una calificación más severa de fraude fiscal por los que ya estaba siendo investigado González Amador.

La acusación particular habia solicitado la práctica de 23 diligencias, a lo que se opusieron tanto la defensa del comisionista como la Fiscalia. Entre ellas, se reclamaba hacer una consulta patrimonial de los cinco investigados entre 2019 y 2022; obtener todos sus movimientos bancarios en ese periodo; que González Amador proporcionara documentación contable de su actividad como autónomo y de todas las escrituras de compraventa de viviendas que hubiera adquirido entre 2020 y 2024; además de 20 testificales. Además. PSOE v Más Madrid también querían que se requiriera a siete empresas para que aportaran documentación contable relacionada con el caso; que de cinco de ellas informara Hacienda; y que se contactara con las autoridades judiciales de México para pedir información.

"Muchas |de las diligencias solicitadas) pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración, otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento v finalmente, en cuanto a los hechos que pudieran ser conexos, la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante

Los partidos pidieron toda la información patrimonial de González Amador

El juzgado afirma que la investigación podría considerarse prospectiva varios años, es decir, impediría el pronto enjuiciamiento exigido por el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", se lee en el auto.

PSOE y Más Madrid alegaron que no habían tenido tiempo para analizar las pruebas de Hacienda contra Amador. Según su escrito, recibieron el Informe de la Agencia Tributaria junto con un CD donde figuraban 1.500 archivos. A la vista de esta documentación, los dos partidos concluyeron que la denuncia que la Fiscalía presentó en marzo contra Amador y sus cuatro presuntos colaboradores era demasiado benévola. En ese escrito, la Fiscalía consideraba que se habían cometido dos delitos de fraude fiscal en concurso medial cada uno de ellos con un delito de falsificación de documento mercantil.

El PSOE y Más Madrid entienden que existen indicios para considerar al menos la comisión del tipo agravado de esos dos primeros delitos "por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos". Además, añaden la posible comisión de delitos de administración desleal, de falsedad contable, de corrupción en los negocios y de delito contable.

Díaz Ayuso reaccionó ayer en una entrevista en Antena 3: "Se ha permitido que se presenten partidos políticos en una inspección a un particular que nada tíene que ver conmigo, que no nos conocíamos ni siguiera", señaló.



Imagen cedida del camión que causó el atropello en Benifairó de les Valls.

### Un camión sin frenos arrolla y mata a tres temporeros en un campo de Valencia

EL PAÍS Valencia

Tres personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas de diversa consideración en un accidente ocurrido la tarde de ayer cuando un camión no frenó, por causas aún desconocidas, colisionó contra dos furgonetas y atropelló a varios temporeros que se encontraban trabajando en un huerto de naranajas de la localidad valenciana de Benifairó de les Valls. Las víctimas eran trabajadores inmigrantes que formaban parte de una cuadrilla dedicada sobre todo a recolectar fruta, según fuentes próximas a la investigación.

El aviso del accidente se recibió alrededor de las 16 horas en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), alcrtando de que un camión con problemas en los frenos había atropellado a varias personas. Según el alcalde de la localidad, Antonio Sanfrancisco, el accidente se produjo en una zona rural conocida como la subida de la ermita de la Mare de Déu del Bon Succés, donde hay una pendiente muy pronunciada.

Segun transmitieron testigos a fuentes cercanas a los hechos. el conductor del camión no estaba dentro de la cabina cuando se ha producido el accidente. El vehículo estaba estacionado en una especie de planicie arriba de la pendiente y se ha precipitado por motivos todavía no aclarados. El conductor había bajado del camión tras detectar algo extraño y para comprobar qué podía pasar, de acuerdo con este inicial relato de los hechos en el que coincidieron dos personas que estuvieron presentes en el lugar del suceso.

Los heridos son cuatro hombres de entre 18 y 45 años. Uno de ellos presentaba politraumatismo y fue evacuado en el helicóptero medicalizado al hospital La Fe de Valencia. Otro fue trasladado en una ambulancia del SAMU al hospital de Sagunto con diversas fracturas.

El tercer herido, con un traumatismo crancoencefálico, fue llevado al hospital Clínico de Valencia y el cuarto temporero fue conducido en una ambulancia SVB con equipo médico de Atención Primaria al hospital La Plana de Vila-real, también con un traumatismo crancoencefálico.

El municipio valenciano (2.168 habitantes), que se encuentra en fiestas, canceló toda la programación festiva. "Hoy, día de Benifairó, nuestro pueblo se ha convertido en un día de gran tristeza", lamentaba la nota municipal.



COMUNIDADES EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Valladolid quiere dedicar una plaza al exalcalde inhabilitado León de la Riva

El regidor Jesús Julio Carnero, del PP, destaca las políticas transformadoras de su polémico antecesor, apartado de la política por desobediencia a la justicia

JUAN NAVARRO Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), anunció ayer que el Ayuntamiento dedicará una plaza al exregidor Javier León de la Riva, de su mismo partido y que ocupó el cargo entre 1995 y 2015. Carnero destacó las políticas "transformadoras" de León de la Riva durante cuatro mandatos y restó importancia a las circunstancias que propiciaron el adiós de la vida institucional del expolítico: fue condenado por desobediencia a la justicia al no ejecutar una sentencia sobre irregularidades urbanísticas. El también ginecólogo de profesión, que se negaba a casar a homosexuales, protagonizó numerosas polémicas por declaraciones machistas o misóginas, incluidas referencias despectivas a exministras como Carme Chacón o Leire Pajín.

Carnero justificó el reconocimiento en las acciones "transformadoras" de León de la Riva, especialmente las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que se celebran estos días tras adelantarlas el ahora homenajeado. "Ya es hora de que la capital del Pisuerga sepa reconocer a uno de los mejores alcaldes, que durante 20 años dio lo mejor de sí mismo en aras de que todos los vallisoletanos tuvieran unos mejores niveles de convivencia y prosperidad". defendió Carnero, comparándolo con el exalcalde socialista Tomás Rodríguez Bolaños, que también tiene una plaza en su honor.

León de la Riva fue inhabilitado para ejercer funciones públicas en 2015. El fallo se conoció justo después de las elecciones, que ganó, pero una alianza de izquierdas impulsó a Óscar Puente, candidato del PSOE. El delito de desobediencia le ocasionó una multa y 13 meses de inhabilitación porque durante casi cinco años demoró la aplicación de otra resolución judicial respecto a un edificio del centro de Valladolid, donde reside y donde se cometieron diversas irregularidades urbanísticas. La jueza entendió una "reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo, sin dar cumplimiento al mandato" bajo un cierto "propósito de incumplir" los mandatos judiciales, percibiendo "de manera implicita por el reiterado actuar del acusado opuesto al acatamiento de una orden".

La sentencia previa, de 2008. ordenaba derribar unos áticos contrarios a la legislación, uno de ellos a su nombre. Pese a sendas advertencias judiciales, "no cumplió la orden de cese de la



Javier León de la Riva, en junio de 2015 en Valladolid. NACHO GALLEGO (EFEL

unlización de las construcciones afectadas por la sentencia, que resultaban de la mera lectura de la misma" y hasta septiembre de 2010 no ordenó a los propietarios abandonar los inmuebles. Tampoco acató la obligación de "incoar expediente sancionador contra los responsables de la infracción urbanistica hasta el 29 de mayo de 2012, sin que en ninguno de los tres supuestos concurriera causa legal, administrativa o técnica justificativa del no cumplimiento hasta esa fecha".

"Desatendió el cumplimien-

El ex primer edil expresó opiniones machistas y se negó a casar a homosexuales

Obvió una resolución sobre un edificio con irregularidades urbanísticas

to de las resoluciones judiciales", zanjó la magistrada. El entonces alcalde se movió "por un evidente interés particular, por su condición de propietario de una vivienda" y porque había "interés profesional" en no aceptar la sentencia "por el innegable y cuantioso coste económico que la ejecución de la sentencia en sus justos términos comportaba para el presupuesto municipal. El Consistorio acabó pagando 2,2 millones de euros públicos por restaurar la legalidad del edificio.

La vida política de Javier León de la Riva también se vio acompanada de toda clase de polémicas. En su historial quedan desprecios a exministras como la fallecida Carme Chacón, primera mujer al frente de Defensa, a quien catalogó de "señorita Pepis vestida de soldado" o a Leire Pajín, al frente de Sanidad, en 2010: "Es una chica preparadisima, hábil y discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro, y que va a ser la alegría de la huerta. Cada vez que le veo la cara y los morritos, pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aqui".

"No creo en paridades, me parecen paridas", afirmó el exalcalde, quien se negó a casar a parejas homosexuales. "El rugby no es apropiado para las chicas. Que nadie me tilde de machista. Simplemente estéticamente me cuesta entenderlo, pero respeto", sostuvo, en una ciudad con larga tradición de este deporte. "Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale gritando de que la has intentado agredir", relató.

La oposición criticó la decisión de Carnero, a quien la portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocio Anguita, ha recordado que a Bolaños se le dio este reconocimiento por consenso entre las formaciones, no así esta vez. El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, subrayó que "no hay comparación posible" entre De la Riva y Bolaños. "Se trata de una decisión particular y partidista".

### Un pueblo cede "por imperativo legal" la plaza de toros para un festejo de Vox

FERRAN BONO Valencia

Cuatro días antes de que Vox anunciara el 11 de julio que salía de los gobiernos autonómicos en coalición con el PP, el vicepresidente valenciano y consejero de Cultura, el extorero Vicente Barrera, cabeza visible de la formación de ultraderecha en la Generalitat, presentó el primer Circuito Valenciano de Novilladas, Financiada con 300.000 euros de los Presupuestos públicos, fue la medida más llamativa y novedosa de su mandato de un año. Una novillada con picadores, semifinal de este circuito encaminado a promover la tauromaquia y a los diestros más jóvenes, se celebrará "por imperativo legal" el próximo domingo en la población alicantina de Ondara (7.300 habitantes).

Así explica el alcalde, el socialista José Ramiro, que gobierna en coalición con Compromís, la cesión de la apreciada plaza de estilo mudéjar por parte de la Consistorio al Gobierno autonômico para dar lustre al circuito que organiza la Fundación Toro de Lidia, radicada en Madrid "Cuando recibimos la petición de Barrera, pedimos un informe jurídico de nuestra capacidad para denegar ese espacio público municipal. Y el informe viene a decir que no podemos ser arbitrarios en el uso público de un bien público" para desarrollar una actividad legal, señala Ramiro a este periódico.

Hay precedentes, como la sentencia del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la decisión de Villena de denegar el permiso de su plaza para una corrida de toros, protegida, además, como "patrimonio cultural" en virtud de la ley aprobada en 2013 en el Congreso de Diputados, siendo Mariano Rajov, del PP, presidente del Gobierno. Una sentencia que ha acarreado también la petición de responsabilidades al Consistorio.

En cuanto Vicente Barrera y Vox salieron de la Generalitat Valenciana, el Avuntamiento de Ondara hizo una consulta a la Consejería de Cultura, ahora presidida por el también titular de Educación. Juan Antonio Rovira. del PP, si la corrida iba adelante. La respuesta fue positiva. La final del circuito tendrá lugar en Villena el 29 de septiembre.



Operarios en el interior del edificio incendiado del Campanar, en Valencia, ayer. MONICA TORRES

### Comienza el desescombro en el edificio incendiado de Valencia

El inmueble mantendrá la estructura pero la fachada será totalmente diferente

#### EL PAÍS Valencia

En poco más de cuatro meses se retirarán miles de toneladas de escombros del edificio incendiado el pasado 22 de febrero en el barrio valenciano de Campanar. Medio año después de la tragedia, en la que perdieron la vida 10 vecinos y el complejo de 138 viviendas quedó inutilizado, los propietarios comienzan a ver la luz. "Es un gran día", comentaron ayer algunos vecinos mientras una empresa comenzaba con la retirada de pavimentos, alicatados, cubiertas, enseres y restos de la fachada ventilada.

La empresa Giticsa es la encargada de llevar a cabo la retirada de los escombros del edificio, en cuyo interior la mayoría de viviendas han quedado prácticamente diáfanas, sin tabiques, y acumulan restos de cables, estructuras y, en el mejor de los casos, restos de algunos electrodomésticos, mobiliarlo y enseres. Ayer entraron las primeras máquinas y empezó a verse movimiento de operarios y maquinaria en el edificio después de que el Ayuntamiento de Valencia concediese la licencia.

El presidente de la asociación de propietarios del edificio, Aproicam. Enrique Salvador, incidió en que el inicio de los trabajos de desescombro es "la primera fase de la rehabilitación" y señaló que "es un gran día y es una buena noticia para los vecinos". Los trabajos costarán 1,5 millones de euros que desembolsarán las compañías aseguradoras.

Los primeros días se dedicarán a la descarga y acopio de materiales, equipos y contenedores, así como a la colocación del vallado perimetral y de las medidas de seguridad y a partir de ahí, comenzará el desescombro propiamente dicho de las viviendas y la zona común y la piscina.

Salvador sostuvo que "todavía quedan más buenas noticias, como que se resuelva la financiación de la reconstrucción" y apuntó que la asociación "está en conversaciones con la aseguradora para que esa sea posible y se pueda culminar la obra en dos o tres años"

La reconstrucción, según Salvador, mantiene la estructura [un informe dio el visto bueno a la rehabilitación tras un minucioso estudio] pero prevé "un edificio nuevo porque muchos materiales ya no se pueden usar", con
una "fachada que será totalmente diferente". También valoró que
los propietarios y las administraciones "están haciendo las cosas
muy rápidas" y van "todos a una
para que sea así".

Sus "compañeros de tragedia de Italia [en alusión al incendio de Torre dei Moro, en Milán, muy similar al de Campanar] han empezado a desescombrar tras tres años" y en Valencia se ha hecho "ahora, tras seis meses".

El vicepresidente de Aprotcam, José Mas, coincidió en señalar que es una "buena noticia" pero remarcó que aún tienen "mucho camino por recorrer". "Para ello, necesitamos ayudas, que se mantengan la moratoria de hipotecas que es muy importante y las ayudas de alquiler porque aunque estamos en un proceso muy bueno por habernos movido mucho, esto va a llevar un tiempo".

Unas 99 familias afectadas por el incendio solicitaron al Ayuntamiento de Valencia vivienda para los primeros meses y el consistorio les cedió un edificio de propiedad municipal destinado al alquiler social. El 26 de agosto venció el plazo y la mayoría de familias realojadas habían abandonado el inmueble pero siete de esas familias, en situación de vulnerabilidad, no han podido encontrar una alternativa habitacional.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, explicó que han pedido un informe de vulnerabilidad y su incorporación a la lista de demandantes de vivienda pública. La de Safranar es "vivienda pública al servicio de la ciudadanía, que ha entendido o perfectamente que era un buen destino ayudar a esas familias".

"Los trabajadores sociales trabajan para emitir los informes para acreditar su situación social, familiar y económica y poder ayudarlos", apuntó la alcaldesa, a la par que recordó que la reconstrucción corre a cargo de las aseguradoras.

ESQUELAS EN EL PAÍS

Laborables: elpaismedrid@prisabs.com

Festivos produccioneditorial@asip-sl.es

### ISMAEL LAVADO

Falleció el 2 de septiembre en Madrid

#### DEP

Desde Vueling lamentamos profundamente el fallecimiento de Ismael Lavado, quien dedicó su vida profesional a la aviación formando parte de nuestro equipo desde nuestros inicios. En estos años su compromiso y dedicación le convirtieron en una figura clave dentro de nuestra organización dejando una huella imborrable en todos nosotros.

Trasladamos nuestras condolencias, cercanía, apoyo y afecto a sus familiares y amigos, a quienes acompañamos en el sentimiento

# El Gobierno presiona al PP 'in extremis' para que Escrivá dirija el Banco de España

Fuentes populares aseguran que no han recibido otra propuesta del Ejecutivo y son pesimistas sobre un pacto para renovar la cúpula del regulador

DENISSE LÓPEZ ANTONIO MAQUEDA Madrid

El Gobierno defenderá mañana en el Congreso de los Diputados la idoneidad del nuevo gobernador del Banco de España. José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, se perfila como principal candidato para ocupar el cargo, según han confirmado varias fuentes gubernamentales, que no descartan un giro de última hora porque la decisión última depende del presidente, Pedro Sanchez. La propuesta de Escrivá se mantiene firme a pesar de la oposición del Partido Popular (PP) —que se muestra pesimista sobre la posibihdad de alcanzar un acuerdo porque aseguran que solo han recibido ese nombre— y de las dudas que su elección ha generado por su efecto sobre la independencia y la reputación de la institución financiera. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el II de septiembre, cuando venec el mandato de Margarita Delgado, subgobernadora, que actúa como gobernadora en funciones, en sustitución de Pablo Hernández de Cos.

A espera de la confirmación oficial, Escrivá ha mostrado algunos indicios de que su nombramiento está en marcha. Por un lado, la semana pasada canceló su participación en la 38 edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por la patronal de la Industria digital Ametic en Santander. Dias antes de anular su discurso en el congreso, se reunió con representantes del sector tecnológico, animándolos a expresar sus peticiones y preocupaciones "porque solo le quedaban unos dias", segun confirman fuentes del sec-

La Moncloa insiste en que Escrivá posee la experiencia y cualificación necesarias para el cargo, basándose en su trayectoría tanto en el sector público como



El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en julio. D PÉREZ (EFE)

en el privado. Por ello, apuestan por lograr un pacto con la oposición. Sin embargo, la propuesta se enfrenta a una fuerte resistencia por parte del Partido Popular. El PP sostiene que su nombramiento comprometería la independencia del supervisor e iría en contra del reciente acuerdo que suscribieron con el Ejecutivo para evitar que haya puertas giratorias entre la política y la Justicia. "Se acaba el tiempo y no hay avances. Creemos que el nombramiento de un ministro como Escrivá daña la imagen, reputación y credibilidad de un organismo como el Banco de España", señaló Cuca Gamarra, secretaria general del partido, a este periódico. "Ellos ya saben cuál es nuestra postura desde el principio. Creemos que no es la persona idónea y no vamos a entrar en un juego de cambio de

Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de Es-

El Ejecutivo tiene hasta el día 11 para elegir al sustituto de Hernández de Cos

La Moncloa insiste en la experiencia y cualificación de su candidato

paña se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador. No obstante, todo apunta a que en esta ocasión no será así. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene previsto comparecer mañana ante el Congreso para informar a los miembros de la comisión sobre el candidato, y el PP sigue sin recibir alguna propuesta alternativa, según confirmaron fuentes del partido. Entre la dirección popular cunde el pesimismo sobre la posibilidad de un acuerdo.

En el día de ayer, su viceseeretario de Economia, Juan Bravo, ya advirtió en rueda de prensa de que si la propuesta del Gobierno para el relevo de Pablo Hernández de Cos no cumple el requisito de Independencia, "no habrá negociación" para renovar la cúpu-

# Los países de la UE usan menos del 30% de los fondos de recuperación

LAURA DELLE FEMMINE Madrid

La ejecución de los fondos europeos de recuperación no ha cogido aún velocidad de crucero. Los Estados solo habían usado un tercio del dinero concedido y habían realizado menos del 30% de los avances hacía la consecución de sus hitos y objetivos a cierre de 2023, tres años después de que se pusiera en marcha el mastodóntico plan para sacar a flote la

economia comunitaria tras el batacazo de la covid-19 y a mitad del recorrido para gastarlos. Es más: de ese dinero, tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas había llegado entonces a sus destinatarios finales, según un informe que publicó ayer el Tribunal de Cuentas de la UE, en el que alerta de que esta lentitud pone en entredicho la capacidad de los socios comunitarios para llevar a cabo las reformas e inversiones comprometidas. España, que también acumula retrasos, no sale tan mal parada; ha conseguido un

29% de los hitos pactados con Bruselas comparado con una media del 19%, con 121 objetivos alcanzados sobre un total de 416 y un 46% de la financiación desembolsada (el promedio europeo es del 37%).

"Concluimos que la absorción de los fondos del MRR [el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia] avanza con algunos retrasos y que existen riesgos para la absorción y la finalización de las medidas en la segunda mitad de la aplicación", indica el texto La absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El MMR es un transatlántico dotado con 724.000 millones de euros. De ese importe, 338.000 millones son subvenciones a fondo perdido y el resto son préstamos. Su desembolso está condicionado a la consecución de objetivos, pactados entre cada capital y Bruselas, vía reformas e inversiones, para que las economías nacionales sean más resilientes ante futuros shocks. Las solicitudes de pago se presentan según un calendario indicativo y la fecha límite es mediados de 2026.

Estos escollos se ven en que la

la del organismo. Es decir, que no propondrán ningún nombre para el subgobernador. "Conozcamos cuál es la propuesta del Gobierno y según la posición que mantengan el Partido Popular tomará la decisión", ha subrayado.

#### Críticas

En previsión de las críticas que el nombramiento puede suscitar, Cuerpo ya garantizó ayer que el nuevo gobernador será una persona con una capacitación, una experiencia y un curriculum "más que apto, en línea y a la altura del anterior gobernador, o incluso por encima si es que eso es posible". "La institución va a estar en muy buenas manos", dijo en una entrevista en la Cuatro. Fuentes del ministerio insisten en que "el Gobierno apuesta por alcanzar un consenso en la renovacion de la cúpula del Banco de España".

Economista de protesión, Escrivá ha desempeñado distintos cargos en el Banco de España, el Banco Central Europeo, BBVA, y el Banco Internacional de Pagos, además de presidir la Autoridad Fiscal y la reforma de las pensiones durante su paso por el Ministerio de Seguridad Social. Desde el PSOE se le percibe como un candidato capaz de imprimir una nueva dirección en las políticas de la entidad, en gran medida porque opinan que el banco ha cometido errores de diagnóstico, como cuando señaló que la subida del salario minimo destruiria empleo. Pese a su extraordinaria experiencia, fuentes de la institución han admitido que no es el preferido. Por su parte, el PP no olvida que, aunque fue nombrado por el Gobierno del popular Mariano Rajoy para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, acabó denunciando al ministro Cristóbal Montoro acusándolo de opacidad con los datos. Y antes de acabar su mandato, pasó a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El nombramiento del nuevo gobernador no tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, ya que se produce a propuesta del presidente, con lo que únicamente debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, se vería desde la oposición como una apuesta incoherente que no cumpliría con el principio rector, firmado con el PP, para evitar cualquier salto del Gobierno a las instituciones independientes.

velocidad de absorción de los fondos ha disminuido con el tiempo. En las primeras fases, el desembolso fue rápido gracias a la prefinanciación de 56.500 millones que la Comisión decidió conceder, un anticipo de hasta del 13% de la asignación reconocida a cada país. Después, llegaron los retrasos.

El informe hace hincaplé en que la mayoría de las demoras se deben a la escasez de suministros y el subidón de precios agravado por el conflicto en Ucrania y la infravaloración del tiempo para llevar a cabo las medidas planeadas.



El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ministro de Economía cuando Bankia fue rescatada, en marzo en Barcelona, La (EP)

### El Estado recupera apenas 4.000 millones de Bankia, el 18% de su rescate

El valor de la participación pública en CaixaBank se ha triplicado cuatro años después de la fusión

#### ÁLVARO BAYÓN **Madrid**

Las cuentas de la devolución del rescate a la banca aún son exiguas para el Estado español. Mas de una década después del rescate al sector financiero, del que el reflote de Bankia fue la piedra de toque, y cuatro años después de la fusión de esta entidad con CaixaBank, la sociedad BFA (el dueño de Bankia y ahora del 16% del banco catalan) ha obtenido 4.000 millones entre ventas de acciones y dividendos cobrados en estos años, según afirma el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) en su memoria anual de 2023, que es a la vez el propietario de esta sociedad. La cifra representa el 7% de los 56.000 millones dedicados a rescatar al sector financiero y cerca del 18% de los 22.400 millones que dedicó al reflote de Bankia en 2012.

De un lado, el Estado español se ha embolsado un total de 2.100 millones de euros en dividendos desde el rescate, incluyendo el pago complementario cobrado durante el mes de abril, aún con cargo a los resultados de 2023, a razón de 39 céntimos por acción. El banco tiene previsto pagar dos dividendos con cargo a los resultados de este año, en noviembre y en abril, con el objetivo de retribuir a los accionistas con entre el 50% y el 60% del beneficio neto, si bien no ha desvelado la cuantía.

Del otro lado, ha acometido dos ventas parciales de su participación. En enero de 2014 percibió 1.304 millones por la colocación del 7,5% y en diciembre de 2017 se embolsó otros 818 millones con la venta de otro 7%.

El importe de esta cuenta debería incrementarse sustancialmente cuando el Estado termine de ejecutar la desinversión de la participación que aún retiene en CaixaBank. No obstante, la realidad es que ha ido progresivamente ampliando el plazo para culminar dichas ventas, y actualmente vence en diciembre de 2025, dentro de algo más de un año. En los últimos tiempos, el Estado no ha dado muchos más pasos en línea con estas desinversiones, amén de la fusión de Bankia con CaixaBank.

La razón de este movimiento —del que esta semana se cumplirán cuatro años desde que se publicaron los primeros rumores sobre la transacción— fue tratar de maximizar el valor para el Estado del banco. El FROB pasó de controlar un 61,8% de Bankia al actual 16% en Caixa-Bank.

La estrategia ha sido totalmente exitosa. En septiembre de 2020, la acción de CaixaBank cotizaba a 1,8 euros y el lunes cerró a 5,44 euros, un 200% más. Hace cuatro años, el 61.8% del Estado en Bankia estaba valorado en unos 2.000 millones. Hoy, el 16,11% público en CaixaBank vale unos 6.400 millones. Además de los beneficios por haber ganado escala con la suma de ambos bancos, la entidad se ha beneficiado en Bolsa de la mejora de los resultados de la entidad al calor de las subidas de los tipos de interés. Cuando se acometió la fusión, de hecho, la banca capeaba la debacle económica por la covid-19 y su capacidad de generar ingresos se encontraba muy mermada por las políticas expansivas de los bancos cen-

Estas valoraciones, de mantenerse en esta línea, permitirían al Estado clevar a 10.400 millones de euros el dinero recuperado del Estado, casi la mitad de lo invertido en la entidad. Y elevaria la cifra del dinero recuperado del rescate a unos 16.000

Destinó 22.400 millones de euros al reflote de la entidad en 2012

El plazo para culminar las ventas vence en diciembre del año que viene nullones, frente a los 56.000 millones dedicados a sancar al sector financiero en su conjunto. No obstante, estas cifras son más bien teóricas. Para materializarse, debería vender esta participación en partes o acometer una gran transacción, como una venta privada o una Oferta Pública de Venta (OPV). En cualquier caso, es razonable pensar que los inversores exigirán un descuento sobre el precio de cotización y que tendrá que vender las acciones más baratas.

Todo esto ha llevado al FROB a elevar en sus cuentas anuales de 2023 el valor recuperable de la participación en CaixaBank hasta los 6.750 millones de euros, frente a los 6.343 millones que consideraba recuperables al cierre del ejercicio de 2022. La cifra incluye los dividendos cobrados en este tiempo de Bankia y CaixaBank, lo recuperado por las dos ventas de paquetes de acciones en el mercado y 1.400 millones de plusvalias en CaixaBank.

La buena evolución de Caixa-Bank en los últimos años han permitido a BFA (la sociedad instrumental que es dueña de los títulos del banco catalán) pagar el primer dividendo de su historia a su accionista, el FROB, por importe de 335 millones Esto supuso que la institución volviese a registrar unos beneficios contables de 456 millones de euros en 2023, después de que en 2022 contabilizase unos 2.217 millones de euros, según las cuentas anuales que el organismo publicó ayer. Además del citado dividendo de BFA, el resultado se beneficia de la positiva evolución de CaixaBank en Bolsa. Esto le ha permitido revertir el deterioro de la participación de BFA en la entidad en 405 millones.

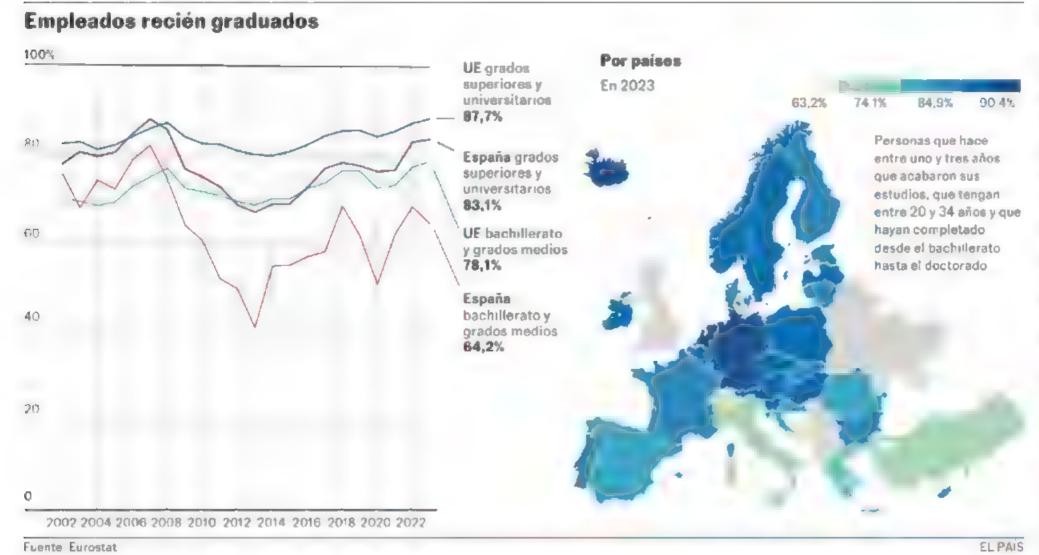

Solo el 64% de los que acaban de terminar sus estudios en bachillerato o grado medio trabaja. Los universitarios están en una posición mejor, pero siguen a la cola

## España es uno de los países europeos donde más cuesta encontrar trabajo a los graduados

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Madrid

Una vez terminan sus estudios, a los españoles les cuesta más encontrar trabajo que a los aspirantes de otros países europeos. Eurostat publicó ayer la estadística de empleo de los trabajadores que acaban de terminar sus estudios y España arroja datos peores que la media: de los 33 países analizados, queda en vigesimoséptima posición, muy lejos de las naciones mejor situadas. Además, al

contrario que la mayoría de países, empeora respecto al último informe.

Esta estadística de Eurostat analiza si están trabajando aquellas personas que hace entre uno y tres años que acabaron sus estudios y que tengan entre 20 y 34 años. Además, el estudio se centra en aquellos que hayan completado desde el bachillerato hasta el mayor logro académico posible, el doctorado. Con esos parámetros, en 2023 en España trabajaba el 78,7% de estas personas. Son

cinco puntos menos que la media de los Veintisiete, que queda en un 83,5%.

El dato español solo mejora al de seis países, casi todos con un nivel de desarrollo menor al de España. Son Croacia (78,2%), Rumania (74,8%), Grecia (72,3%), Italia (67,5%), Turquía (64,7%) y Bosnia-Herzegovina (57,8%). La cifra española es parecida a la de Francia (80,1%) o Portugal (82,4%), pero queda lejísimos de los que ofrecen mejores datos. Son Malta (95,8%), Países Bajos (93,2%), is-

landia (92,8%), Alemania (91,5%), Austria (89%), Irlanda (88,7%) y Noruega (88,2%).

Una de las peores conclusiones para España es que empeora respecto a 2022, cuando la mayoría de países mejoran en comparación con el año anterior. Retrocede una décima, cuando la media comunitaria establece una mejora de 1,1 puntos porcentuales. Además, otros países con registros negativos, en el tren de cola junto a España, también mejoran respecto a 2022: es el caso de Grecia (+6,2 puntos), Rumanía (+4,9) o Italia (+2,3).

Este registro tocó suelo en España en 2013, en plena Gran Recesión, cuando España llegó a alcanzar un récord de seis millones de parados. Entonces solo el 59,9% de los recién graduados trabajaban, a distancia de la media comunitaria de entonces (74,3%). Esta brecha se ha estrechado mucho, dada la mejora del dato español, pero aún sigue lejos del dato europeo.

El mejor registro español se dio en 2007, con un 89%, en pleno éxtasis de la burbuja del ladrillo. Por entonees, España registró su menor tasa de paro del siglo XX, de solo un 7,93% (3,3 puntos menos que ahora). Entonees el dato español era seis puntos mejor que la media europea, del 80,2%.

Al desagregar por los estudios cursados se observan diferencias importantes. El dato español empeora por el retroceso en la proporción de empleados de los que terminaron sus estudios en bachillerato o con grados medios. Aquellos que cursaron grados superiores o estudios universitarios mejoran su capacidad de encontrar empleo respecto a 2022.

De los españoles que terminaron sus estudios con bachillerato, grados medios o certificados de profesionalidad hace entre uno y tres años y tienen entre 20 y 34 años, solo trabaja el 64,2%. Es el cuarto peor registro de los notificados por Eurostat, el segundo peor de toda la Unión Europea, solo por delante del dato italiano (59,7%). Está lejísimos de la media comunitaria (78,1%) y de los países con mejores datos, como Austria (86,6%). Alemania (89,6%) y Países Bajos (90,2%).

Sin embargo, el empleo de aquellos con estudios de grado superior o de carácter universitario mejora levemente en España respecto al curso pasado. Pasa del 82,5% de 2022 al 83,1% de 2023. Es un avance inferior al del promedio europeo, que crece del 86,7% al 87,7%. En este parámetro, España es el sexto país por la cola, con 27 países en una posición mejor.

### Luces largas para la confianza

#### Análisis

JUAN PABLO RIESGO

En menos de tres semanas, España deberá comprometer con las instituciones comunitarias el núcleo de su política económica (presupuestos y reformas) para los próximos hasta siete años. Sería deseable un debate transparente y constructivo con agentes económicos, políticos y sociales relevantes para dar credibilidad y generar confianza al nuevo plan fiscal.

De acuerdo con las nuevas reglas europeas de coordinación eficaz de las políticas económicas y con la supervisión presupuestaria multilateral (Reglamento UE 2024/1263), los Estados deberán preparar y presentar su plan fiscal-estructural nacional a medio plazo antes del 20 de septiembre. Un plan que deberá ser implementado desde el inicio de 2025.

El elemento central de estos proyectos es el compromiso de que la tasa de crecimiento del gasto primario neto financiado a escala nacional se mantenga en términos nominales por debajo de las tasas de crecimiento anuales que garanticen el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad de la deuda y cumplan con las salvaguardias previstas en las nuevas reglas. Deben incorporar, a su vez, la estrategia económica y fiscal (una descripción clara y con calendario concreto de medidas de ingresos o gastos y reformas estructurales) que se pretende aplicar para garantizar el cumplimiento de los compromisos que en él se establezean.

Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, de acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la aplicación de las nuevas reglas comunitarias en España requerirá un ajuste fiscal (por la vía de ingresos, gastos o de ambos) de 0,43 puntos de PIB si se extiende a siete años (2025-2031), más de 6.000 millones anuales. Los presupuestos anuales de las diferentes Administraciones Publicas nacionales deberán ir aplicando anualmente los citados compromisos.

Dada la trascendencia de los compromisos presupuestarios y de reformas que debe contener este plan, la Comisión anima a los Estados a, además de mantener un diálogo previo con ella, que ya se ha iniciado, llevar a cabo un proceso de consulta con sus parlamentos nacionales, su institución fiscal independiente, la sociedad civil, los interlocutores sociales, las autoridades regionales y otras partes interesadas pertinentes. La propia Airef ya destacó que los planes deben establecerse para un período mínimo de cuatro años, sin posibilidad de revisión, salvo en circunstancias excepcionales. Eso

hace conveniente la búsqueda de consenso en las medidas que subvacen a esos planes.

Mientras se atisba la segunda prórroga presupuestaria de la nueva legislatura, no se han aprobado aún los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027, están pendientes de aprobación antes de final de este año más de 10 normas con rango de ley para cumplir con los compromisos del 5° y 6° pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ha comprometido una modificación del modelo de financiación autonómica, Brusclas requiere poner las luces largas de la planificación económica.

Urge, en con secuencia, activar un proceso de diálogo transparente y constructivo con los agentes económicos, políticos y sociales relevantes para dar credibilidad a la senda económico fiscal para los próximos años y generar confianza en torno a ella.

Juan Pablo Riesgo es socio responsable de EY Insights.



Turistas en la ciudad de Ávila, en julio, MIGUEL CANDELA (CETTY)

### La industria turística vive el mejor julio de su historia

La llegada de viajeros rozó por primera vez los 11 millones y el gasto se disparó un 12%

#### CARLOS MOLINA Madrid

Se confirman las buenas previsiones de hoteles, aerolíneas o agencias de viajes sobre la temporada alta. El turismo vivió el mejor mes de julio de su historia, al recibir a 10,85 millones de viajeros, lo que supone la cifra más alta para ese mes, lejos de los 10.49 millones logrados en 2017, según las cifras avanzadas por el Instituto Nacional de Estadistica. De la misma manera, el gasto realizado por los viajeros también alcanzó máximos de la serie histórica al dispararse un 12% anual hasta los 15.535 millones de euros, lo que representó un aumento de 1.682 millones de euros respecto al anterior récord, alcanzado en julio de 2023.

En los siete primeros meses de 2024, la llegada de turistas se disparó un 12% hasta los 53,3 millones, en linea con el crecimiento registrado en los anteriores meses, lo que apunta a que este año podría cerrarse con un nuevo máximo histórico de viajeros extranjeros, que podría alcanzar los 95 millones. Por su parte, el gasto entre enero y julio se incrementó un 18% hasta los 71.108 millones de euros, anticipando también un cierre de ejercicio que podría llevar este indicador hasta los 130.000 millones de euros. "El significativo aumento en el gasto de los viajeros internacionales que visitan nuestro país corrobora que el turismo, gracias al esfuerzo y el trabajo de todos, sigue tirando de la economia del país, generando riqueza y empleo en el sector", precisó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El crecimiento explosivo del turismo extranjero hacia España, que pasó de 71,6 millones al cierre de 2022 a 85,1 millones doce meses después (las previsiones para este año apuntan a 95 millones), ha provocado un fenómeno de rechazo al turista, que empezó con timidez en abril en Canarias y que se extendió a otros destinos como Baleares, Barcelona o Málaga. La irrupción del turismo masivo ha obligado al Ministerio de Industria y Turismo a priorizar los datos de gasto frente a los de entradas de viajeros. En una nota publicada ayer valoraba de forma muy positiva este indicador. "Los datos de gasto turístico de julio, como ha venido sucediendo en los meses precedentes, han experimentado mejoras en los capítulos de gasto medio por viajero y gasto medio diario que, junto con la estancia media son tres conceptos muy útiles para medir la efectivi-

Las previsiones apuntan a los 95 millones de visitantes en 2024

El Reino Unido sigue siendo el principal emisor, seguido de Francia y Alemania dad de las políticas turísticas que lleva a cabo el Ministerio. En julio, cada visitante ha gastado una media de 1.432 euros, un 4,3% más que el año pasado, y el gasto medio diario creció un 2,1% hasta los 195 euros".

Por mercados emisores, Reino Unido siguió siendo el más importante en el primer mes de la temporada alta, al aportar algo más de dos millones de viajeros, un 18.8% del total. El principal cambio se produjo en la segunda posición, a la que escala Francia, con 1,6 millones de viaieros, con un 14.8% del total, leios ya de los 1,2 millones de viajeros y de la cuota del 11,1% registrada por Alemania, que retrocede a la tercera posición. Ese adelantamiento también se produce en el período comprendido entre enero y julio, ya que Francia se consolida como segundo mayor emisor, con siete millones de viajeros.

Este cambio entre los mercados emisores ha tenido un peso determinante entre las autonomías de destino en función del mayor o menor peso que el turismo británico, francés o alemán o del resto del mundo tienen en su cartera de viajeros. La más penalizada ha sido Baleares, con una fuerte dependencia de Alemania, ya que en julio apenas creció un 4,3% y en el acumulado entre enero y julio lo hizo un 7%. Unos porcentajes mucho más bajos que Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña o Canarias, que en los siete primeros meses de 2024 acumularon un incremento anual de doble dígito. Madrid registró el mayor avance, con un 19,1% anual, gracias a la fuerte presencia de turismo latinoamericano y asiático.

# Los intereses de la deuda autonómica se triplicarán entre 2022 y 2027

El volumen total del pasivo territorial llegará a los 345.440 millones, según Fedea

#### PABLO SEMPERE Madrid

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en el año 2027 si emiten nuevos recursos para financiar tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el deficit previsto hasta entonces. La cifra, proyectada ayer por Fedea, implica multiplicar por más de tres los 3.600 millones abonados en el año 2022 por el mismo concepto, por lo que pone en un brete la sostenibilidad de las finanzas públicas de los territorios. Más aún en un contexto en el que deberán abrocharse el cinturón para cumplir con los objetivos que pone sobre la mesa el regreso de las reglas fiscales comunitarias.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada sitúa a Cataluña como la región más castigada por esta tendencia. En 2027, la Generalitat tendria que destinar 2.957 millones al pago de intereses, casi 2.000 millones de euros más de lo que abonó en 2022. Tras ella se situarian Comunidad Valenciana (1.893 millones), Madrid (1.594 millones) y Andalucía (1.381 millones). En términos relativos, los mayores aumentos se registrarían en La Rioja (una subida del 739%), Canarias (un 549%), Castilla-La Mancha (431%) y Comunidad Valenciana (424%).

Los factores que guian este cambio son dos, según Fedea. A un lado está el importante aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y cuyo nivel, que ronda el 3%, se estima que se mantendrá en los próximos años. Por el otro se encuentra el elevado volumen de deuda pública que ahoga a los territorios, cuya condonación parcial—en detrimento del Estado—está siendo estudiada por el Ministerio de Hacienda.

En su proyección. Fedea toma como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las comunidades autónomas recogidas en el *Informe de Situación* de la Economía Española 2024, así como la vida media y los plazos de la deuda actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2015. También, asume que las comunidades cumplirán con los objetivos de referencia de la nueva senda de déficit establecida por el Consejo de Ministros (0,1% para los años 2025-2027), mientras que para el año 2024 cerrarán con un déficit del 0,3%, el porcentaje previsto por la Autoridad Fiscal. La institución no tiene en cuenta los efectos que tendría una potencial condonación.

A partir de aquí. Fedea pone el foco en una serie de implicaciones de política económica "nada desdeñables". La primera es el significativo aumento del coste financiero, que obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al pago de intereses de la deuda, una "circunstancia poco deseable"

La segunda consecuencia es que las autonomías deberán calibrar "con mucha prudencia" todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar En los próximos ejercicios, los territorios deberán abordar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir su nivel de deuda y situarlo en el 13% fijado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Aunque el nivel de deuda entre

Los mayores aumentos se registrarian en La Rioja y Canarias

Los cálculos proyectan que Cataluña destinará 2.957 millones

comunidades es muy heterogéneo —en 2023 osciló entre el 12% del PIB de Navarra y el 42,2% de Comunidad Valenciana—.

En total, Fedea estima que el volumen de deuda regional absoluto aumentará en 28.351 millones de euros entre 2022 y 2027 debido al fuerte incremento del nivel de pasivo observado el año pasado (8.145 millones de euros); a la necesidad de financiación del déficit previsto en 2024 junto con los desequilibrios pendientes de ejercicios anteriores (11.353 millones); al pago de las liquidaciones de 2008 y 2009 aplazadas a 20 años (3.774 millones); y a la necesidad de financiar los déficits previstos entre 2025 y 2027 (5.079 millones). Todo ello daría lugar a un montante de deuda pública de 345.440 millones de euros en 2027.



El logotipo de Facebook en dos dispositivos. NIKOLAS KOKOVLIS (GETTY)

### Facebook despidió en 2023 al 27% de su plantilla en España

La filial prescinde de 77 personas tras multiplicar por siete sus pérdidas

#### RAMÓN MUÑOZ Madrid

Facebook Spain despidió a 77 empleados en 2023, el 27% de su plantilla en España, dentro del plan mundial de reducir su fuerza laboral en unos 10.000 empleados durante el año pasado, según consta en su memoria anual depositada en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso este diario. El ajuste es superior al previsto cuando Meta, la matriz, anunció en marzo el plan de bajas a escala mundial, que iba a afectar en torno a los 25 empleados en España, aunque la empresa nunca corroboró la cantidad.

La compañía justifica este ajuste en las medidas inteladas por el grupo en 2022 "para buscar una mayor eficiencia y realinear las prioridades empresariales y estratégicas", que incluían la paralización de cualquier contratación y despidos. De esta forma, Facebook Spain finalizó el ejercicio con una plantilla media de 230 empleados, frente a los 286 con los que contaba a inicios de 2023.

Las indemnizaciones por despido tuvieron un coste de 5,8 millones de euros para la compañía, pero el coste fue reembolsado completamente por la matriz internacional Meta Platforms. La mayor parte de los despidos en España se produjeron en el área de Operaciones, que perdió 38 efectivos: otros 27 salieron del área de Tecnología y 12 de Ventas. Afectó más a las mujeres (43 despidos) que a los hombres (33), pese a que las primeras solo representan el 30% de la plantilla.

Mark Zuckerberg, máximo responsable de Meta, la matriz de las redes sociales Facebook e Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp, anunció en marzo una nueva tanda de despidos, de 10.000 puestos de trabajo. en diversas divisiones de la empresa hasta finales de año. Se trataba de la segunda oleada masiva de despidos en Meta, después de los 11.000 anunciados a principios de noviembre de 2022 (el 13% de su plantilla), y se produjo en plena crisis bancaria, que ha arrastrado a planes de ajuste laboral masivos en el sector tecnológico.

Pese al ajuste de personal y a que las indemnizaciones por despidos corrieran a cargo de la matriz estadounidense, los gastos de personal de Facebook Spain crecieron un 77%, desde los 57 millones de 2022 a los 101 millones de 2023. Debido a ese importante incremento del gasto de personal, Facebook Spain sufrió unas pérdidas netas de 36,37 millones en

La mayor parte de los ceses se produjeron en el área de Operaciones

Google Spain ganó 63,4 millones en 2023, con un alza del 11% en las ventas 2023, lo que supone multiplicar por más de siete (+642,2%) los números rojos de 4,97 millones del ejercicio precedente.

Las pérdidas tampoco son achacables a la marcha del negocio, puesto que la filial española de Meta elevó sus ingresos un 30,5% en 2023, hasta los 85,61 millones. La sociedad registró un resultado de explotación negativo de 30,47 millones el año pasado, frente a los 1,54 millones negativos en 2022. Desde 2018, la filial española actúa como revendedor de publicidad con respecto a elientes españoles designados y servicios de soporte de ventas, marketing e ingeniería para el grupo Meta.

La remuneración media de los empleados de Facebook en España fue el año pasado de 319.620 euros, la mayor de este tipo de gigantes tecnológicos con presencia en España. Pero según el anexo, mientras que el sueldo medio de los hombres fue de 381.079 euros, el de las mujeres se situó en 179.144 euros. La explicación a esta diferencia es que hay pocas mujeres que trabajen en el área de Tecnología, que es donde se perciben los salarios más altos.

Google Spain registró, por su parte, un beneficio de 63,4 millones en 2023, lo que supone el 21,2% más respecto a las ganancias del año anterior. La fihal obtuvo una cifra de negocios de 290,7 millones, un 10,8% más, según la cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La principal filial de Google en España pagó el pasado año 21,3 millones en impuestos sobre beneficios, casi cuatro millones más que en 2022. El resultado de explotación alcanzó los 80,1 millones, un 15,3% más.

### Volkswagen plantea cerrar plantas en Alemania por primera vez

### M GRANDA / BLOOMBERG Madrid / Berlin

Por primera vez en su historia, el grupo automovilístico Volkswagen está considerando la posibilidad de cerrar fábricas en Alemania para reducir costes. Las posibles medidas, dirigidas a su principal marca de automóviles así como a otras operaciones del consorcio, incluiría poner fin al pacto de la empresa con los sindicatos para mantener los puestos de trabajo seguros hasta 2029, según indicó aver la compañía. Sería el primer cierre de plantas en Alemania en los 87 años de historia. Los mercados han recibido positivamente el anuncio, con un alza de las acciones del 1.25% al cierre del mercado.

"El entorno económico se ha vuelto aun más duro y nuevos actores están presionando en Europa", indicó el director ejecutivo del grupo, Oliver Blume. "Alemania, como lugar de negocios, se está quedando más atrás en términos de competitividad", señaló Blume. Las palabras del directivo tratan de reflejar el dificil contexto que vive el mayor fabricante automovilistico europeo: por un lado, un aluvión de marcas chinas han desembarcado en el Viejo Continente con una oferta competitiva en precio y prestaciones, sobre todo en el ámbito del vehículo eléctrico; v. por otro, la incertidumbre en torno a la evolución del vehículo eléctrico y el estancamiento de sus ventas ha hecho que muchas empresas se tengan que repartir un mercado aún demasiado pequeño al que la clase media no se está sumando por el gran coste que suponen estos coches.

#### Las Bolsas

| IBEX 35                 | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW<br>JONES | MIKIKEI   |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| -0,06%<br>YAR EN EL BIA | +0,30%           | -0,15%   | +0,13%    | +0,00%       | +0,14%    |
| 11 395,30<br>marce      | 4.973.07         | 8.363.84 | 18 930 85 | 41 563.08    | 38 700,87 |
| •12,80%                 | +9,98%           | +8,15%   | +13,01%   | +10,28%      | +15,65%   |

#### Bolsa española / IBEX 35

| * 1ULD          | Lit 7 HV A  | WAT ACIDS DIA RIA |       | APER   |       | MER MOTO ENTE |        |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|--------|
|                 | COSTZACION. | EUMOS             | 1     | not.s  | 460.  | AR TERIOR     | ACTUA  |
| ACCIONA         | 124         | 1,7               | 1 39  | 124    | 121 3 | -5 92         | -8,21  |
| ACCIONA ENERGÍA | 20,8        | -0,12             | -0.57 | 20.82  | 20,62 | -22 35        | -25,   |
| ACER.NOX        | 9,565       | 0,045             | 0.47  | 9 585  | 9,42  | 1 99          | -10,64 |
| ACS             | 41,08       | -0,04             | -0.1  | 41,26  | 40,92 | 27,19         | 2,3    |
| AENA            | 183         | 0.4               | 0.22  | 183,8  | 182   | 26,41         | 11,23  |
| AMADEUS         | 7,00        | -0.24             | -0.39 | B1 04  | 60.18 | -3.51         | -6,00  |
| ARCELORMITTAL   | 21,26       | 0.08              | 0.38  | 21 39  | 21,02 | -15.6         | -17,44 |
| BANCO SABADELL  | 1,947       | 0,004             | 0,21  | 1,96   | 1,93  | 82,7          | 74,5   |
| BANCO SANTANDER | 4,477       | -0 02             | -0 43 | 4.52   | 4 439 | 27 75         | 10,90  |
| BANKINTER       | 8,058       | 0,062             | 0.78  | 8,144  | 7,982 | 35 71         | 37,9   |
| BBVA            | 9,552       | -0.038            | -0.4  | 9 654  | 9.5   | 32 02         | 16,5   |
| CAIXABANK       | 5,436       | -0,024            | -0.44 | 5.506  | 5,426 | 48,13         | 46,5   |
| CELLNEX TELECOM | 34,8        | -0.13             | -0 37 | 35.1F  | 34,42 | -1 69         | -2,05  |
| COLONIAL        | 5,84        | 0,165             | 2,91  | 5.88   | 5.71  | 2.71          | -13,30 |
| ENAGAS          | 13,97       | 0.01              | 0.07  | 13.97  | 13 85 | -11           | -8,5   |
| ENDESA          | 19,215      | 0,115             | 0,6   | 19 245 | 19,06 |               | 3,4    |
| FERROVIAL       | 37,88       | 0.14              | 0.37  | 37 96  | 37.54 | 29 56         | 14,25  |
| FLUIDRA         | 21,98       | -0,4              | -1,79 | 22 38  | 21.88 | 8,01          | 10,73  |
| GRIFOLS         | 10,045      | 0.025             | 0.25  | 10.1   | 9.872 | 20.98         | -35,17 |
| IAG             | 2,161       | -0.01             | -0 46 | 2.173  | 2 145 | 16 5          | 21,5   |
| BERDROLA        | 12,875      | 0.055             | 0.43  | 12.875 | 12 77 | 18 27         |        |
| INDITEX         | 48,66       | -0 32             | -0 65 | 48.97  | 48.51 | 39 94         | 24,2   |
| INDRA'S STEMAS  | 17          | 0.08              | 0.47  | 17 03  | 16 79 | 29 56         | 20,8   |
| LOGISTA         | 27,82       | 0 02              | 0.07  | 27 94  | 27 56 | 11.38         | 13,50  |
| MAPERE          | 2,282       | 0.004             | 0.18  | 2 286  | 2 268 | 16 46         | 17,24  |
| MERLIN PROP     | 11,21       | 0.12              | 1.08  | 11 25  | 11.04 | 36.16         | 10,2   |
| MATURGY         | 22,06       | -0,1              | -0 43 | 23 12  | 22 94 | -13 24        | -14,5  |
| PLIG BRANDS     | 25,53       | 0.17              | 0.67  | 25 53  | 25.2  | *             |        |
| REDEIA          | 17,26       | 0.08              | 0.47  | 17 33  | 17.14 | 14 88         | 15,2   |
| REPSOL          | 12,405      | -0,05             | ~0.4  | 12 48  | 12,36 | -15 33        | -7,    |
| ROVI            | 79,1        | -0.45             | -0.57 | 79.8   | 79.05 | 51 52         | 32,14  |
| SACYR           | 3,26        | 0.012             | 0.37  | 3 276  | 3 216 | 11            | 3,1    |
| SOLARIA         | 11,36       | 0.11              | 0.98  | 11.36  | 11.15 | -16 73        | -30,5  |
| TELEFONICA      | 4,156       | 0.062             | 1.51  | 4 187  | 4 OB3 | 6 9 5         | 15,81  |
| UNICAJA BANCO   | 1,22        | -0.005            | -0.41 | 1 233  | 1.216 | 20,81         | 37,64  |



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, en la inauguración del Máster de Acción Política del Instituto de Estudios Atlánticos y la Universidad Francisco de Vitoria, en noviembre de 2023. CLAUDIO ÁLVAREZ

Varios estudios señalan la progresiva derechización del alumnado en los campus. Los de humanidades se consideran más progresistas que los futuros ingenieros

## Los universitarios españoles se escoran hacia el conservadurismo

ELISA SII IÓ Madrid

"En la Universidad Carlos III estamos formando a los altos cargos del PP de dentro de 10-15 años del centro de España, Valencia y quizás Andalucía", resume un catedrático de esta institución, mimada al límite por los socialistas -su fundador y primer rector fue Gregorio Peces Barba— y destino soñado por miles de bachilleres al escoger carrera (la nota media de acceso es un 12,22). La Carlos III no es una excepción: a pesar de las mediáticas imágenes de las acampadas a favor de Palestina, promovidas por movimientos de izquierdas, lo cierto es que, como ocurre en la sociedad, cada vez los campus son más de derechas.

Los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas detectan esta inclinación a la derecha en los jóvenes en la última década. También el barómetro 40DB., publicado en EL PAÍS ayer, que estima que el 37% de los jóvenes de 18 a 24 años votaría a partidos de derecha y un 31%, de izquierda, mucho más conservadores que los de la franja de 25 a 34 años (41,1% a la izquierda y 35,4% a la derecha). Tres politólogos que han estudiado su incidencia en la universidad confirman el viraje revelado en Estudio de opinión pública sobre los universitarios en

España, de la Fundación BBVA, basado en un cuestionario planteado en 2023 a 3.430 inscritos en la universidad. Los alumnos se sitúan de media en el 4,8 (siendo el cero la extrema izquierda), cuando en 2010 se autoposicionaban en el 4,6 y en 2006 en el 4,1. Hay grandes diferencias de ubicación entre los registrados en la pública (4.6) y los que pueden costearse una matricula privada (5.8), claramente conservadores. Se diferencian también en su participación politica y cívica, menor en la privada: un 31% frente a un 19%.

En las huelgas estudiantiles, los pasillos de las facultades públicas de letras están casi vacíos, mientras que resulta raro quien falta a clase en una ingeniería. Su participación en actividades políticas (manifestaciones, recogida de firmas, actos...) también es menor y su adscripción ideológica difiere. Lo muestra la encuesta de la Fundación BBVA. Los estudiantes que más se autodefinen como progresistas son los de artes y humanidades (3,7), seguidos de los de ciencias experimentales (4,2) y ciencias de la salud (4,7). Mientras que se consideran más de derechas los futuros abogados y jueces (5,4) y los economistas (5,7).

Rodrigo Liras, secretario de la asociación conservadora Libertad sin Ira y alumno de Relaciones Internacionales y Economía en la Carlos III -ingresó con un 13,5-, no tiene claro si hay más alumnos de derechas o si se deian ver más. Ve cambios con su organización, que cuando se fundó en 2021 sufrió algunos escraches y ahora está implantada sin problemas hasta en la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, cuna de Podemos, "Ya se ve que no es un feudo de la izquierda, sino que hay más opiniones. Hay actos que hace años eran impensables en esa facultad". En su colectivo hay un 60% de hombres. Su intención es extenderse a Castilla-La Mancha y Castilla-León y mantiene una relación muy estrecha con S'ha acabat, que nació "a raiz del procés separatista catalán, fruto del clima hostil y violento vivido en Cataluña", según su propia definición.

La ley universitaria que prepara el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid pretende incluir un régimen sancionador a estudiantes y universidades. "Castigos contra el vandalismo, la ocupación, los escraches...", explicó el consejero Emilio Viciana en un encuentro con periodistas a principios de julio. Y es que Ayuso, que fue boicoteada el pasado año en la Complutense, describe los campus como una fuente de conflicto y nido de la extrema izquierda, cuando la realidad es más compleja.

"Yo hice la tesis sobre ello [el escoramiento a la derecha de los jóvenes]. Los últimos datos que tenia eran de 2014 y se veia muy poquito. Ahora, con los datos que tenemos más recientes, se ve mucho más, particularmente entre varones. Se están moviendo muy rápido", explica Javier Lorente, profesor y politólogo en la Universidad Rey Juan Carlos. "Las chicas son menos de izquierdas que los jóvenes de los 70, pero siguen situándose a la izquierda. En general, los que se socializaron en los 70 lo hicieron con Bob Dylan y con las protestas de los 70 y, en España, con la Transición o el final del franquismo. Pero, hoy en día, no hay una alternativa a la democracia liberal de mercado", ahonda Lorente en las causas de la inclinación conservadora. Concretamente, en el caso de los universitarios. Lorente lo achaca

Temas que antes eran consensuales, como el género, están dejando de serio

"Quizá la universidad sea ahora un menor ascensor social", afirma un profesor a que "probablemente cada vez la universidad sea un menor ascensor social". Y pone el ejemplo de Madrid, "donde hay una segregación escolar muy fuerte en niveles preuniversitarios. Sería una buena pregunta: ¿Quién llega a la universidad y quién se queda por el camino?".

"Vemos que temas que antes eran casi consensuales, durante los 2000 entre los más jóvenes, están dejando de serlo: comportamientos relacionados con el género, con los hábitos sexuales, la comunidad LGTBIQ+... Toda esta constelación de temas que normalmente van en el paquete de igualdad de género, pero que se refieren a muchas cosas muy variadas", abunda Irene Sánchez Virores, coautora con Lorente del artículo ¿Giran a la derecha? La ideología de los jóvenes españoles desde la consolidación de la democracia hasta hoy, basado en los barómetros del CIS. "Estas posiciones radicales luego tienen un efecto cascada. Estas cosas no son estáticas. Hoy estamos de acuerdo y mañana viene un actor político que empleza a activar ese conflicto, empieza a decir no y cambia. Estoy pensando, por ejemplo, en la violencia machista, cuando se había conseguido un nivel de acuerdo bastante alto", prosigue la investigadora de la URJC.

"Hay un factor de rebeldía. Si el establishment desde los años 2000 ha sido socialdemócrata y te has educado en eso, es innato en la juventud hacer lo contrario que la otra generación", abunda Liras, de Libertad sin Ira. "Y si, además, ves el fracaso de las políticas progresistas, que es imposible encontrar vivienda, que la inmigración está a veces masificada... buscas otras soluciones, valores de mercado libre, de tradición. En la universidad cada vez hay menos miedo a decir que eres de derechas, o se ve en la gente que va a los toros o a la iglesta".

La ciencia política hace el mismo analisis. María José Vicente, profesora de la Complutense, que ha estudiado el posicionamiento ideológico en Europa, recuerda como en un CIS el 54,2% de los encuestados consideró que los jóvenes son cludadanos de segunda categoría, con una posición inferior, con menos derechos y oportunidades laborales, económicas, que sus padres y las personas mayores. Y eso, explica Vicente, provoca que tengan "un grado de desconfianza notable hacia los partidos políticos tradicionales [PSOE y PP], sus dirigentes y su gestión", abonando el terreno para el florecimiento de la extrema derecha de Vox y ahora de Se Acabó la Fiesta. Entre estos jóvenes, piensa la politóloga, hay un "desconocimiento general de los fundamentos ideológicos e históricos de la extrema derecha" y a ello se suma que no hay "una educación coherente en materia de derechos humanos dentro del programa de estudios, una falta de pensamiento crítico y de alfabetización digital".

SOCIEDAD EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Juan Manuel Moreno y Lucas Gortazar Especialistas en educación

### "El debate de la bajada de nivel de los estudiantes es falso e inútil"

IGNACIO ZAFRA Valencia

Juan Manuel Moreno (Madrid, 63) años) y Lucas Gortazar (Bilbao, 38 años) acaban de publicar Educación universal (Debate), un libro que aborda los grandes temas del mundo de hoy, y en particular de España, desde la perspectiva de la enseñanza. Moreno, catedrático de Didáctica y organización escolar en la UNED, y Gortazar, director del área de Educación del Centro de Políticas Económicas de Esade, hacen balance y un análisis de daños del gran proyecto ilustrado, que con el paso del tiempo ha sido abrazado, al menos retóricamente, por casi todos los paises, con excepciones como Afganistán. Lo cual no significa que no tenga problemas y achaques, adversarios y críticos, que en el libro son descritos como descontentos y desencantados. Los autores han trabajado para el Banco Mundial y la obra incluye pasajes en Kota, la ciudad india convertida en una distopía de las academias privadas de repaso; Hong Kong, cuyas élites contratan como tutores de sus vástagos a graduados en Oxford y Cambridge, o los despachos de la OCDE en Paris, donde los responsables del Informe Pi-SA lidian con los sobresaltos políticos que provocan en países como España.

Pregunta. ¿A quiénes se refleren cuando hablan de los descontentos de la educación universal?

Juan Manuel Moreno. Los descontentos son los que alertan de la bajada del nivel. Los que desde siempre han pensado que educar a todo el mundo, que la gente llegue tan lejos en la escolarización, que educar a las mujeres y a los pobres no era especialmente buena idea. Y que la educación de calidad, por definición ha de ser elitista. Y sobre todo a partir de la primaria, restrictiva y selectiva.

Lucas Gortazar. Los descontentos también incluyen a quienes trabajan en el sector de la educación y, desde su perspectiva, sufren la universalización y les cabrea tener alumnado tan heterogéneo.

P. ¿Y quiénes son los desencantados?

L. G. Aquellos cuyas expectativas sobre el proyecto de la educación universal no se cumplen porque, por ejemplo, no está generando una igualdad real y efectiva. Los que creen que la meritocracia es la continuación del privilegio por otros medios, y la escuela, un sistema disfrazado para reproducir desigualdades que hay que enmendar por nuevas vias. Y sin querer, ambos grupos empujan en la misma dirección, la de



Juan Manuel Moreno, sentado, y Lucas Gortazar, en julio en Madrid. Jame VILLANDEVA

una pérdida de confianza pública sobre la educación y, en concreto, sobre la escolarización.

J. M. M. Consideran que la discriminación positiva es útil en ciertos casos y afirman que la meritocracia presenta muchos problemas. Pero concluyen que las alternativas a la meritocracia resultan aún más problemáticas.

L. G. Hay que ampliar la transparencia, y ampliar el tipo de méritos que se deben reconocer. Pero las alternativas, por ejemplo el reparto de oportunidades por cuotas o incluso por loterias, acaban llevando a ejemplos absurdos como el de Líbano, que tiene unos indices de segregación escolar brutales precisamente porque no ha sido capaz de construir un programa común y ha ido haciendo políticas de excepciones en función de los grupos religiosos.

J. M. M. Son muchos los que están matando la meritocracia, pero no hay un paraíso premeritocrático al que regresar. La gran paradoja de la educación global es que a mayor igualdad de oportunidades, mayor desigualdad de resultados. Y esto es muy duro de

Su libro 'Educación universal' aborda los problemas actuales desde la enseñanza

"Descontentos y desencantados hacen perder la confianza en la escolarización" asumir. En la maratón olímpica, la participación está muy restringida, la corren digamos 100 personas, y la diferencia entre el primero y el último se mide en minutos. En la maratón de Nueva York, en cambio, la diferencia entre el primero y el último es de cuatro horas, hay un 30% que ni la termina, pero corren 40.000. ¿Cuál de las dos es más igualitaria? Si miras los resultados, la más igualitaria es la olimpica. Si miras la participación, es decir, las oportunidades, la de Nueva York. La pregunta es: ¿con cuál quiere usted quedarse?

P. ¿Ha dejado de funcionar el ascensor social educativo o es que lleva más pasajeros?

J. M. M. Evidentemente, lleva más pasajeros que antes. Pero si está averiado, no lo está siempre. Es posible que suba de una manera más lenta de lo que muchos esperan, o más rápida de lo que muchos querrían, pero funciona. Según el análisis de las encuestas nacionales de 150 paises, el efecto agregado de la expansión educativa global entre 1980 y 2019 explica ni más ni menos que el 50% del crecimiento económico global, el 70% en el caso de los países emergentes, y un 50% de la reducción de la desigualdad de género.

L. G. Al mismo tiempo, siempre nos vamos a mover en la tensión entre la historia global y la particular de cada país. Como España, que está en fase de freno educativo y económico, con un golpe muy fuerte de la Gran Recesión en las expectativas, lo que alimenta con más razón que en otros lugares cierto desencanto.

P. ¿No ha bajado el nivel de los estudiantes españoles?

L. G. Creo que no ha bajado. Se ha frenado desde el principio de siglo, pero hay matices importantes. Uno, la incorporación de 800.000 alumnos de origen migrante. Segundo, la de muchos estudiantes que no participaban en el Informe PISA y pasan a hacerlo, lo que aumenta su indice de cobertura del 76% al noventa y pico por ciento. Está claro que incorporar alumnado con un nivel cultural más bajo te hace bajar. Asi, mientras España parecia estaneada, en realidad no lo estaba, incorporaba nuevo alumnado.

J. M. M. No saber escribir es una forma segura de no cometer faltas de ortografía. Y hace una generación y media teníamos unos niveles de analfabetismo funcional que la gente ha olvidado. Para hacer comparaciones justas, a quienes dicen que ha bajado el nivel les diría: comparen el 10% superior de la distribución de resultados de aprendizaje de 2023 con el de 1983. Y comparen el 10% inferior de la distribución de resultados de 1983, todos fuera de la escuela desde los 12 o 13 años. con el 10% inferior de la distribución en 2023. Y después diganme si estamos mejor o peor. Se trata de un debate falso, artificial, bastante inútil e interesado. Mucha gente tiene interés en decir que esto va muy mal y baja mucho el nivel. Plantear esa falacia cuesta 10 segundos y desmontarla exige muchisima energia.

### 18 años de cárcel para el hombre que asesinó a su pareja y socia en Pamplona

AMAIA OTAZU
Pampiona

La Audiencia Provincial de Navarra condenó ayer a 18 años de prisión al hombre de 53 años que el 1 de julio de 2023 asesinó a su pareja y socia en el bar que ambos regentaban en el barrio pamplonés de Ermitagaña. El hombre atacó mortalmente por la espalda a Zhen Jiang, más conocida como Eva, cuando esta se encontraba en la cocina del local. Poco después del asesinato, el agresor, de nacionalidad china, se personó en la comisaría de la Policía Municipal de Pamplona y reconoció haber matado a la mujer. Fue entonces cuando los agentes acudieron al establecimiento y hallaron su cadáver. También originaria de China, Zhen Jiang tenía cuatro hijos de una relación anterior -uno de ellos menor de edad-, y llevaba más de 15 años residiendo en Pamplona.

Un año después de los hechos, el hombre ha sido condenado a una pena de prisión de 18 años por un delito de asesinato con concurrencia de alevosía y agravante de parentesco. Se le ha aplicado un atenuante de confesión por haberse entregado poco después en dependencias policiales. Además, se le han impuesto la inhabilitación absoluta y el pago de las costas procesales. Una vez que haya cumplido dos tercios de la condena o tras haber accedido al tercer grado, el acusado será expulsado del territorio nacional y no podrá regresar en 10 años. Si transcurrido ese plazo decidiera volver a España, se le impondría una década más de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse con los hijos de la víctima y de acercarse a menos de dos kilómetros de su domicilio, lugar de trabajo o emplazamiento en el que se encuentren. Además, deberá indemnizar con 552,383 euros a los cuatro hijos de Zhen Jiang.

La fiscal María Cruz García Huesa declaró que, "incluso teniendo en cuenta las últimas condenas que ha habido por parte de jurados en Navarra, la pena es más elevada que las condenas que han existido".

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa, consideró que el acuerdo es "satisfactorio" para las partes, ya que "se ha hecho justicia y la condena es importante, aunque esto siempre depende del prisma con que lo vea cada uno".

### Juicio a 51 hombres por violar a una mujer inconsciente en citas organizadas

En Francia, el principal acusado drogó durante nueve años a la mujer con la que estuvo casado cinco décadas

DANIEL VERDÛ Paris

Un bombero, un periodista, un comerciante, un jubilado, un repartidor o un funcionario de prisiones. Algunos eran padres estupendos, maridos atentos e incluso entrañables abuelos. Pero las normas estaban claras cuando acudían a aquella casa: aparcar en un colegio cercano, entrar sigilosamente, evitar el olor a perfume o tabaco, desvestirse en la cocina para evitar olvidar prendas en el dormitorio y calentarse las manos en el radiador para no despertaria. Todos ellos, 72 hombres de entre 21 y 68 años, participaron de forma separada o conjunta en la violación de una mujer cuyo marido drogó durante nueve años para que la agrediesen sexualmente, hasta 92 veces, en su propia casa mientras él grababa la secuencia o participaba en la agresión. La mujer, pese a que fue al psiquiatra por las lagunas de memoria que le provocaba la medicación que ingería de forma inconsciente, solo supo lo que le había ocurrido el día que recibió una llamada de la policía.

El lunes comenzó en Aviñon el juicio por uno de los casos más siniestros e importantes de agresiones sexuales de la historia de Francia. Los cinco magistrados han sentado en el banquillo a 51 hombres y casi nunca en un proceso de este tipo las pruebas son tan claras sobre lo ocurrido. Una historia que la policía descubrió casi por casualidad cuando el 12 de septiembre de 2020 los guardia jurados de un supermercado de Carpentras (sur de Francia) detuvieron a Dominique P., un jubilado de 68 años. Cuando la policía registró su domicilio, conectó su ordenador y encontró una carpeta titulada "Abusos" que contenia mas de 20.000 fotos y videos que habia catalogado con una fecha, un nombre o un apodo, y un título pornográfico. Las carpetas almacenaban las violaciones a las que había sometido a su esposa, con la que llevaba casado 50 años y tenia tres hijos.

La mujer descubrió en comisaría que desde 2011, su marido la entregó a decenas de hombres mientras ella dormía bajo los efectos de medicamentos como benzodiazepinas, un sueño que no le dejaba ningun recuerdo y que la sumía en suerte de coma. Sus hijos, de hecho, insistieron en que visitase a un psiquiatra pensando que podría sufrir un principio de alzhéimer. "Me da asco, me siento sucia, mancillada, traicionada. Es un tsunami, es como si me hubiera atropellado un tren de alta velocidad", le dijo al juez al conocer los hechos, según publicó la agencia AFP.

Dominique P., un padre de familia supuestamente modélico, publicitaba la posibilidad de violar a su mujer en el chat de un foro que tituló "Sin su conocimien-



Un coche de policia en Aviñón en julio de 2023, IGOR FERREIRA/ SOPA IMAGES/LIGHTROCKET (GETTY)

"Me da asco, me siento sucia, mancillada", afirmó la víctima

El marido solía grabar los asaltos a su esposa cuando no participaba en ellos to". Según ha publicado el periódico Le Monde, solo dos de esas 72 personas se negaron a participar tras el ofrecimiento del marido. Una de ellas, un aficionado a los clubes de intercambio de parejas, habló durante días con el acusado que trataba de convencerle para que formase parte de los abusos. Finalmente, explico, renuncio porque considero que se trataba de una violación. A pesar de ello, no alertó a la policía.

La mayoría de acusados señaló ante la policía que la víctima simulaba estar dormida y que eso, en realidad, era la gracia del supuesto juego: un "delirio de una pareja libertina", lo describieron. Como un trabajador de la construcción, de 54 años, que habió de "una fantasía". sin sentir ni la intención ni la impresión de cometer una violación, pero obedeciendo. "desconectado", las directrices de Dominique P., a quien describen como un "director de orquesta".

Los testimonios que recoge Le Monde subrayan la atrocidad de la historia. "No es una violación porque fue su marido quien lo propuso", se defendió un electricista de 55 años. Un jubilado, hoy de 68 años, incluso llego a hablar de "una violación involuntaria". Algunos, como un exmilitar, admitteron ser conscientes de que la mujer se encontraba en un estado de sumisión química. Ninguno sufre de alguna patología psiquica reseñable, pero todos, segun los expertos forenses, tienen un sentimiento de "omnipotencia" sobre el cuerpo femenino.

La víctima Gisele P., de 72 años, llegó al tribunal, rodeada de sus abogados y de sus tres hijos para el inicio del juicio en Aviñón, que se prolongará hasta el 20 de diciembre. La mujer asistirá al testimonio de los 51 acusados, de los que solo 18 se encuentran en prisión preventiva. Gisele P. deberá ahora revivir en diferido las violaciones a las que fue sometida durante 9 años y de las que jamás tuvo la mínima consciencia.

● E 016 atiende a las victimas de violencia machista las 24 horas, al igua que el correo 016-ontine@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016. Los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR 900 20 20 10.

### Llevamos a tu casa los mejores vinos

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.



France Manager actas Ma Butter states and sact



Cómpraio en colocciones.elpais.com



BORNOS

WINE-MODERATION es



SOCIEDAD EL PAÍS. MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El PP expulsa al alcalde de Vita por entonar cánticos pedófilos y sobre violaciones

El regidor del pueblo avilés, Antonio Martín Hernández, animaba al público a corear sus consignas subido a un escenario

#### JUAN NAVARRO Valladolid

El PP ha expulsado al alcalde de Vita (Avila). Antonio Martín Hernández, por los cánticos que hizo en las fiestas populares del 25 de agosto. El político aparecia en lo alto de un escenario entonando una canción con contenido pedófilo y de agresión sexual sobre menores e instando al público a que acompañara los versos. "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. La subí la faldita y le bajé la braguita", interpreta el regidor. Para a continuación añadir: "La eché el primer caliqueño. La

"Esto es repugnante. Desde el JuventudInfGob estudiaremos todas las medidas posibles. Tolerancia cero a la cultura de la violación. Tolerancia cero a las violencias contra la infancia", se posicionó en su perfil en la red social X.

Esta plataforma ha servido para viralizar la secuencia del político abulense cantando en el escenario y animando a los presentes, a quienes criticaba por "muy sosos". rogándoles que "pusieran más energía", lo cual acabó consiguiendo para cantar el estribilio con compañía, que va soltando verso a verso hasta completar la canción.

El portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, también cargó contra el vídeo: "Este garrulo es Antonio Martin Hernández, alcalde de Vita (Ávila) por el PP, haciendo apología de la pederastia y la violación. El PP tiene que cesarlo fulminantemente, es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de com-



Antonio Martín, en 2019 a la entrada de Vita. RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)

eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche". El PP de Ávila anunció ayer que el político local abandonará el grupo municipal. "Ante los hechos inadmisibles protagonizados por el alcalde de Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el Grupo Municipal del PP. Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores".

Las reacciones de los partidos de izquierda se centraron en reclamar al PP que expulsase o cesase a este cargo local de sus funciones municipales. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (de Izquierda Unida, en Sumar), anunció que el ministerio estudiará todas las posibilidades para que los comentarios no queden impunes. portamientos. Vergüenza. Asco. Infamia".

La exresponsable de Igualdad en el PSOE y ahora diputada por León, Andrea Fernández, decidió no compartir la secuencia en redes sociales para no aumentar el alcance de este contenido: "No comparto el vídeo que circula de Antonio Martín, alcalde de Vita (Ávila) cantando porque es apología de la pederastia. Espero sinceramente que el Partido Popular lo aparte a más tardar mañana. Es inadmisible e incompatible con la más mínima noción de decencia".

Quedará en manos del protagonista de los cánticos determinar si sigue al frente del Ayuntamiento de Vita como independiente, una vez que el PP lo ha apartado de sus siglas.



### Un grupo de mujeres insta al Gobierno a que lleve a La Haya la causa de las afganas silenciadas

La asociación impulsora de la recogida de firmas quiere que las medidas del régimen talibán se declaren crimen contra la humanidad

### ELEONORA GIOVIO

Un grupo de mujeres españolas ha iniciado una recogida de firmas para instar al Gobierno a que inicie un proceso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que este declare crimen contra la humanidad el trato a las mujeres y niñas afganas. El régimen talibán ratificó el 23 de agosto una norma que endurece la represión social a los pocos dias de cumplir tres años de vuelta en el poder. Entre los 35 artículos recogidos en 100 páginas está el de evitar el sonido en público de la voz de las mujeres. lo cual incluye actividades como cantar, recitar o hablar frente a un micrófono. Se les prohíbe, incluso, mirar a hombres que no sean sus parientes. También que usen cosméticos o perfume, con el fin de evitar que imiten "los estilos de vestir de las mujeres no musulmanas".

Cristina Monge, politóloga y presidenta de Más Democracia, una asociación independiente que trata temas de calidad democrática, es la impulsora de esta iniciativa que empezó a mo-

verse en redes sociales en la tarde del domingo. "Este lunes por la mañana habíamos recogido ya 1.000 firmas", cuenta por teléfono. Entre las firmantes están periodistas, diputadas, catedráticas, abogadas. "También mujeres que están trabajando en asociaciones internacionales. La idea de escribir una carta con la recogida de firmas surgió tras la publicación de los artículos de opinión de Mariam Martinez-Bascuñán -La voz de las mujeres afganas— y de Soledad Gallego Díaz -Persecución de mujeres en Afganistán: ¿a qué esperamos? - en este diario", cuenta. La exdirectora de EL PAIS se pregunta por qué el TPI no ha dado todavía el paso de declarar crimen contra la humanidad las medidas del régimen talibán. Y más después de que Richard Bennett, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, dijera que la institucionalización de la opresión sobre mujeres y niñas en ese país "debería con-

La iniciativa de Más Democracia ya ha conseguido más de 1.000 rúbricas

La sociedad civil no puede recurrir al Tribunal Penal Internacional mocionar la conciencia de la humanidad".

La recogida de firmas impulsada por la organización que dirige Monge es, como reconoce ella misma, "una medida de presión" para el Ejecutivo, "Nosotros como sociedad civil no podemos iniciar el procedimiento ante el TPI, tendria que hacerlo el Gobierno. El Ministerio de Igualdad nos ha contactado tras recibir nuestra carta para convocar una reunión". Y añade: "Vamos a ver si hay reacciones del Gobierno y si cunde el ejemplo en más países europeos. Entiendo que habrá acciones más especificas por parte de asociaciones de mujeres".

En la carta en la que se recogen las firmas se lee: "Nosotras, mujeres de todo el mundo, de distintos ámbitos y profesiones. nosotras que tenemos voz, estamos conmocionadas y queremos levantar nuestra voz en apoyo a las mujeres y las niñas de Afganistan". Se recuerda asimismo la situación que viven las ciudadanas del país, gobernado por un Gobierno radical desde 2021. "Se encuentran bajo un régimen de represión que vulnera sus derechos humanos más básicos, donde sufren opresión, violencia, represión, acoso y vejaciones constantes. Las mujeres y las niñas afganas no necesitan protección ni que las salven, lo que necesitan son derechos. Necesitan que se garanticen sus derechos y que no se permita el atropello constante de los mismos"

Ciberdelincuentes norcoreanos se infiltran en un centenar de tecnológicas de Estados Unidos para robar información y dinero para el régimen de su país

### 'Hackers' para financiar a Kim Jong-un

MANUEL G. PASCUAL Mudrid

Corea del Norte está sacando provecho de una de las grandes tendencias de los ultimos años en el entorno laboral: la implantación del teletrabajo. El régimen de Kim Jong-un ha colocado a miles de compatriotas como trabajadores en empresas de todo el mundo, según advierte el Departamento de Justicia de EE UU. Se trata además de empleados cualificados, sobre todo desarrolladores de software. ¿Cómo logran ser contratados en empresas norteamericanas sin que salten las alarmas? "Los norcoreanos usan identidades robadas o prestadas de ciudadanos estadounidenses para hacerse pasar por trabajadores nacionales, infiltrarse en los sistemas de empresas estadounidenses y recaudar ingresos para Corea del Norte", señala el organismo.

Una investigación que presenta esta semana la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, mundialmente famosa por haber propiciado hace un mes y medio una caída global de los sistemas de aquellos de sus clientes que también usaban Windows, ha revelado que un solo grupo de hackers norcoreanos consiguió entrar en más de un centenar de empresas estadounidenses, la mayoría del sector tecnológico o de las fintech y muchas de ellas incluidas en el ranking Fortune 500. Tras ser contratados como desarrolladores remotos, los hackers instalaban sostware malicioso en los sistemas de la compañía, ya fuera para hacerse con información sensible o para sacar rédito económico. Irónicamente, fue el antivirus Falcon, cuya actualización chocó a mediados de julio con Windows y provocó el fundido a azul de millones de pantallas, el que detectó la intrusión.

"Todo comenzó en abril de este año, cuando un cliente contactó a CrowdStrike tras ser alertado por las autoridades sobre una infiltración maliciosa. Nuestro equipo de investigación de amenazas no solo determinó quién era el responsable, sino que también descubrió docenas de otras organizaciones afectadas", explica a EL PAIS Adam Meyers, responsable de inteligencia y operaciones contra ciberdelincuentes en CrowdStrike y experto en las llamadas APT (amenazas persistentes avanzadas, por sus siglas inglesas), término con el que se conoce a los grupos organizados de ciberdelineuentes mejor preparados, "Esta campaña, dirigida principalmente al sector tecnológico, pero también al aeroespacial y al de defensa, es un



Kim Jong-un supervisaba el 27 de agosto un lanzamiento de cohetes, en una imagen del Gobierno norcoreano.

claro recordatorio de la creciente amenaza que representan los infiltrados".

El equipo de Meyers ha identificado al grupo o APT que consiguió ejecutar esa infiltración: se llama Famous Chollima y es una pata de Lazarus, la palabra clave con la que se conoce a los hackers que operan desde Corea del Norte. Cuentan con recursos, con una estructura jerarquizada y están muy organizados, lo que les permite elaborar ataques complejos, coordinados y veloces. Sus profesionales están divididos en departamentos y desempeñan roles especializados. Están patrocinados por el Gobierno del país asiático, aunque las autoridades niegan oficialmente cualquier vinculación con ellos, igual que hacen EE UU, Rusia, China o Israel con las APT a las que se les asocia.

#### Imposible de detectar

"Famous Chollima explotó los procesos de contratación e incorporación de personal para obtener acceso físico a través de sistemas en remoto, que se encontraban en ubicaciones intermediarias. Los infiltrados accedieron remotamente a estos sistemas para iniciar sesión en las VPN corporativas, haciéndose pa-

sar por desarrolladores", se lee en el informe de CrowdStrike. "Este disfraz permitió a Famous Chollima obtener un acceso profundo y duradero a docenas de organizaciones, lo que durante mucho tiempo resultó casi imposible de detectar". "El Departamento de Justicia estima que estas acciones habrán reportado a los atacantes unos 6,8 millones de dólares en dos años, pero creo que apenas estamos arañando la superficie de lo amplia que fue esta campaña", señala Mevers.

¿Qué tipo de información buscaban los eibereriminales norcoreanos? "Datos que pudieran aportar valor a la República Popular Democrática de Corea, como inteligencia comercial sensible e información patentada de numerosas empresas tecnológicas", añade el tejano. El laboratorio de Meyers cree que Famous Chollima presta apoyo al Departamento de la Industria de Municiones de Corea del Norte, que financia y supervisa los programas de misiles y armas norcoreanos. Probablemente, los robos de información estarán relacionados con ello. El Departamento de Justicia tiene constancia de al menos 300 compañías, entre las que se cuentan el centenar de tecnológicas detectadas por CrowdStrike, afectadas en los últimos meses por este tipo de infiltraciones. El FBI publicó en mayo un anuncio en el que alerta a las empresas públicas y privadas de esta tendencia y ofrece consejos para proteger los negocios.

La dificultad para rastrear la autoría de los ciberataques, que se pueden encubrir recurriendo a cadenas de servidores de otros países, lo convierten en un terreno especialmente abonado a las operaciones de inteligencia. Los paises lo saben y, aunque ninguno lo reconoce, se sospecha que, quienes pueden hacerlo, financian y dan medios a grupos de hackers de élite, las APT, para que lleven a cabo acciones que no puedan ser atribuibles a Gobierno alguno, evitando así incidentes diplomáticos. El tipo de misiones

Famous Chollima trabaja para el sistema de municiones de la nación

Los atacantes habrían conseguido unos 6,8 millonesde dólares en dos años encomendadas a estos grupos, a los que se les presupone una capacidad solo superada por los servicios secretos de las grandes potencias, suelen estar relacionadas con la obtención de información confidencial: espionaje industrial, sabotaje de planes de enriquecimiento de uranlo, obtención de documentos militares, etcétera.

La aproximación de Corea del Norte es distinta. Sus equipos de hackers están principalmente enfocados a obtener fondos para un régimen que está estrangulado por las sanciones internacionales. Uno de sus manás en los últimos años están siendo las criptomonedas. Microsoft alertó el viernes de que Citrine Sleet, un grupo de hackers norcoreano, había explotado una vulnerabilidad de día cero (un fallo en algún programa desconocido por los propios desarrolladores) de Chromium, el navegador de código abierto de Google, para entrar en varias organizaciones y robar criptomonedas, si bien se desconoce todavía la cantidad sustraida.

#### Criptomonedas

Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU calcula que los norcoreanos han robado unos 3.000 millones de dólares en criptomonedas desde 2017. Ese mismo panel estima que los fondos aportados por los grupos de hackers suponen la mitad de las divisas que llegan a Corea del Norte. Según cuenta la periodista Anna Fifield en su libro El gran sucesor (Capitán Swing, 2021), fue Kim Jong-un, nieto del fundador de la dinastía de dictadores, quien decidió en 2009, cuando heredó las riendas del país, que el régimen le podía sacar mucho partido al ciberespacio. Dentro del país, el acceso a internet es testimonial; de fronteras afuera, sin embargo. la arena digital se interpreta como un potente instrumento para espiar, sabotear y robar casi sin consecuencias. "Los estudiantes que muestran posibles aptitudes [para la informática], algunos de solo 11 años, son enviados a escuelas especiales y luego a la Universidad de Automatización de Pyongyang", donde "a lo largo de cinco años se les enseña a hackear sistemas y a crear virus informàticos", escribe Fifield.

La estrategia ha dado resultado. EE UU y Reino Unido, así como Microsoft, atríbuyen a esta organización el lanzamiento en 2017 de WannaCry 2.0, el mayor ransomware de la historia: este virus informático secuestró unos 300.000 ordenadores de 150 países, incluyendo los del sistema de salud de Reino Unido, y pidió un rescate a cambio de su liberación.

Dentro de Lazarus, las distintas divisiones persiguen objetivos diferentes. Por ejemplo, Famous Chollima, la responsable de la filtración de trabajadores, trabaja para el sistema armamentístico norcoreano. Otra práctica frecuente entre los hackers norcoreanos es entrar en el ordenador de colegas extranjeros para conocer lo último en ciberseguridad.

### DEPORTES

### Pablo Castrillo, el gigante inesperado

El corredor, doble ganador de etapa con finales en alto, se destapa en el Kern Pharm, un equipo de segunda fila que apuesta por los jóvenes y que está haciendo la mejor Vuelta de su historia

#### JORDI QUIXANO Luanco

De niño jugó al hockey sobre hielo porque es algo habitual en Jaca (Huesca), donde hay una pista profesional. Y, de padres militares y deportistas - Máximo se decantó por los maratones; Ana, por el ciclismo—, no se le dio mal el stick. Pero Pablo Castrillo (23 años) viró de rumbo. "Me gustaba hacer de defensa, pero era un hobbie sin futuro", cuenta. Así que optó por imitar a su hermano Jaime, ciclista de 2018 a 2022 en el Movistar y en el Kern Pharma, que lo dejó el curso pasado y ahora lo ha retomado bajo el maillot del Sabgal Anicolor, equipo portugués. Sucede, sin embargo, que Pablo no corre sino vuela, capaz de ganar dos etapas en la Vuelta en la que la carretera se empinó. La primera, en Manzaneda, fue sentimental; la segunda, en Cuitu Negru, épica. "Venía con mucho respeto y me contentaba con meterme en alguna fuga", explica Pablo; "todo esto es increíble".

Castrillo no pudo reprimir las lágrimas en lo alto de Manzaneda. su primer laurel en una grande. Era el día señalado, pues acababa de fallecer Manolo Azcona, el padre de un equipo que lograba así la primera victoria de su historia en la Vuelta. "Hicimos un brindis por él y por el triunfo", revela Juanjo Oroz, director deportivo del Kern Pharma. "Era mi segundo padre y tuve la suerte de que cinco días antes me pude despedir de él", relata Oroz; "sé que en esta carrera le estamos haciendo feliz". Más que nada porque es la mejor Vuelta del Kern Pharma, que juega en Segunda (ProTeam) y ya suma dos victorias, un top-3 y tres top-5, registros que casi cualquier conjunto del World Tour envidiaria. "Estamos alucinando por lo que nos está pasando y porque los éxitos han hecho que el equipo explote mediáticamente", dice Castrillo. Es el éxito de la constancia y de la paciencia. El ejemplo, claro, es Pablo.

Con Jaime en el equipo, seguir la pista de Pablo, que comenzó a pedalear con 14 años, fue sencillo. Entró en el Lizarte (filial del Kern Pharma), que va a contracorriente del ciclismo actual, condicionado en cualquier caso por su presupuesto. "Aunque tengas sinsabores porque las grandes estructuras se lo pueden llevar con dinero, la idea es apostar por los jóvenes y no por el resultado inmediato, por un tío de 32 años que puede garantizarte puntos UCI", revela Oroz, consciente de que en los últimos cinco años muchos equipos World Tour han creado



Pablo Castrillo, durante la exitosa subida al Cuitu Negru. DARIO BELINGHERI (GETTY IMAGES)

#### Un ciclista con muchas 'novias'

Castrillo acaba contrato al final del ourso con el Kern y varios equipos del World Tour se pelean por él. Todo parece indicar que se irá al tneos, ahora que el EF se ha retirado de la puja por lo que pedía en términos económicos. Pero su director no se rinde y se resiste a perderlo. "En esta vida todo es posible. Se oyen muchas cosas, pero por el momento está aquí y nos hace mejorar a los demás, está en su equipo", dice Oroz. Un equipo que ya sabe

cómo funciona. Algo que le quedó claro desde el día en el que la Vuelta anunció los invitados de esta edición -Euskaltel y Kern Pharma-, y a Oroz le llegó el chivatazo un par de horas antes. "¡La Vuelta nos espera!", escribió en el grupo de WhatsApp de los ciclistas, "Fue un alivio porque el proyecto necesitaba estar aquí. Es un gran escaparate", reconoce Oroz. Pero desde entonces a sus corredores les entró un gusanillo en el estómago,

ambiciosos por estar en la carrera. Circunstancia que el director trató con honestidad y sin dar falsas esperanzas, citándoles tras la Clásica de San Sebastián: "Les dije que todos tenian posibilidades y que nadie tenía el puesto garantizado. Lo cierto es que la estrategia hizo subir el nivel de los corredores". Aunque Castrillo, un nivel por encima del resto, sabia que si cumplia con su parte del trato y estaba en forma, difícilmente no estaría en la parrilla de la Vuelta. Otra cosa es que, evidenciado su caché, esté en la parrilla del Kern Pharma la temporada que viene.

escuadras de formación, lo que hace que muchos juveniles no se planteen pasar por el campo amateur. "Si no llegamos a la primera opción, vamos a la segunda. Y si no, a la tercera. Lo importante es qué haces con lo que tienes y no lo que traes", acepta, a la vez que revela que desde Kern no ofrecen contratos a los jóvenes sino que dan apoyo integral en material, nutrición, experiencia... Como a Castrillo. "Le apoyamos y fue a correr la Montaña Central de juvenil y la ganó. Nos llamó la atención su carácter", reseña Oroz, que considera que el paso por el campus sub 23 en el Finisher -equipo B del Kern-ha hecho de él el corredor que es. "Yo no exploté a los 18 años; me he ido adaptando poco a poco a cada categoría hasta ser profesional. Eso me ha dado madurez", confirma Pablo. "Con paciencia, las cosas salen", se suma Oroz. Y eso, paciencia, es lo que han tenido Castrillo y su equipo para brillar en la Vuelta.

#### "Me meteré en otra fuga"

"Hace dos años aprendimos que no podíamos liegar con los corredores exprimidos y varios compitieron muy poco este verano, como Castrillo y Berrade", revela Oroz. Por eso ahora antes de cada etapa les repite la misma coletilla: "Cada día es una oportunidad". De ahí que hayan estado en todas las fugas menos en tres. Y Castrillo, que está de dulce, avisa: "Si las piernas me dan, pues se intentará de nuevo. En otra fuga me meto seguro".

El aragonés, en su segundo año como profesional —hace dos cursos era stagiaire (corredor a prueba)—, escala como pocos por más que sea un corredor corpulento. Algo que ya explicó en 2022, en la Subida a Gorla, célebre prueba para jóvenes escaladores en España. "Físicamente es un portento, pero lo que le va a llevar más lejos es la mentalidad que tiene", añade Oroz. En Manzaneda desmontó al pelotón y en el Cuitu Negru dio una exhibición. "Es espectacular. Se está destapando y es una gozada", le elogia su director.

Seguro que en Jaca también lo festejaron sus amigos, los que le acompañan en esos días de descanso activo desde la pastelería Vincelle hasta donde el cuerpo aguante. También se emociona su madre, ahora presidenta del club ciclista Mayencos, y todo el Kern Pharma, que, con Castrillo de la mano, ya es el equipo revelación. "Nos hemos ganado la invitación del año que viene" reclama Oroz. Por lo hecho en la carrera, no hay duda.

IMPULSANDO LA IGUALDA





Susana Rodriguez, a la derecha, junto a su guía Sara Pérez, tras conseguir el oro. JAVIER ETXEZARRETA (EFE)

### Fiesta del triatlón español en París

La gallega Susana Rodríguez, con una discapacidad visual provocada por el albinismo, y el madrileño Dani Molina consquistan el oro en los Juegos Paralímpicos

DIEGO FONSECA RODRÍGUEZ

Un día después de lo previsto por la mala calidad que tenía el agua del Sena el domingo para nadar, el triatlón español convirtió en una fiesta la jornada de ayer en los Juegos Paralimpicos al cosechar un botín de cuatro medallas: los oros de la gallega Susana Rodríguez —junto a su guía Sara Pérez— y del madrileño Dani Molma, la plata de la manchega Marta Francés y el bronce del menorquín Nil Riudavets en un marco imponente en pleno centro de París, con la Torre Eiffel de fondo.

Susana Rodríguez, que ya había ganado el oro en Tokio 2020 junto a Sara Loehr en los que fueron sus segundos Juegos, revalidó la medalla con su nueva guía —sufre una discapacidad visual—, Sara Pérez. La médica, que trabaja en el servicio de medicina fisica y rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, donde se pidió una reducción de jornada para preparar la cita paralimpica, y Pérez dominaron la prueba (750 metros de nado, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera) de principio a fin solo tres meses después de sufrir una caída fortísima durante la Copa del Mundo de triatión que se celebró en junio en Vigo, cuando la rueda delantera del tándem les reventó y las



Dani Molina cruza en solitario la meta en París tras vencer en su prueba. THIBAULT CAMUS (AP/LAPRESSE)

dos se cayeron al suelo mientras bajaban a 70 kilómetros por hora.

"Fue bastante dificil volver a encontrar el camino después de Tokio, hubo momentos incluso en los que no tenía claro si iba a volver a estar en una línea de salida, pero afortunadamente hicimos un trabajo muy grande y pude regresar y disfrutar de esto. He cumplido el objetivo de llegar a París siendo mejor triatleta", dijo Rodriguez, de 36 años y que cuenta con una agudeza visual de un 5% en un ojo y de un 7% en el otro como consecuencia del albinismo. La doctora —portada de la revista Time en julio de 2021 tras meses de trabajo en la lucha contra el coronavirus— y Sara Pérez —campeona del mundo de triatión de media distancia— eran las favoritas para subirse al primer cajón del podio en el triatión para de-

portistas con discapacidad visual. Las españolas fueron las primeras en salir del agua, sobre la bicicleta agrandaron la ventaja y en la carrera a pie remataron la faena. Entraron en la meta con un tiempo de 1h4m19s, más de dos minutos por delante de las italianas Tarantello y Visaggi. "Ha sido brutal lo del público. Casi no podía escuchar las instrucciones de Sara por el ruido", añadió la gallega.

Justo antes de que ellas se colgaran el oro, ya lo había hecho Dani Molina en la categoría PTS3 para deportistas con discapacidad física. El madrileño, de 49 años y cinco veces campeón del mundo, había sido paralimpico en Atenas 2004 —compitió en natación— y ha vuelto a estar en unos Juegos dos décadas más tarde después de que la modalidad PTS3 no entrara en el programa hata París.

#### En solitario hasta la meta

Molina, que no tiene pierna derecha y utiliza una prótesis desde que con 22 años sufrió un accidente de moto, completó una carrera formidable en la que lideró la natación, fue tercero sobre la bicicleta y arrasó en la carrera a pie. Cruzó la meta en solitario con un tiempo de lh8m5s.

"Han sido 20 años por un desierto muy duro en el que hemos sufrido muchísimo. Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos cómo otros deportistas llegaban a los Juegos y nosotros nos quedábamos en casa", comentó Molina. "Nadie sabe cuánto he trabajado, lo que he sufrido y llorado, y merece la pena. Hoy es el día más feliz de mi vida, deportivamente hablando", apuntó.

La jornada fantástica del triatlón español la completaron Francés y Riudavets. La triatleta de Ciudad Real, de 29 años, fue segunda en la categoría PTS4 tras terminar cuarta en la natación y el ciclismo y remontar en la carrera a pie. Francés, que sufrió bullying en el colegio, tuvo un cáncer de cerebelo que le dejó secuelas físicas y sufrió violencia machista, celebró emocionada el metal-"Esta plata me sabe al premio de mi vida. He tenido que pasar tanto desde bien pequeña que estoy agradecida a la vida entera de que me dé esta oportunidad, y encima la haya podido aprovechar y sacarme la plata", dijo la triatleta.

También en la categoria de PTS4, Riudavets (28 años) se colgó el bronce con un tiempo de Ihlml0s, a tres minutos del ganador, el francés Alexis Hanquinquant. El menorquín perdió hace cinco años la movilidad del brazo derecho cuando sufrió un choque frontal con la bici contra otro triatleta. Después dejó el deporte, pero en 2022 regresó y participó en la Copa del Mundo de triatión paralímpico en A Coruña, en la que logró el primer puesto. Ayer, dos años después de volver a competir, logró su primera medalla en su debut en unos Juegos.

DEPORTES EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Villar y, detrás, su hijo Gorka salen de la carcel de Soto del Real el 1 de agosto de 2017. VICTOR SAINZ

### El juez mantiene a Villar como investigado en el 'caso Soule' y exonera a cinco barones

El magistrado divide la causa en siete piezas diferentes para facilitar el procedimiento

#### LADISLAO J.MOÑINO Madrid

Siete años después, el caso Soule, en el que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de Angel María Villar al frente de la Real Federación Española de

Fútbol, comienza a desatascarse. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge dictó ayer dos autos en los que mantiene como investigados al propio Villar, a su hijo Gorka, y al que fuera vicepresidente económico y mano derecha del dirigente vasco, el tinerfeño Juan Padrón. Los tres en su momentos fueron encarcelados por el juez Santiago Pedraz como integrantes de una supuesta red clientelar en la que presuntos tratos de favor en negocios particulares revertian en Villar en forma de votos.

El magistrado ha archivado la causa para 18 de los imputados, entre ellos cinco presidentes de territoriales, de los que cuatro de ellos aún siguen ejerciendo. Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), Vicente Muñoz (Valencia) Antonio Garcia Gaona (Ceuta). Diego Martínez (Melilla) y José Miguel Monje (Murcia) formaban parte de la red clientelar que, según el juez Pedraz, tejió Villar durante su mandato.

Jacinto Andrés Alonso era corredor de seguros Helvetia y, según el sumario de la causa, vendió a la RFEF y entidades vinculadas casi dos millones de euros, lo que en 2015 le permitió ganar 134.000 euros, más del doble de lo que ganaba en 2009. Jacinto Alonso colocó a un primo en la Mutualidad de futbolistas a costa de otro trabajador. Antonio García era administrador de la agencia de viajes Trujillo. Entre el 2009 y el 2015 facturó a la Mutualidad y a la Federación más de 700.000 euros. En el caso de Diego Martínez a Villar se le imputaban pagos al hijo de este, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016 también con base en una aparente contratación de servicios informáticos acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe (mutualidad).

José Miguel Monje percibió ingresos entre los años 2009 y 2015 de la Policlinica Murciana de Fútbol, participada al 100% por la citada federación, de 24 000 euros al año. Vicente Muñoz, el único del quinteto de barones que ya no ejerce, facturaba a la Federación con Viajes Vacança y la Mutualidad. Entre el 2009 y el 2015 ingresó más de dos millones de euros de ambas entidades, lo que suponía un 80% del total anual de sus negocios. En una conversación grabada que consta en el sumario, Muñoz le propuso a Villar, y este lo admitió, cambiar la titularidad de la agencia para seguir facturando sin vulnerar el nuevo código ético de la Federación que puso en marcha el dirigente vasco cuando fue consciente de que ese tipo de favores podía traerle problemas con la justicia. En una declaración ante el juez l'edraz en enero de 2019, Villar se desmarcó de algunas de esas contrataciones alegando que no formaban parte de sus funciones, sino de las del secretario general.

El magistrado Francisco de Jorge no ha encontrado indicios de delito en las actuaciones de los cinco barones, algo que se intuia desde el principio. Más que actividades delictivas en sí, lo que se cuestionaba era la ética de favorecer los negocios de presidentes de territoriales que son decisivos a la hora de elegir al presidente

#### Cuenta atrás para Rocha

Pedro Rocha solicitó medidas cautelares contra la inhabilitación de dos años que el pasado mes de julio le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte por extralimitarse en sus funciones como presidente de la comisión gestora. Rocha despidió por su cuenta al secretario general federativo, Andreu Camps, sin consultar con el resto de miembros de la citada comisión gestora, tal y como marca la normativa. Una vez que ha finalizado el plazo que el abogado del Estado solicitó para presentar las alegaciones que se opongan a la concesión de medidas cautelares, el juez ya puede determinar si las concede o las deniega. Si sucede esto último, Rocha dejará de presidir el fútbol español.

del fútbol español por el control que tienen sobre el resto del los asambleistas que votan.

El juez, tal y como solicitó la Fiscalia, procedió a dividir el procedimiento en siete piezas separadas, ya que "resulta necesario para preparar adecuadamente el juicio dividiendo la causa por hechos y acusados con el objeto de simplificar el enjuiciamiento evitando un juicio con una multiplicidad compleja de hechos diferenciados y atribuidos a autores diferentes". La causa se divide en piezas separadas por hechos relativos a la RFFF, la Federación Tinerfeña, la Federación Cántabra, cuyo presidente José Angel Peláez sigue en activo, la Federación Interinsular de Las Palmas, la Federación Catalana y las delegaciones andaluzas y balear de la Mupresfe. De la Federación Catalana fue robada en enero de 2024 documentación relacionada con la investigación del caso.

### Ceballos será baja durante dos meses

Tchouaméni y Mendy, también lesionados. dejan la concentración de la selección francesa

#### AGENCIAS Madrid

El centro del campo del Real Madrid sigue acumulando contratiempos. A las bajas ya conocidas de Camavinga y Bellingham se unieron ayer las de Dani Ceballos, que sufre un esguince en el tobillo derecho que le tendrá cerca de dos meses sin jugar, y la de Aurélien Tchouaméni, que abandonó la concentración de la selección francesa en Clairefontaine tras ser examinado por el médico del combinado galo. Además, su compañero de equipo y de selección, el lateral Ferland Mendy, también hizo las maletas por una lesión en la tibia. Aún se desconoce el tiempo que ambos podrían estar de baja.

Ceballos sufrió la lesión en el partido del domingo ante el Betis, el día de su primera titularidad de la temporada. Así lo confirmaron las pruebas médicas a las que se sometió ayer, tras las



Ceballos, en el partido ante el Betis. ALVARO MEDRANDA (GETTY)

que se le diagnosticó "un esguince grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho. Pendiente de evolución", según informó el club blanco en un parte médico.

El centrocampista andaluz fue titular en el estadio Santiago Bernabéu ante el Betis, equipo al que pudo salir la pasada semana antes del cierre del mercado. La mala fortuna hizo que en una acción del encuentro sufriese una fuerte torcedura de tobillo que le ha dañado los ligamentos y, en función de su evolución, el tiempo de baja oscila entre las seis y las ocho semanas.

Por lo que respecta a Tchouaméni, una lesión en el pie izquierdo le impedirá participar en los dos próximos partidos de la selección francesa en la Nations League, contra Italia en el Parque de los Príncipes el viernes y contra Bélgica, en Lyon, tres días

De confirmarse la baja del centrocampista galo, y dado que a Camavinga y Bellingham aún les queda tiempo de recuperación, Carlo Ancelotti podría encontrarse con que para el próximo partido solo tendría tres centrocampistas disponibles: Fede Valverde, Luka Modric y Arda Güler.



Badosa devuelve la pelota durante el partido de los octavos contra Wang en la pista Louis Armstrong de Nueva York. EQUARDO MUNGZIALVAREZ (AP/LAPRESSE)

#### **US Open**

# La vía del riesgo, la mejor para Paula Badosa

La española, que se cita en cuartos con Navarro, evoluciona a partir de un giro más ofensivo

#### ALEJANDRO CIRIZA Nueva York

Una de las claves (si no la elemental) de esta progresión de Paula Badosa que ahora gana relieve en Nueva York tiene nombre y apellidos: Pol Toledo Bagué, su entrenador. "A él le doy toda la importancia", responde la tenista a este periódico, "porque al final ha estado conmigo 24-7 [horas-días], es el que me ha visto llorar, el que me ha visto sufrir, el que me ha visto no creer en mí, el que me ha visto con dudas, el que me ha visto no querer seguir jugando a este deporte...", prolonga la catalana, que se cita hoy (18.00, Movistar+) conla estadounidense Emma Navarro (23 años y 12º del mundo) en busca de una plaza en las semifinales de Nueva York, terreno en el que no se adentra una española desde que lo hiciera Conchita Martinez en la edicion de 1996.

Tiene ante si Badosa una jugosa oportunidad que nace del discurso y el enfoque del preparador. Toledo, de 28 años y también gerundense, como ella, frecuentaba los torneos ITF y challengers -los que preceden el salto a la élite-hasta que hace dos años decidió cerrar su etapa como profesional y probar la faceta técnica, tras haber alcanzado el puesto 372 del ranking. En abril del curso pasado comenzaron a trabajar juntos y el punto de partida fue el convencimiento. Creer, dentro y fuera de la pista. Fe para iniciar la escalada y riesgo a la hora de atacar la pelota. En vez de esperar o contemporizar, tratar siempre de llevar la iniciativa en los intercambios y determinación con los primeros tiros. Posee las herramientas, es cuestión de creérselo, dice.

"La manera que tiene de ver Pol el tenis es muy buena y me ayuda muchisimo, y creo que también se ve en la pista; mi manera de jugar ahora es diferente a la de hace años", precisa Hadosa, decidida a dar ese paso hacia adelante pese a que la inversión no esté exenta de peaje. Serena Williams marcó la ruta y el resto ha seguido la estela: mínima inversión para el máximo rédito. "El tenis está yendo por ese camino, el futuro es asi, y en ese sentido él [Toledo] cree tanto en mí que al final yo también he acabado creyendo, y eso es muy importante. Me ha aportado muchisima fuerza", prosigue la tenista, que anteriormente esperaha más, era más reactiva que propositiva, y caía en esas guerras de guerrillas que muchas veces terminaban penalizándola.

"Es sobre todo una cuestión de golpes y mental", especifica. "Se trata de estar bien dispuesta en los momentos difíciles, sobre todo contra las mejores; ir yo a por el punto antes que ellas, atreverme a dar ese paso", continúa la de Begur, condicionada por Su servicio, tiros y errores en el torneo revelan una apuesta de extremos

"Se trata de ir a por el punto antes que la rival, de atreverme a dar ese paso"

una lesión crónica en la espalda que arrastra desde hace 14 meses. En cualquier caso, en las primeras charlas entre ella y su preparador ya habian acordado que el plan pasaba porque fuera mucho más directa y en afilar el primer impacto tanto en el servicio como en la devolución. En el fondo, concluían, no cabe otra opción en este juego de rompe y rasga que ha ido imponiéndose, teniendo en cuenta además que la mayor parte del año se compite sobre superficies rápidas que han ido diluyendo el perfil clásico del tenista español; esto es, menos debate y mayor contundencia.

"Está yendo todo a dos tiros, muy rápido. Cualquier jugadora, a la que te despistas, es pim-pampum; te hace un break, dos, tres... Y dices: ¡Madre mía! Son detalles, así que me concentro mucho más con los primeros tiros, con el saque y el resto, el segundo saque. En general, intento tirar mucho más. Me inspiro en las jugadoras que están arriba, porque al final es donde quiero estar y es el camino que debo seguir", observa la cuartofinalista, la tercera que más aces ha firmado en el torneo, con 22, solo por detrás de Donna Veldo (25) y Aryna Sabalenka (49), palabras mayores en ese sentido. Como contrapartida, al apurar más con la primera bola en juego se resiente el casillero de las dobles faltas; 30 ha cometido hasta ahora, únicamente superada por la ya eliminada Coco Gauff (38).

Su apuesta se traduce en una considerable cifra de golpes ganadores, los 91 que ha materializado —casi 23 de media por partido— y que la sitúan entre las más ofensivas del torneo. Pero, de nuevo, el riesgo tiene un reverso: también son 91 errores no forzados, situada de esta forma entre las Jugadoras que pagan una factura más alta en este apartado.

"A veces, mi objetivo sería ir más a la red y eso me está costando un poco más", detalla. "Pero a pesar de ser esa jugadora sólida que se pone dura en los puntos importantes, también quiero tirar un poco más. Habrá días que fallaré, porque es un juego al que no estoy acostumbrada, pero tengo que aceptar algo que a mi me cuesta mucho, los fallos. No ha sido fácil al principio, porque a mí me gusta pelear los puntos, por la mentalidad española, pero tengo los tiros y debo creer en ello. Es eso lo que Pol me recalca todos los dias", finaliza Badosa.

### Navarro, más millones que Nadal, Federer y Djokovic juntos

Ayer, el tenis local celebró el avance de una de sus representantes, Jessica Pegula. La estadounidense se impuso por 6-4 y 6-2 a la rusa Diana Shnaider y accedió a los cuartos de final, en los que ya figuraba el nombre de Emma Navarro. La norteamericana, de 23 años, es hija de un magnate cuyo patrimonio supera la riqueza de Federer, Nadal y Djokovic juntos; en concreto, asciende a 1.500

millones de dólares (1.350 de euros). Procede la cifra, según concreta la revista Forbes, de "un imperio de tarjetas de crédito y oobro de deudas". Ben Navarro, fundador de Sherman Financial Group (1998), también fue vicepresidente de Citigroup (servicios financieros) y actualmente es propietario del torneo de Charleston.

Su descendiente es una jugadora caracterizada por el vigor físico y una depurada selección de golpes. Ha progresado de manera silenciosa, con un solo trofeo de momento en la vitrina —ei obtenido esta temporada en Hobart (Australia)— y una reseñable ascensión que la sitúa provisionalmente entre las fuertes del circuito.

Badosa y ella solo se han enfrentado una vez, este año en la arena de Roma; la española remontó en tres sets.

#### 38

# CULTURA



Tilda Swinton, Pedro Almodóvar y Julianne Moore, ayer en el estreno de La habitación de al lado, en Venecia. JOEL C RYAN (AP/LAPRESSE)

Mostra de Venecia

# Almodóvar convence con su filme en inglés

El primer largo en otro idioma del director ofrece una reflexión fascinante y comedida sobre la muerte, con dos grandes actuaciones de Tilda Swinton y Julianne Moore, aunque padece algún problema menor

#### TOMMASO KOCH Venecia

Enseguida, se arrancó a contestar en inglés. Un caso raro. Aunque única era la ocasión: estrenaba su primer largo en ese idioma. Pero en la presentación de La habitación de al lado, aver, en el Festival de Venecia, Pedro Almodóvar también utilizó el castellano. Alto y claro: "He hablado de enfermedades porque las he padecido y algunas han limitado mucho no mi actividad cinematográfica pero si mi movimiento. En este caso hablo de una terminal. Y es una película a favor de la eutanasia España es el cuarto pais europeo en tener una ley sobre ello. Es urgente que exista en todo el mundo. Es terrible tener que comportarse como delincuentes", aseveró. Se oyeron aplausos.

Los hubo también en las pro-

yecciones para los periodistas. Una sensación rara rodea el arranque del filme. La música de Alberto Iglesias. Los títulos de crédito. El plano inicial. Claramente, ha vuelto Almodóvar. El cambio de idioma no ha afectado al toque del cineasta. Simplemente, ahora lo que se ve no está "dirigido y escrito por", sino "filmed and written by". Pero, de alguna manera, la extrañeza se contagia a las primeras secuencias. Igual que sucedía en Madres paralelas, su anterior estreno en la Mostra, las piezas no encajan, situaciones y diálogos resultan forzados. Un pequeño flashback dedicado a un soldado supone, probablemente, el momento más bajo del largo. Justo entonces, sin embargo, la pelicula empieza a levantarse. Las interpretaciones, la contención, la sensibilidad, la siempre impecable puesta en escena y visión cro-



Julianne Moore y Tilda Swinton en un momento de la película.

mática. La habitación de al lado pide tiempo para despegar. Pero termina volando muy alto.

Otra ovación acogió al cineasta y las dos protagonistas del filme, Tilda Swinton y Julianne Moore, en su entrada a la sala de prensa. Se habló de cine, pero no solo, como es inevitable con el director español. El discurso se centró en la vida, la muerte, la amistad y la maternidad, temas centrales del largo. Por supuesto, en el cambio de idioma: "Para mi era como empezar en un nuevo genero. Como la ciencia ficción. Necesitaba el vehiculo justo y lo encontré en las páginas de la novela /Cuál es tutormento, de Sigrid Nunez]. Pensaba que tendría más problemas. El idioma no lo fue. Las dos entendieron exactamente el tono con el que quería contar esta historia, contenido, nada melodramático Y verlas actuar juntas es un festival". Almodóvar también quiso aprovechar el altavoz de Venecia para tocar la política, otro de los asuntos que más le apasiona.

"Esta película es lo opuesto a lo que en España llamamos 'discursos del odio'. Querría mandar un mensaje por todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras. La extrema derecha pretende que el Gobierno envíe a la Marina para que no entren, y convertirlos incluso en invasores. Es delirante, es injusto, profundamente estúpido", apuntó. Y conectó con otra reivindicación: "Es una película sobre una mujer que agoniza en un mundo que probablemente también está agonizando. El cambio climático no es una broma. No sé cuántas demostraciones necesitamos para verlo. La única solución, aunque tal vez peque de pretencioso, es que cada uno desde su lugar se manifieste en contra de este negacionismo", dijo el director. Y se llevó

El cambio de lengua no ha afectado al toque del cineasta

"Esta película es lo opuesto al discurso del odio", asegura Almodóvar

otra ronda de aplausos. La última, de alguna manera, también fue para él. Porque quiso celebrar las palabras que Moore y Swinton le dedicaron, "Hay una fuerza vital muy poderosa en las películas de Pedro. Se siente latir el corazón de todos. Te marchas entendiendo que te has visto a ti mismo y los otros humanos y estás más agradecido por los días que has vivido", dijo la primera, "Siempre ha estado en el centro de los movimientos y cambios culturales de estos años. Ha seguido siendo el maestro que siempre ha sido. Su frescura y disciplina me inspiran. Me siento todavia como una estudiante", agregó la segunda.

La película se centra en dos amigas que se reencuentran. Ingrid (Moore) es una autora de éxito de no ficción y está firmando copias de su último libro, De muertes repentinas. Justo ahí se entera de que Martha (Swinton), a la que quiso mucho, pero hace años que no ve, está en el hospital. Así que acude inmediatamente. Y descubre que la excorresponsal de guerra para The New York Times encara sus últimos días. Una se prepara para aceptar la despedida. La otra, ahora que se han juntado de nuevo, decide no marcharse hasta el final. Estar cerca, incluso sin decir nada. Aunque, de paso, el filme habla de la dignidad, la libertad de elegir cómo irse, las heridas de los tantos conflictos grandes y pequeños o la búsqueda de luz en tan sombrío presente. "Mujeres de Nueva York, de una generación que conozco, en la mitad de los años ochenta. No era un análisis de sociedad americana, pero sé cómo tratar a dos señoras de ese periodo y conozco a otras como ellas", señaló Almodóvar. "Vemos pocas historias de amistad femenina. Es tan inusual que alguien lo retrate de una forma tan profunda", sostuvo Moore. Las salas españolas podrán verlo a partir del 18 de octubre.

Ya de por si un estreno de Almodóvar genera expectación, en los cinétilos españoles y globales. Pero su debut en otro idioma figuraha directamente en las listas de las obras imperdibles de esta Mostra. Unos cuantos periodistas se quedaron sin sitio en la rueda de prensa. E, igual que en la película, la conversación fue oscilando entre felicidad y melancolía, emoción y firmeza. "Siempre es dificil hablar de la muerte. Nací en una región de España, la Mancha, donde hay una gran cultura sobre ella. Y soy infantil, inmaduro en mi percepción de la muerte. Está en todos lados. Pero es algo que no he entendido perfectamente. Siento que cada día que pasa es un dia menos que puedo vivir. En cambio, me gustaria sentir que he vivido un día más", reflexionó el director. Aunque también reconoció que la película le ayudó a confrontarse mejor con el último adiós. Para cuando llegue. Porque Almodóvar dijo no sentir sus 74 años en absoluto y Swinton calculó que, si acaso, tiene "7,4". Aunque el momento más optimista del director llegó en otra respuesta: "Almudena Grandes me dedicó uno de sus libros diciéndome: 'La alegría es la mejor de las re-

Seguramente, la espera también aumentara el interés: hace tiempo que el creador se planteaba el salto lingüístico. Le ofrecieron el guion de Brokeback Mountain, pero no cuajó. Cuando renunció a la adaptación de Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, confesó: "No me considero listo para abordar una producción tan monumental en inglés". Ensayó en formato corto, con La voz humana, protagonizada por Swinton, y Extraña forma de vida. Y. finalmente, se atrevió con La habitación de al lado. Hasta el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se vino hasta el Lido para el pase de gala del filme. "No podemos estar más orgullosos de un realizador que ha llevado a la gran pantalla un retrato personal de nuestra identidad, y de los cambios que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas", dijo el político.

La muerte resulta terrorifica. Pero eso no impide mostrarla de manera sencilla, delicada, hasta colorada. El director confeso que piensa en ella "todos los días". Dijo que la película le resultó "balsámica" y le ayudó a "entender".



Wang Zhenxi, en un momento de Mistress Dispeller.

Uno de los documentales más peculiares del festival filma a la mujer contratada por una esposa traicionada

# De profesión, disuasora de amantes, en 'Mistress Dispeller'

T. K. Venecia

La enésima cena de un matrimonio. Como todos los dias. Un rato en silencio. Hasta que ella entabla conversación.

Me he cortado el pelo. ¿No lo notas?

-Llevabas sombrero.

La mujer se levanta y se marcha. El hombre sigue comiendo como si nada. La relación, como intuye el espectador, se tambalea. Y está a punto de desmoronarse cuando la señora Li encuentra en el móvil de su esposo fundamentos para sus sospechas. En Occidente, podria plantearse contratar a un detective que pille al marido in fraganti. Pero en China, desde hace una década, el mercado también ofrece otra opción: la disuasora de amantes. Es decir, una profesional encargada de convencer a la concubina para que renuncie a un tipo casado. ¿Cómo? Eso es lo que muestra el documental Mistress Dispeller, proyectado el domingo en la sección Horizontes del festival de Venecia.

La cineasta, Elizabeth Lo, cuenta que buscaba material para filmar una historia sobre el amor en el país asiático, centrada en una mujer. Cuando descubrió el trabajo más inesperado del sector, supo lo que quería. Entonces, surgió un reto aún mayor. "Extremo". lo define Lo. Se trataba de persuadir a la persuasora, para que se pusiera ante la cámara. Logró más: el documental cuenta con la esposa, el marido, la disuasora e incluso la amante, Fei Fei.

Es el resultado de un larguistmo trabajo. Se reunieron con una docena de profesionales. Aunque solo una, Wang Zhenxi, les permitió enseguida filmarla en acción. Pero necesitaron años de grabaciones y cientos de clientes hasta obtener el resultado: "Documentar un caso real de disuasión de amante, de principio a fin, en tiempo real".

De ahí que la película resulte asombrosa. Por como sigue de cerca toda la evolución. Por la intimidad absoluta de ciertas conversaciones que pudo grabar. Por las estratagemas que pone en marcha la disuasora, con la colaboración de la señora Li que ha pagado sus servicios, para acercarse al marido. Y por cómo, una vez mordido el anzuelo, Wang Zhenxi consigue que el hombre confiese.

Sorprende el comportamiento comedido de los protagonistas. Nada de gritos, insultos o lanzarse platos: todo discurre con una cierta civilidad. Aunque, según Lo, esa es otra consecuencia de estar ante la cámara: "Tuvo un impacto inevitable en los participantes: sacó a la superficie lo que cada uno creía que pudiera ser su mejor versión".

Sorprende el comportamiento comedido de los protagonistas

La filmación necesitó de años de rodaje y contactó con cientos de clientes

Al principio, eso sí, solo la disuasora y la esposa conocían la verdad sobre la profesión de la primera y el filme. El marido y la amante no sabian a qué se dedicaba esa mujer que de repente había aparecido en sus vidas. Y creyeron durante un tiempo participar en una presunta película sobre el amor. La cineasta cree que el señor Li se convenció "por el deseo de ser un esposo colaborativo", entre otras razones. Y Fei Fei porque esperaba poner en el centro "su propia historia de amor" y que el largo terminara documentando su victoria sentimental

Pese a tanto material, la directora añadió algo más. No quería que el documental se volviera un retrato "superficial de un extraño fenómeno de la industria del amor en China". De ahí que entremezcle su narración con otros aspectos de la vida sentimental en el gigante asiático.

La propia existencia de la disuasora dice algo sobre la sociedad china, según la directora: "Habla de cómo las cosas a menudo se dejan a medio decir en lugar de sacarlas a la superficie, de la importancia, en la cultura asiática, de salvar las apariencias. Aunque eso es bastante universal". Y a ella misma Mistress Dispeller le enseñó algo. Atravesaba una fase complicada con el amor de su vida. Dice que ver a gente intentando sacar adelante sus relaciones sin tener respuestas le transmitió humildad para afrontar su situación personal. Y cita una frase de la pelicula: "Al final, todos hacemos lo que poCULTURA EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



El monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas (Asturias), y, debajo, detalle de una figura en piedra en la puerta del edificio, en dos imágenes del historiador Miguel Calleja Puerta.

Tras décadas de abandono, el monasterio asturiano de San Salvador de Cornellana, encara la fase final de su restauración

# Una infanta viuda y pecadora y un cenobio milenario

cinco yeguas, de ganado menor MANUEL MORALES

un centenar, y una mula". Salas Hace mil años, la infanta Cristina, hija del rey leonés Vermudo viuda con treinta y pocos años. adinerada y con propiedades, estaba, sin embargo, "agobiada con el peso de los pecados". "Meditaba qué podría ofrecer que fuese digno de ti, Señor", decía en el perrio Narcea. gamino en latín que certifica la dotación, el 31 de mayo de 1024. del monasterio de San Salvador de Cornellana, hoy en el concejo asturiano de Salas (4.900 habitantes). El documento, conservado en el Archivo Histórico Nacional (AHN), fue redactado por un presbítero llamado Gogito y expli-

con prados y pastos". La infanta decidió retirarse a San Salvador, que ella misma había mandado levantar y al que entregaba también un ajuar litúrgico y doméstico para la comunidad monástica, y también "diez vacas,

ca cuál fue la decisión que tomó la

joven para aligerar sus cuitas: fun-

dar un cenobio al que donaba una

de sus villas, heredada de su mari-

do, "con sus mansiones, edificios,

casas, graneros y bodegas [...] con

tierras de labor, viñedos y frutales

El ecléctico conjunto arquitec-

tónico que sigue en pie -ahora en la última fase de restauración de su interior y fachadas-, junto a varios documentos que han llegado hasta hoy, ayuda a contar su historia, iniciada en el centro de Asturias, en una vega fértil y bien comunicada junto al salmonero

Pero en este relato también ha habido espacio para la levenda, asociada a la propia fundación del monasterio. En la puerta de la Osa, que hoy da acceso al albergue para peregrinos del Camino que hay en el recinto, puede verse una horripilante figura en piedra, de la segunda mitad del siglo XII, que tiene atrapada a una persona entre sus patas. Hace siglos alguien quiso ver que era una osa amamantando a la infanta.

"Es una leyenda del siglo XVII", dice Miguel Calleja Puerta, profesor de Paleografía y Diplomática en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Oviedo, quien lleva décadas interpretando las huellas del pasado de Cornellana. Es también el coordinador del libro El monasterio de San

Salvador de Cornellana en la Edad la a su presencia en una rama del Media (1024-1538), de Ediciones Trea, presentado en la iglesia del cenobio. "La estética de la figura es claramente románica", añade mientras observa la supuesta osa, "pero sería una representación tópica del mal, del demonio".

Osa o diablo, lo innegable es que cuando se consagró el monasterio, "las mujeres de las élites tenían un papel de dominio, y las grandes familias fundaban estos centros para que se preservaran en ellos su memoria", explica en el exterior de la cabecera con triple ábside de la iglesia románica del monasterio. Por eso, la infanta Cristina estableció "una condición" a cambio de todo lo que entregaba: "Después de nuestra muerte [...] que los cultores de la iglesia no sean negligentes en rezar por nosotros". Ese era el salvoconducto para ir al cielo.

"El acto de la consagración debió de ser una ceremonia muy solemne, en la que el pergamino se depositaria sobre el altar. Hay pocos documentos originales tan detallados que describan la fundación de un monasterio", subraya Calleja, quien apunta que la erección del monumento fue paraleCamino de Santiago.

Han pasado mil años y poco más de dos meses de aquel momento. De la pequeña y primigenia construcción no queda rastro. aunque significativamente se conserva una torre cuadrada "iniciada en el siglo X, previa al monasterio". Paseando por el interior, el historiador apunta que apenas queda decoración medieval, aunque destaca varios capiteles e inscripciones. Como la que hay en una lápida de mediados del siglo XII en memoria de un cruzado que luchó en Jerusalén, o la firma que dejó el que debió de ser el maestro de obras, con el curioso nombre de Mauscaroni.

La hija del rey leonés Vermudo II lo fundó en 2024 para expiar sus culpas

Una vez reformado, el plan es convertirlo en establecimiento hostelero

Volviendo a la joven Cristina, junto a su piedad exhibió tambien sus amenazas a quien osara desobedecer sus instrucciones respecto al monasterio: "Que pierda la luz de sus ojos y arda con todos sus bienes en el fuego vengador, y que el día del Juicio padezea las penas peores, y que se quede sin sepultura, y que sus descendientes caigan en la mendicidad y sufran la lepra, y que con Judas, que fue traidor a su señor, comparta las penas de la condena eterna".

#### Una propiedad disgregada

Tras su muerte, "la propiedad fue disgregándose entre sus herederos, hasta que en 1122, un bisnieto, el conde Suero Vermúdez, y su esposa, Enderquina, reunieron las porciones y donaron San Salvador a la poderosa orden francesa de Cluny, en Borgoña", afirma Calleja. Sin embargo, ello supuso la llegada de religiosos franceses, con otros manejos, que enfurecieron a la nobleza local, de modo que comenzaron las luchas entre aristôcratas por ese patrimonio.

El libro sobre San Salvador de Cornellana, en el que han colaborado otros seis historiadores, se cierra en 1536, cuando el conjunto quedó vinculado a la congregación benedictina de Valladolid por decisión papal, a petición del emperador Carlos I. En esa etapa se montó el claustro actual, y la fachada barroca en el siglo XVII.

La pendiente hacia la ruina de San Salvador llegó en el XIX. Primero, la Guerra de Independencia. Más adelante, con la célebre desamortización se subastaron las tierras y quedó abandonado. Aunque fue declarado Monumento Nacional a comienzos de la Segunda República, en 1931, y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993, el deterioro no se detuvo. De hecho, el monasterio está desde 2021 en la Lista Roja de la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra, que recoge los elementos en riesgo de desaparición.

Por fin, se intervino en las cubiertas y techumbre hace 10 años para evitar su colapso, con 1,3 millones de curos aportados por el Principado de Asturias. Ahora está en la segunda fase, financiada con casi dos millones por el Ministerio de Transportes, que finalizará en noviembre. La tercera será decidir qué uso se dará al monasterio y ejecutarlo. Sobre esto último están de acuerdo los agentes implicados. "Que San Salvador, junto a la parte destinada a cometidos religiosos, se convierta en establecimiento hostelero", dice el director general de Cultura y Patrimonio de Asturias. Pablo León. El alcalde, Sergio Hidalgo Alonso, coincide: "Por aquí pasan muchos peregrinos y Cornellana está en una situación estratégica entre el aeropuerto, la playa y Oviedo".

Se abre así un nuevo capítulo en la larga y cambiante historia del monasterio, la que comenzó cuando una joven infanta, hace mil años, quiso hacer a Dios "un obsequio propagado a la perpetuidad de los tiempos".



En EL PAÍS Viajes hemos preparado rutas exclusivas con las que disfrutar, en compañía de expertos de distintos ámbitos, de los rincones más espectaculares y sorprendentes del planeta. Si nos acompañas, recorreremos el mundo para descubrirlo con otros ojos.



## **COREA FLORECE**

**CON ULISES TINDÓN MANZANO** 

**SEMANA SANTA 2025** DEL 8-4-2025 AL 20-4-2025

En Corea del Sur tendremos la oportunidad de ver la gran ciudad, además de conocer la vida en un monasterio, la naturaleza y la parte más histórica de la civilización coreana.



## **AL NORTE DEL CÍRCULO** POLAR - SVALBARD **CON RAUL MARTÍN**

**SEMANA SANTA 2025** DEL 12-4-2025 AL 20-4-2025

Salvaje, intacta y exquisitamente hermosa. Svalbard atrae con una inmersión íntima en la naturaleza ártica.



## KENIA, DEL AMBOSELI AL MASÁI MARA **CON MARIANO LÓPEZ**

**SEMANA SANTA 2025** DEL 12-4-2025 AL 20-4-2025

Días intensos, atardeceres únicos, noches cargadas de estrellas: África. Pocas emociones en la vida son comparables a las que se sienten en los paraisos naturales de África.



MÁS INFORMACIÓN viajes.elpals.com/es-es

azulmarino EL PAÍS

42 CULTURA EL PAÍS. MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El artista de Misuri se sobrepone a sus demonios con 'South of here', un álbum de descarnada sinceridad. "La depresión es mucho más grande que sus oponentes", dice

# El soul de Nathaniel Rateliff, tormento y curación del alma

FERNANDO NEIRA

Madrid

Repantingado entre bambalinas en el festival MadCool, pocos minutos antes de enfrentarse a la audiencia madrileña. Nathaniel David Rateliff - hirsuto, bonachón, propenso a los achuchones- parece la viva estampa del sosiego. Pero la procesión, como tantas veces, va por dentro. Detrás de esa fachada de hombre amigable y sensible late un corazón propenso al tormento, seguramente porque arrastre una biografía rica en traumas y desvelos. Y esa colisión entre dulzura aparente y turbulencias internas acaba traduciéndose en su música. Aunque uno no se haya citado nunca con él, una escucha atenta de South of here, el reciente (y fantástico) cuarto album de Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, permite albergar la sensación de conocer a este tipo razonablemente bien.

Rateliff, paradigma (como se verá) de ser humano que se sobrepone a las adversidades, abrazó de 
adolescente la fe por la música 
para huir de una existencia nada 
alentadora. Con los años, y contra pronóstico, ha acabado convirtiéndose en la gran esperanza 
blanca de Stax, la mítica factoría 
discográfica de Memphis que sentó en los años sesenta las bases de 
la mejor música negra a partir del 
magisterio de Otis Redding, Sam 
& Dave o Carla y Rufus Thomas

Los lemas promocionales siguen honrando a este grandullón de Misurí como el gran guardián contemporáneo de las esencias del soul, pero los 11 cortes de su flamante nuevo elepé le muestran más ecléctico que nunca. Piensen



Nathaniel Rateliff, en un concierto en junio en la sala Kesselhaus de Berlin. FRANK HOENSCH

en un Van Morrison (o, aún mejor, Glen Hansard) contaminado por el espíritu de James Brown, de Springsteen y de todo el género americana. Y asómbrense más con el corte *David and Goliath*, un laberinto melódico en torno al piano que a nadic extrañaría escuchar en la voz de Rick Davies, de Supertramp.

¿Ecos del pop progresivo británico en la garganta del hombre que heredó los vinilos de Muddy Waters o Led Zeppelin de la colección paterna? A Rateliff no parece hacerle especial gracia el diagnóstico. "Es curioso, porque sobre esa canción también me han dicho que muestra influencias de Paul McCartney o, más en concreto todavía, de Harry Nilsson. Y no me convence ninguna de las opciones. Es, simplemente un tema que compuse yo, Nathaniel.

Puede que en ese énfasis a la hora de reivindicar la plena paternidad influya el carácter determinante que esta metáfora sobre David y Goliat adquiere no ya en el conjunto del álbum, sino para definir el momento vital por el que transita ahora este caballero de 45 años. "Hablo sobre todas las ocasiones en que me siento pequeno, muy pequeño, y habitante de un mundo equivocado", aclara. "Ese David de la canción soy yo. Y Goliat alude a la depresión, que siempre es muchísimo más grande que sus oponentes. Cualquiera

El músico perdió a su padre a los 14 años y sufrió abusos por parte de un tío

En 2017 fundó un colectivo sin ánimo de lucro para luchar por la justicia social

que la haya sufrido sabe que las cosas pueden volverse gigantescas en el interior de tu cabeza...".

Nathaniel David conoció el acoso escolar por parte de quienes se burlaban de sus humuldi-

simos orígenes en Denver, donde llegó de niño desde su San Luis natal. Hijo de carpintero y dependienta en una tienda de pollos asados, perdió la fe religiosa de sus progenitores tras sufrir abusos por parte de un tío. Se quedó huérfano con 14 años cuando su padre falleció en un accidente de tráfico. No asistió a la Universidad: durante años se ganó la vida como camionero, con infinitos viajes nocturnos que al menos le sirvieron para descubrir miles de canciones en las radios locales. Y. sí, cayó en la trampa del alcohol.

"Mis problemas con la salud mental provienen de entonces", se sincera. "La lucha contra esos fantasmas comenzó mientras tenía 20 o 30 años, solo que ahora ya he conseguido no beber ni depender de ninguna medicación. Y eso hace que los problemas de la vida los perciba de una manera

más tangible".

En 2017 fundó The Marigold Project, una organización sin ánimo de lucro para luchar por la justicia social, y vive con pasión el decisivo proceso electoral de su país. Tras haber hecho campaña en 2016 y 2020 por Bernie Sanders, cree que ahora ha llegado el momento de, al menos, evitar a toda costa cualquier retroceso, y combatir la represión policial. "En mi pais aun se dan episodios de personas negras asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Mientras sigan sucediendo cosas así, no podemos argumentar que el país está cambiando. Y yo, como hombre blanco, necesito que ese cambio se produzca".

—En 2018 perdió a su gran amigo y casi hermano Richard Swift, otro músico atribulado cuyo recuerdo vuelve con Get used to the night. A usted, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Y Nathaniel David Rateliff, vulnerable y desconcertado por un momento, tarda unos segundos antes de resumir:

Me agradaría que se acordaran de mí como un buen hombre, un tío que procuró hacer cosas buenas. Pero lo mejor... sería que me recuerden como un gran cantante y compositor.

Rock 'Wild God'

## Nick Cave regresa triunfal del infierno

CARLOS MARCOS

Wild God se abre con Song Of The Lake, un tema que traza el camino por el que quiere llevar Nick Cave al oyente, que es la vereda por la que él transita en este momento: no existe alivio para el mal que le ha azotado, solo convivir con él. El dolor no desaparece, pero la angustia si. "Porque o hay remedio o no lo hay. [ Y si no hay ninguno, no importa. no importa. / No importa, no importa...". Hasta 20 veces implora el australiano "never mind" en este tema, porque solo desde esa posición es posible seguir adelante

tras las sacudidas que le ha dado la vida: el fallecimiento de dos de sus hijos (con 15 y 30 años) en siete años, de 2015 a 2022.

No es un álbum alegre Wild God (publicado el viernes), que firma como Nick Cave and the Bad Seeds; sí es un disco optimista, vitalista, la vuelta a la vida de un hombre que ha deambulado entre tinieblas los últimos tiempos. Cave ha vuelto del infierno, y de forma triunfal.

Los Bad Seeds firmaban en el anterior álbum, *Ghosteen*, pero apenas se les sentía ya que Cave y su inseparable compinche en los últimos años, Warren Ellis, lo aca-

pararon casi todo. En Wild God se nota la presencia de las Malas Semillas en la tensión con la que sostienen las canciones, en ese estar a la espalda del líder por si este reeae al intentar salir de la aflicción. Importantisimos también los coros, de voces abundantes, realzando siempre las canciones, algunas por lo fantasmal (Frogs) y otras espiritualmente (Songs of The Lake o Wild God). Un coro en muchas ocasiones purificador, de iglesia, porque existe una atmósfera gospeliana que se filtra por buena parte del álbum.

En la mayoría del disco, Cave habla con esa figura mistica a la que se ha entregado para aliviar el tormento y en este sentido se supera en su capacidad narrativa. Joy, la canción más larga (6,13) de un álbum con la duración de antes (44 minutos), comienza como uno se imagina que se levanta muchos días el australiano: "Me desperté esta mañana con la tristeza sobrevolando mi cabeza. / Sentí como si alguien de mi familia estuviera muerto. / Y salté como un conejo y caí de rodillas. / Llamé a todos para decirles: Tened piedad de mí, por favor, tened piedad de mí". Es el perfecto ejemplo del estilo del album: una plegaria cantada como una conversación en la que surge un coro que proyecta la composición a una dimensión diferente, como una canción dentro de otra.

No hay ningun tema que baje el gran nivel general. Ahí está O Wow O Wow (How Wonderful She Is), otra balada optimista sobre la muerte dedicada a Anita Lane (una de las primeras Bad Seeds y expareja de Cave, que murió en 2021 con 61 años) y en la que empasta perfectamente con un autotune (¿o es un vocoder?). Hasta estas cosas sabe gestionar Cave.

Lo sensacional de Wild God es que la superación del dolor se desarrolla con unas melodías accesibles y bonitas. Algunas se pueden considerar entre lo más comercial (si este término encaja con Cave) de su carrera. La parte final de la espeluznante Conversion, por ejemplo, puede corearse a pleno pulmón en los pabellones que acogerán su nueva gira.

Y como colofón a este maravilloso disco de exaltación y resistencia, Wild God se cierra con As the Water Cover the Sea, un bello gospel de dos minutos al que solo le falta terminar con un amén. CAFÉ PEREC / ENRIQUE VILA-MATAS

## Levantar la vista

eyendo las memorias del gran fabulador Werner Herzog, aparece de pronto nombrado su amigo Errol Morris, el mismo que en 1978 se revelara como gran documentalista con su primera película, Gates of Heaven, una de las diez mejores de todos los tiempos, según Roger Ebert, el mítico crítico. Del artista amigo nos cuenta Herzog que de joven no terminaba nada de lo que empezaba, hasta que se produjo el milagro de ese documental sobre el negocio de los cementerios de mascotas, ese film tan conmovedor sobre el vacío emocional, la distorsión de los sentimientos y el capitalismo tardio.

Levanto la vista de Cada uno por su lado y Dios contra todos, las memorias de Herzog. Es increíble, me digo, pero esta mañana Errol Morris está por todas partes. La radio, los periódicos, hablan de Separated, el documental que acaba de presentar en el Festival Internacional de Cine de Venecia

Me acuerdo de que, un día, recomendé a un novelista portugués porque su lectura exigía levantar de vez en cuando la vista para poder pensar lo leído. Y casi instintivamente, como secuestrado por la matinal aparición masiva de Errol Morris, sigo con la vista levantada de las memorias y pienso en la innovadora obra de Morris como documentalista, obra que sigo desde siempre, quizás porque co-

rre paralela en cierto modo al universo Herzog. He seguido con especial interés tanto sus años más heroicos, aquellos en los que plantó cara a los intransigentes partidarios de la ley del cinema verité en los documentales, como los grandes momentos en los que los métodos de Morris empezaron a ser adoptados por las generaciones más jóvenes de cineastas. Entre lo adoptado: el uso de la "recreación" de escenas ligadas al tema investigado y que es lugar común en muchos documentales de nuestro tiempo.

Donde desconcierta todavía Errol Morris es en la sutilísima actitud que adopta en documentales que son interrogatorios, como el que le hiciera a Steven Bannon, por ejemplo, en El ideólogo de Trump. Ahí, sin fricciones ni contradecir al entrevistado que se engaña creyéndose el rey del mambo, va descubriendo, con una perfecta estrategia de desapego, la estructura de la verdad, que en el caso de Bannon remite al más ancestral de los horrores: ver lo que fabrica por si sola una mente sin escrúpulos.

Por todo esto, uno supone que en Separated habrá quedado de nuevo al descubierto la estructura de la verdad, en esta ocasión la de las crueles y canallescas políticas fronterizas del Gobierno de Estados Unidos en la última década, muy especialmente la de la bárbara Administración de Trump, que no tuvo problemas



Errol Morris, en el rodaje de su serie Wormwood.

Tal vez no haya nada más terrorífico que leer la mente rasa y nazi de un criminal descerebrado en separar a miles de padres migrantes de sus hijos, mientras los procesaba penalmente, enviando a los menores a un kafkiano Departamento de Salud y Servicios Humanos. Tal vez no haya nada más terrorífico que leer la mente rasa y nazi de un criminal descerebrado. Pero, como dice Herzog—he bajado la vista, he regresado a sus memorias—, ¿qué sería de un océano sin un monstruo acechando en la oscuridad?



44 COMUNICACIÓN EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La SER comienza la temporada lejos del "ruido político"

Montserrat Domínguez y Àngels Barceló presentan las novedades en 'Hoy por hoy'

#### HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ Madrid

"Tenemos que seguir haciendo algo extraordinario cada día, que la gente encuentre información de calidad, contrastada, buen análisis", defendió ayer Montserrat Dominguez en la presentación de la nueva temporada de la SER, realizada ayer durante la emisión de Hoy por hoy. La directora de contenidos de la cadena estableció como uno de los objetivos que el "ruido político" no afecte a la radio: "No dejemos que nos arrastren a sus batallas inútiles, porque están jugando con fuego".

Angels Barceló, que comienza su sexto año al frente de Hoy por hoy, se trasladó de forma momentánea a la terraza de la SER durante la edición de su programa para abordar la presentación de la temporada de la emisora líder de la radio española, tras cerrar hace unos meses el mejor curso en número de oyentes de los últimos ocho años.

Una de las grandes novedades del programa será la sección de Bob Pop, que dará un vueleo completo. Dejarán atrás las listas para pasar a *Cuenta con Bob*, un consultorio en el que el escritor atenderá las dudas y preguntas de la audiencia.

El director de Hora 14, Javier Casal, avanzó que los redactores del programa informativo contarán en video todo aquello que no les dé tiempo a explicar durante la emisión en directo, y que su



Parte del equipo de la Cadena SER, ayer. JORGE PARÍS (CADENA SER)

trabajo podrá verse en las redes sociales y la web de Cadena SER. "Queremos añadir una interpretación rápida de lo que está pasando. Pasan muchas cosas, pero a veces necesitamos echar un poco el freno y hacer un primer análisis de urgencia", comentó Casal.

Durante las tardes, La ventana buscará esta temporada poner el foco en los adolescentes y, por tanto, prestar especial atención a un segmento de población de entre 10 y 19 años que supera los 4 millones de habitantes en España, como ha apuntado el director y la voz del programa, Carles Francino: "Tienen problemáticas y complejidades que seguramente el resto no entendemos. Vamos a escucharlos, mirarlos y decodificarlos". Durante cada emisión, además, se escuchará en *La Ventana* una receta de un oyente que dure menos de un munuto.

Inma Carretero, actual redactora jefa de la sección de Nacional de El. PAÍS, regresa a la radio, a la mesa de análisis de Hora 25, con Aimar Bretos. También estarán presentes Eugenia Rodríguez Palop, Isabel Vega y Alán Barroso. Bretos ha adelantado el estreno de Asistolia. La muerte desde dentro, un nuevo podcast que estará centrado en la muerte, en el que la Cadena SER explicará diferentes asun-

'La ventana', con Carles Francino, buscará poner el foco en los adolescentes

El equipo de deportes afrontará la nueva Champions y el Mundial de clubes tos: cómo se hace una autopsia, cómo se realiza un embalsamamiento o en qué consiste el día a día de los cuidados paliativos.

Además, Javier Ruiz continuará explicando en Hora 25 de los Negocios todas las novedades que surjan dentro de la economía sin alarmismos. "Este año vamos a traer noticias que no son el apocalipsis", resaltó el periodista.

#### 35 años de 'El Larguero'

La temporada del equipo de deportes de la Cadena SER, según explicó Manu Carreño, responsable de El Larguero, espacio que este mes cumple 35 años en antena, estará marcada por el nuevo funcionamiento de la Liga de Campeones y por una agenda futbolistica especialmente apretada. La razón es la llegada del primer Mundial de Clubes, que se celebrará en verano en Estados Unidos y en el que participarán equipos como el Real Madrid, el Manchester United y el F. C. Barcelona.

Por su parte, Mara Torres anunció que en las noches de esta nueva temporada, además de con palabras, su programa El faro se realizará también con refranes: los oyentes podrán contar en qué momento concreto de sus vidas los utilizaron. Y la programación del fin de semana seguirá ocupada por Javier del Pino (A vivir), Dani Garrido e Iturralde García (Carrusel Deportivo) y Aida Bao (Informativos fin de semana).

Sastre y Maldonado, Juan Carlos Ortega y Carolina Iglesias scrán los responsables de los programas de humor en la SER. Iglesias estrenará Ni tan bien la semana que viene, en la madrugada del viernes al sábado. Andreu Buenafuente y Berto Romero comenzarán la duodécima temporada de Nadie sabe nada. El informativo paródico Hora Veintipico regresará de nuevo con Héctor De Miguel al frente y Raúl Pérez volverá con A las bravas.

## Antena 3 supera por centésimas a La 1 en las audiencias de agosto

La cadena pública cede pese al éxito de emisión de los Juegos Olímpicos y Telecinco marca su mínimo histórico

#### H. L. M Madrid

Un empate virtual entre Antena 3 y La 1 es el resultado del ránking de audiencias mensuales de agosto. Ahora bien, la cadena de Atresmedia, con 11,118% de cuota de pantalla, supera por centésimas en la última jornada del mes a la cadena pública, con 11,089% de cuota, logrando ambas, gracias al redondeo, un II,1%. De esta forma, el canal privado impide que La 1 lidere las audiencias por tercer mes consecutivo, aupada este verano por la emisión de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, y recupera su habitual liderazgo. Ha logrado recortar más de 5 puntos a la cadena pública desde que terminase la cita deportiva de París, del 15,6% que tenía La 1 el 11 de agosto a lograr unas centésimas más que ella el día 31.

El deporte olímpico en La 1 domina la lista de los 25 programas más vistos del mes. Solo la edición vespertina de Antena 3 Noticias, líder en la categoria de programas informativos, ocupa tres de esas posiciones. Otra clave del liderazgo de Antena 3 han sido los sólidos datos de espacios diarios como la serie Sueños de libertad, y sus incombustibles concursos La ruleta de la suerte, con cifras astronómicas, por encima del 20%, y Pasapalabra.

En el otro lado de la balanza, Telecinco sigue en caída libre a pesar de haber adelantado a agosto varios de sus estrenos de la temporada. Cae a su mínimo histórico, con un 8.6% de share, tras el fracaso de dos de sus grandes apuestas, que ya están en emisión: el vespertino El diario de Jorge y Babylon Show, el espacio de Carlos Latre que competirá en el access prime time con el imbatible El hormiguero (que ha logrado el liderazgo de su relevante franja durante varios días de la semana pasada a pesar de emitir reposiciones) y con el comentado estreno del programa que concucirá David Broncano en La i, que llegará a las pantallas el 9 de septiembre.

Uno de los objetivos de Mediaset para esta complicada temporada televisiva es el de lograr que su cadena secundaria, Cuatro, supere en audiencias a La Sexta, algo que no ocurre desde hace años. En agosto, ambas han obtenido resultados muy igualados. La Sexta ha logrado un 5,4% de cuota, Cuatro ha marcado un 5,2%. El recorte de distancias es muy llamativo ya que, por lo general, hay más de un punto de diferencia a favor del canal de Atresmedía.

Las tres cadenas principales han caído en audiencias con respecto a julio, de lo que se han beneficiado otros canales como Cuatro y La 2, así como las cadenas de TDT. FDF, del grupo Mediaset, es la TDT líder del mes, con un 2.8 % de share. En cuanto a las cadenas autonómicas, TVG experimenta una fuerte subida, sumando 0,8 décimas hasta un 8,7%. El regreso del fútbol a su parrilla le ha dado alegrías y el apoyo de sus espectadores al concurso Atrápame se podes ha ayudado al crecimiento. La cadena gallega ha quedado en tercera posición entre las regionales, solo por debajo de TV3 (12,9%) y Aragón TV (10,4%).

GENTE 45

El paparazi Joan Lladó, que lleva 15 años fotografiando famosos en Mallorca, habla de su trabajo mientras espera para retratar a Chris Hemsworth y Pharrell Williams

# Prismáticos, rastreos y mucha carretera

LUCÍA BOHÓRQUEZ Palma

Son las doce del mediodía del lunes 26 de agosto y no hay una sola nube en el cielo azul de Cala Sa Nau. En el extremo de un acantilado de piedras irregulares, el fotógrafo Joan Lladó observa discretamente a un grupo desplegado sobre el otro extremo de las rocas. Llevan gorros, botellines de agua y walkie-talkies. Algunos revolotean alrededor de una enorme pantalla, otros están concentrados en lo que ocurre varios metros más abajo, en la pared vertical del acantilado, donde un hombre escala desde el agua sujeto por un arnés, también bajo la atenta mirada de varias personas que vigilan a bordo de tres embarcaciones. Por el camino pasean algunos bañistas que intentan seguir la senda hacia otra cala cercana bordeando la costa mallorquina y aprovechan para curiosear la escena. "Vengo cada día a hacer psicobloc [escalada en piedra desde el agua] a esta zona y hoy me han quitado el sitio. Están rodando un documental o algo así", comenta un joven. Después de 20 minutos al sol, Lladó baja del extremo del acantilado en silencio. Me hace un gesto para que no hable y caminamos varios minutos hasta llegar de vuelta a la playa. "No está aquí, parece que lo están probando todo antes de rodar".

Joan Lladó trabaja de paparazi, aunque él rehûye del término por las connotaciones negativas que cree que tiene la palabra. Prefiere definirse como "un fotógrafo de prensa centrado en retratar a personajes famosos". Trabaja con las agencias Gtres y Splash News, española la primera e internacional la segunda. que a su vez nutren de fotografías a decenas de periódicos, revistas y webs de todo el mundo que se hacen eco de las instantáneas de celebrities que día sí día también aterrizan en Mallorca. Algunos desembarcan con una maquinaria de publicidad a cuestas y otros de forma más discreta, como es el caso de la estrella ausente de Cala Sa Nau. Lladó recibió un soplo sobre la presencia del actor australiano Chris Hemsworth en la isla para rodar un capítulo de la segunda temporada de la serie documental Sin Limites, que protagoniza en Disney+. Sin embargo, por el momento no hay rastro en la zona del protagonista de Thor o Extraction.

La mañana pinta poco prometedora, hasta que un contacto avisa al paparazi de que el artista Pharrell Williams tiene previsto desembarcar del yate en el que ha pasado la noche en el puerto de Andratx para poner rumbo al



Tom Cruise, fotografiado en la playa de Formentor. JOAN LLADÓ

aeropuerto. El momento de bajar del barco puede ser una buena ocasión para fotografiarlo. No ha habido retrato de Hemsworth, pero puede haber reportaje de Williams.

No obstante. Lladó tiene un regusto amargo porque pensaba que el actor ya estaría rodando en Mallorca. El sábado 24, se pasó por la zona, a 60 kilómetros de Palma, para observar los lugares en los que podría organizarse el rodaje y la localización desde la que hacer las fotografías. "La gente se piensa que esto es venir, hacer un clic y ya. Casi siempre el trabajo requiere de mucha preparación previa, de mirar los sitios con antelación, indagar sin llamar la atención y muchas horas de espera para conseguir la foto".

Así ha conseguido retratar en los últimos años al propietario de Amazon, Jeff Bezos, estrenando su nuevo yate en Mallorca junto a su pareja Lauren Sanchez; al actor Tom Cruise bañándose en la playa de Formentor tras buscar

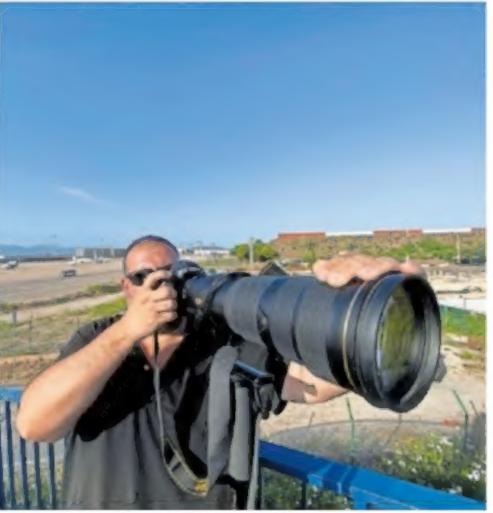

El paparazi Joan Lladó, en agosto en Mallorca. LUCÍA BOHÓRQUEZ

localizaciones para una película junto al director Alejandro González Iñárritu; o al hombre más rico de China, el propietario del conglomerado empresarial Alibaba, Jack Ma, después de llevar meses desaparecido y sin una sola imagen pública. Fotografías que aparecieron en prensa de todo el mundo. En las últimas 24 horas, Lladó ha seguido a través de varias aplicaciones de aviación los vuelos privados que han despegado desde Bucarest, donde Hemsworth tocó la batería durante el concierto que Ed Sheeran ofreció el sábado. Y una aplicación da la clave de un avión privado que ha partido de la capital rumana y sobrevuela Cerdeña con rumbo a Palma. "Tiene que ser ese, al 95%", asegura.

#### Caida de precios

Lladó hace lo mismo varias veces por semana desde hace 15 años. desde que un día le enviaron del periódico local Ultima Hora a cubrir una boda en la que el tenista Roger Federer era uno de los invitados. "Un compañero del periódico me dijo que tenía un amigo que trabajaba en la agencia Teleobjetivo, propiedad del periodista Antonio Montero, y que las fotos igual le interesaban. Y les gustaron y así empecé", cuenta, mientras admite que el panorama en la prensa del corazón ha cambiado bastante desde entonces. Los precios que se pagan por este tipo de trabajos han caído mucho en los últimos años y con la irrupción de las redes sociales todo ha dado un giro, porque ahora es el personaje quien decide cuándo, cómo y hasta dónde ofrece su información. En otras ocasiones son precisamente esas publicaciones las que sirven para poner sobre la pista de un famoso a los fotógrafos.

El avión aterriza y nos situamos en uno de los extremos del vallado del aeropuerto. Con unos prismáticos comprueba que Hemsworth está bajando del avión. Para entonces, Lladó ha hecho las fotografías agazapado entre dos vehículos sin ser visto y ha vuelto a ponerse en marcha para seguir a la comitiva. Seguir a esta comitiva es pan comido, dice, si lo comparas con la seguridad con la que cuentan personajes como Michelle Obama, a la que más le ha costado fotografiar. Otro de los momentos más complicados, detalla, fue descubrir dónde se alojaban Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin durante los meses que se prolongó el juicio por el caso Nóos y que no logró averiguar hasta el último día, cuando ya no tenía relevancia.

Ya son más de las cinco de la tarde, el grupo sigue dentro del hotel y las esperanzas de que el rodaje se desarrolle durante la tarde son escasas. Una hora más tarde parece descartado que algo se vaya a poner en marcha, así que Lladó pone rumbo a Palma con la idea de regresar a los acantilados a primera hora de la mañana siguiente. Y eso bace.

#### Crucigrama / Tarkus

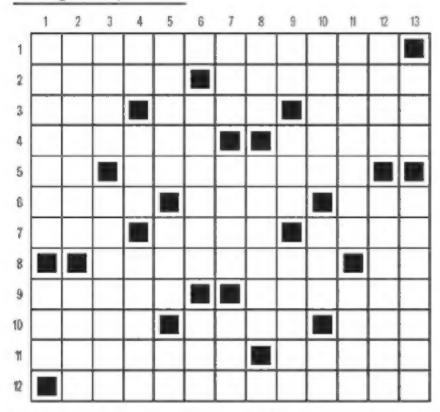

Horizontales: 1. Conlleva la compra de material escolar y el regreso a las clases (tres palabras) / 2. Bebé de mariposa, que se mueve como un tanque. Limpia / 3. Al Tomás anglosajón lo abrevian así. Barrera vegetal. A eso llama el almuédano / 4. Goethe escribió en él. Lo dan los padres a sus hijos el primer día de curso / 5. Es difícil darlo de pecho. Lo son la sobrasada y al paté / 6. Convertida en vino por Jesús. Para ondular el pelo. Puesta órbita por la URSS / 7. ¡No te escondas! Cada palo aguante la suya. Lo sufre el adicto / 8. Igual que Júpiter iracundo. En plena adolescencia / 9. Elaborarán. No ve tres en un burro, el pobre / 10. Se baten para volar. Comparativo, Prefijo de abuelo / 11. Agarres, Insinúa el golpe / 12. Privados de sus líderes.

Verticales: 1. Respaldadas en las urnas. Tienes / 2. La médica del aparato urinario. Peligroso desprendimiento para la salud (?) / 3. Comarca y río coruñés. Agravio / 4. En noticias de Leontxo Garcia. Imita un beso. Iguales alturas, las... / 5. Valoran o restringen. Ennoblece el apellido alemán. Tecnecio / 6. Metida en carnes, Ingresen. Confluye con el Esla / 7. Ese Empordà no es el Baix. Donde da clase el profesor. Memoria para guardar datos e información / 8. ¡Qué galimatías! Vale por dos negras (en el pentagrama). Cierra definitivamente / 9. Centimetro. Principio de alopecia. Perseverante / 10. Se niega en redondo, se... La Ryan de Algo para recordar. Márgones de maniobra / 11. Marcado tono poético. El san Antonio patrono de los animales / 12. Queso de bola holandés. Incito a algo / 13. Se mueve con el hulo hoop. Van de Alaska a México.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Mentiroso. Rap / 2. Alarde, Octeto / 3. Hiclases. Azul / 4. Odesa. Llenase / S. Mi. Clavar. Doo / G. Arca. Piyama / 7. Armaba. Usan / 8. TDT. Acorte. Pi / Resbrir RSTUV / 10. Obra. Batelero / 11. Cerril. Epicas / 12. Oro. Retrasara.

Verticales: 1. Mahoma. Trocó / 2. Elidir. Deber / 3. Nace. Catarro / 4. Triscar. Bar / 5. Ideal. Mar. Ir / 6. Res. Apsoible / 7. O. El vibora, T / 8. Soslayar, Ter / 9. Oc. Era, Trepa / 10. Tan. Muestis / 11. Rezadas, Teca / 12. Atusó, Apurar / 13. Poleo, Nivosa.

#### Ajedrez / Leontxo García



#### Posición tras 25... A×g4.

#### El español Demchenko, plata sub 8

Blancas: T. Demobenko (1769, España), Negras: L. Vaglioi (1.565, Rumania). Defensa Escandinava (BO1). Europeo sub B (8\* ronda). Praga (República Checa), 30-8-2024.

Dos meses después de arrasar el Campeonato de España sub 8 con 9 puntos de nueve. Timoféi Demohenko, español de origen ruso, residente en Oviedo, es subcampeón de Europa tras perder en la última ronda cuando luchaba por el oro. Esta partida es impresionante para esa edad: 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Cc3 Da5 4 d4 o6 5 Ac4 Ct6 6 Ct3 At5 7 Ad2 e6 8 De2 Cbd7 9 0-0 Dc7 10 Tfe1 Ad6 11 a3 0-0-0 12 b4 Cb6 (novedad) **13 Ab3 Cbd5 14 C×d5 e×d5** (las blancas han salido de la apertura sin ventaja alguna; incluso están algo peor, por la menor actividad y armonía de sus piezas; pero-Demchenko mantendrá la serenidad...) 15 c4 The8

16 Dt1 Ce4 17 h3 Ah2+1 18 Rth1 (si 18 C×h2?? C×d2, y la dama blanca no tiene casillas) 18... Ag3 19 Ac3 dxc4 20 Axc4 Af4 (especula con un eventual Cg3+, tras tomar en e3) 21 Rg1 g5?! (es lógico que Vasiloi mantenga su ataque en el flanco de rey, pero esto acelera el contraataque de Demohenko en el ala opuesta; eso se podía evitar con 21... Axe3 22 Txe3 Cd6, y se mantendría un tenso equilibrio) 22 b5! c5?! (vuelve a facilitar el ataque blanco; tras 22... Axe3 23 Txe3 g4 24 h×g4 A×g4 25 Ce5 Cd2 28 Dc1 C=c4 27 D=c4 Ae6 28 Dc1 T×d4 29 b×c6 Rb8, habr/a clara ventaja blanca, pero con más recursos defensivos que en la partida) 23 d×c5 A×e3 24 T×e3 g4 25 h=g4 A=g4 (diagrama) 26 b6l (un golpe tremendo, que abre líneas letales contra el rey negro) 26... axb6 27 cxb6 Dxb6 28 Tb3?! (era mucho más fuerte 28 Axf7!, especulando con Do4+) 28... Df6 29 Tab1 A×f3? (aun se podía souantar con 29... Co5 30 Tb6 Df5) 30 T×f3 Dd4 31 Do1 Cc5 32 Txf7 Te4 33 Tbxb7 Dd1+ 34 Aff!, y Vasiloi se rindió ante el mate en c7.

#### Sudoku

© CONCEPTIS PUZZLES.

| 4 |   |   |   |   |   | 7 |   | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | 7 |   |   |   |   |   | 5 |
|   | 9 |   |   |   | 3 |   |   |   |
| 9 |   |   | 3 | 5 |   |   |   |   |
| 9 | 7 |   |   | 1 |   |   | 9 | 6 |
|   |   |   |   | 6 | 4 |   |   | 6 |
|   |   |   | 5 |   |   |   | 4 |   |
| 1 |   |   |   |   |   | 3 |   | 7 |
| 2 |   | 6 |   |   |   |   |   | 8 |

FÁCIL. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cilra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### Solución al anterior

| 1 | 6 | 7 | 5 | B | 9 | 3 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

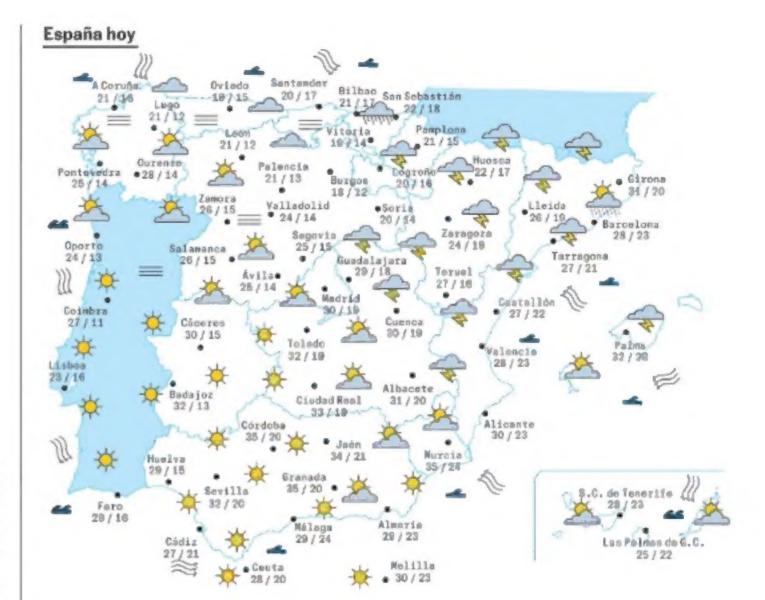

#### Aguaceros tormentosos muy irregulares en el noreste peninsular

Persiste la inestabilidad atmosférica afectando al noreste de la Península, debido a la presencia de aire frío en altura. Potente anticición situado sobre Azores. Hoy tendremos abundante nubosidad con aquaceros, ocasionalmente tormentosos irregulares en intensidad y distribución, localmente fuertes en Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, sistema Ibérico, Pirineo y Baleares. Algunos aguaceros tormentosos por la tarde en el este del sistema Central y noreste de La Mancha. Nuboso en el norte de Galicia, Canarias, con precipitaciones en el Cantábrico. Poco nuboso en Extremadura, ceste y sur de Andalucía y surceste de La Mancha. Descenso término generalizado, J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA REG | ULAR BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|----------|------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA  | YALENCIA   |
| MAÑANA |            |        |        |        |          |            |
| TARDE  |            |        |        |        |          |            |
| MOCHE  |            |        |        |        |          |            |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAG | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXINA              | 28        | 21     | 30     | 29     | 32      | 28       |
| PRONEDIO<br>MÁXIMAS | 25,7      | 24,8   | 28,5   | 28,5   | 33,6    | 29       |
| MÎNIMA              | 23        | 17     | 19     | 24     | 20      | 23       |
| PROMEDIO<br>MÉNTMAS | 18,2      | 14,3   | 17,1   | 10,5   | 18,6    | 19,8     |

#### Aqua embalsada (%)

|                     | OUERD | TAJO | GUADIANA | GUADALO. | SEGURA | JÚCAR | EBRO |
|---------------------|-------|------|----------|----------|--------|-------|------|
| ESTE<br>AÑO         | 69,4  | 61,3 | 41,4     | 33,6     | 17,6   | 42,8  | 53,3 |
| MEDIA<br>LO<br>AÑOS | 55,5  | 47,7 | 45,8     | 42,5     | 34,4   | 40,2  | 57,2 |

#### Concentración de CO.

| 422,35      | 421,36              | 419,27         | 396,42          | 350                               |
|-------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| ÚLTIMA      | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL.<br>SEGURO                  |
| - Concontia | cion de ooi         |                | and the land    | nute (Subset) die 10 terming sone |

Fuerces: NCAA-ESRI, / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Coológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Modrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia). elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del lunes:

15 16 34 35 38 39 C26 R0 JOKER 9970144

#### BONG LOTO

Combinación ganadora del lunes:

5 7 22 38 C33 R1

**CUPÓN DE LA ONCE** 72486 SERIE 010

TRÍPLEX DE LA ONCE 195

#### SUPER ONCE

detection to sense d

Combinación ganadora del lunes:

2 3 5 9 11 16 19 21 22 27 29 32 45 51 53 56 61 78 79 85

TELEVISIÓN EL PAÍS, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### EN ANTENA / PALOMA RANDO

## Series y cine: otra vez la misma controversia

as grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana y las grandes polémicas de ayer seguirán envolviendo periódicos un día tras otro. Me acuerdo a menudo de un lema que se puede leer en pancartas en las manifestaciones feministas desde hace décadas: "No puedo creer que todavía esté protestando por esta mierda". Por ejemplo, cuando vuelven a la carga las polémicas entre el cine y la televisión. ¿De verdad seguimos a vueltas con lo mismo? Me temo que sí.

En el Festival de Venecia, ese estupendo director de cine llamado Alfonso Cuarón ha presentado Observada (Apple TV+), su miniserie protagonizada por esa actriz mayúscula que es Cate Blanchett. Allí ha declarado: "No sé filmar para televisión. Y probablemente, a estas alturas, es demasiado tarde para aprender. Así que nunca hubo una conversación sobre cómo realizar algo distinto. Lo hicimos como un filme". Me pregunto qué ocurriría si un director de televisión, en el estreno de su primera película, confesara: "No sé rodar cine, así que lo he hecho como un episodio de una serie". También me pregunto si Cuarón podría haber dirigido episodios de series tan diferentes y tan exigentes como Roma, Deadwood, Los Soprano, Boardwalk Empire, Sexo en Nueva York, Juego de tronos y The Pacific, con las necesidades de la televisión -incluso la muy cara y prestigiosa-, tal y como hizo Tim

Por supuesto, Cuarón no es el primero en investir a la tele de las propiedades mágicas del cine con la intención de dignificarla, esto ya es un meme. Como si la tele las necesitara. Oigo "Mi serie es una película de equis horas" y pongo los ojos en blanco. ¡Y lo siguen diciendo! Quizá lo hacen con la intención de, par-

tiendo de sus prejuicios, evitar la idea de que se han apeado de su pedestal artístico al audiovisual pedestre. Como si no hubiera malas películas. Como si no hubiera



Alfonso Cuarón.

series de fórmula fabulosas. En este excusatio non petita cayeron incluso los creadores de Juego de tronos, que dijeron que su serie era una película de 73 horas, agárrense. Ya podían aprender todos de Bergman, fanático sin complejos de la tele, que declaró: "La televisión es, simplemente, la cosa más asombrosa. Te abre el mundo entero". Una de sus series preferidas era

Sexo en Nueva York y le encantaba Samantha, algo que me reconcilia con el mundo. Que no lo resuciten para hacerle elegir entre Cuarón o Tim Van Patten.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. m 10,40 Mañaneros, (16), 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunea (Verano). ■ 15.00 Telediario. u 15.45 Informativo territorial. 16.00 El tiempo TVE. n 16.05 Vuelta a España. 'Etapa 16, Luanco-Lagos de Covadonga'. 17.30 Salón de té La Moderna, Matilde sospechará de Clarita por hablar de su madre de una manera peculiar. Miguel y Trini se despedirán de La Moderna para casarse (falsamente). (12). 18.30 El Cazador Stars. 19.30 El cazador. 20.30 Agui la Tierra. 21.00 Telediario 2. m 21.55 4 estrellas, 'El nuevo sargento'. Silvia. sobrepasada, deja el hotel en manos de Marta, que no se toma demasiado en serio el cargo. (12). 22.50 Cine, La familia Beller . La familia Beller es eordomuda, a excepción de la joven Paula, quien se ha convertido en un vinculo fundamental entre el mundo exterior y su familia. 0.25 HIT. Caperucita Roja', Christian revela al

grupo que de niño sufrió

debe denunciarlo. (12).

abusos y HIT insiste on que

1,28 HIT, 'Los exámenes'.

## La 2

6.00 Arqueomanía. » 6.30 Inglés online TVE. 7.25 Zoom Tendencias. 7.40 ;Por fin es lunes!. 'Mi empresa es mi trampolin'. (12). 8.10 Portugal, Una tierra salvaje. n 9.00 Una matemática viene a verte. 9.25 Seguridad vital. . 9.55 Escala humana. . 10.25 Arqueomanía. 10.55 Paris, el misterio del palacio. 11.50 Al filo de lo imposible. n 12.15 Ruralitas. m 12.40 Vuelta a España. » 16.05 Saber y ganar. m 16.50 El año salvaje en África. (7). 17.38 Animales con cámaras, (12). 18.30 Los últimos dinosaurios con David Attenborough. (7). 19.25 Grantchester. u 20.55 Ln 2 Express. a 21.00 Diario de un nómada. (7). 21.30 Cifras y letras. a 22.00 El Comisario Montalbane. Las alas de la esfinge'. El cuerpo desnudo de una chica ioven aparece en la playa con un disparo en la cara. La chica lleva un tatuaje en su hombro, una mariposa. (16). 23.50 Documentos TV. 'La epidemia silencionsa' 0.55 Documental. 'Antonio Vega. Tu voz

#### Antena 3

6.00 VentaPrime. # 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Presenta Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suorte. s. s 15.30 Deportes. a 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libortad. La culpa ha hecho algo de mella en Jesús, que parece querer dejar de drogar a Begoña. Begoña revela a Julia sua intenciones de fuga y le pide que guarde el secreto. 17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Noticias. m 21.30 Deportes, a 21.35 La previsión de las 9. m 21.45 El hormiguera. Leo Harlem', El cómico Leo Harlem visita el programa presentado por Pablo Motos para hablar de los dos espectáculos en los que trabaja ahora: la gira de 'Deja que te cuente' y el show coral 'Mentes peligrosas'. (7). 22.45 Hermanos. Akif no para de hacer todo tipo de planes y lleva a Nebahat a divertirse juntos, yn que piensa que va a morir dentro de poco. Sarp pretende que Oguican y Omer se peleen en el colegio y hace cualquier cosa para que discutan. 2.15 The Game Show.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. m 7.30 ;Toma salami!. 8.25 Calleieros Viajeros. Washington D.C. y 'Chicago'. (7). 10.25 Viajeros Cuatro. 'Las Vegas'. (16). 11.30 En boca de todos. 14.00 Naticias. a 14.55 ElDesmarque. (7). 15.15 El Tiempo. a 15.30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide y Marta Flich que ofrece un repaso por la actualidad política, social y cultural de cada jornada convirtiendo las 'fake news' en risas. (7). 18.00 Lo sabe, no lo sabe. 19.00 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias. n 20.45 ElDesmarque. (7). 21.00 El Tiempo. a 21.05 First Dates. (12). 22.45 First Dates. (12). 22.50 Código 10. La publicación en las últimas horas de algunos de los audios en los que Rodolfo Sancho ofrece presuntamente dinero a un testigo clave en el juicio contra su hijo están en el foco mediático. El programa, que ya en el mes de mayo entrevistó a este testigo y destapó el contenido de estos audios, ampliará con nuevos documentos y testimonios estas Informaciones. (16).

1.50 ElDesmarque.

#### Tele 5

6.10 Reacción en cadena. 7.00 Informativos Telecinco matinal. 8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. (16). 15.00 Informativos. u 15.25 Eldesmarque. s 15.35 El Tiempo. a 15.45 El diario de Jorge. Presentado por Jorge Javier Vézguez. (16). 17.30 TardeAR. Magacin de tarde que combina información. entretenimiento y entrevistas a personajes conocidos, con Ana Rosa Quintana al frente. (16). 20.00 Reacción en ironia. (7). cadena. w 21.00 Informativos. m 21.35 Eldesmarque. 21.45 El Tiempo. ■ 21.50 Babylon Show. Dioni y Angeles (Camela)'. Programa en directo presentado por Carlos Latre. (12). 22.50 Cine. Tup Gun: Mayerick', Pete Mayerick Michel lieva treinta años como uno de los mejores aviadores de la Armada y quiere seguir volando al limite y evitando el ascenso. Cuando es destinado a la academia de Top Gun para entrenar a pilotos de élite para una peligrosa misión, Maverick se encuentra alli con el joven tenienta Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo 'Goose'. (16). 1.35 (Toma salamil, (16).

1.55 Casino Gran Madrid

imperfectos.

#### La Sexta

Movistar Plus+ 6.00 Minutes 6.27 Video Killed The musicales. n Radio Star: Madness. . 6.30 VentaPrime. . 7.57 One Zoo Three. a 7.00 Previo Aruser@s. 8.20 El joven Sheldon. 9.00 Arusar@s. Hormigas en un tronco Alfonso Arús conduce y un guiño tramposo', el programa que mezcla El monstruo de humor, información y Frankenstein y un tipo entretenimiento. (16). loco de la iglesia' y 11.00 Al rojo vivo. Bautistas, católicos y un Presenta Antonio García intento de ahogamiento". Ferreras, (16), 9.23 FesTVal de Vitoria. 14.30 Noticias. B 9.53 Imperio otomano 14.55 Jugones. # en tren. s 15.20 La Sexta Meteo. a 12.21 Núñez. a 15.45 Zapeando. 14.32 El día después. s 15.32 FesTVal de Vitoria. Dani Mateo y su equipo comentan la actualidad 16.05 Cine. 'Sin rodeos'. televisiva con humor e Paz tiene una vida aparentemente perfects. 17.15 Más vale tarde. Tiene trabajo, pareja, Conducido por Cristina amigas... Pero hay cosas Pardo e Iñaki López. de su entorno que no le 20.00 Noticias. . gustan. Desesperada, 21.00 La Sexta Clave. n acude a la consulta de 21.30 El intermedio. un 'sanador' hindú que le ofrece una solución en El Gran Wyoming, junto a Sandra Sabatés, Dani forma de poción. (12). Mateo, Thais Villas, Andrea 17.29 Cine. Ocean's 8. (7). Ropero, Cristina Gallego 19.13 Rapa. Amparo e Isma Juarez conforman Secane, la alcaidesa de el equipo habitual del la localidad gallega de programa. (12). Cedeira y la mujer con 22.30 Pesadilla en la más poder de la zona, es cocina, 'Nicasso', Alberto asesinada. Investigar el Chicote se enfrenta a crimen va a convertirse un caótico Nicasso en en una obsesión para Barcelona, un restaurante Maite, sargento de la med terráneo con guardía civil, y para cucarachas, instalaciones Tomás, único testigo del peligrosas y un dueño asesinato. al borde del colapso. 20.02 Rapa. w 21.00 Leo talks: Hogar, Manel necesita ayuda desesperadamente para dulce hogar, w salvar su negocio. (12). 21.30 FesTVal de Vitoris. 1.55 Crimenes 22.00 Misántropo. n 23.54 FesTVal de Vitoria.

### DMAX

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

7.30 Así se hace. s 9.20 El Liquidador. (12). 11.26 Aventura en pelotas, 'Crisis en Botsuana'. Un empleado de banco de Seattle y una camarera de Rhode Island se trasladan a África para poner a prueba sus habilidades en las áridas llanuras de Bosuana. (12). 12.16 Aventura en pelotas. (12). 14.06 Expedición al pasado. La busqueda del corazón del sultán' y Persiguiendo el tesoro de los pantanos'. (7). 15.57 La pesca del oro. 17.47 Pesca radical. (7). 19.38 Chapa y pintura. Trabajo inacabado', La camioneta Ford del 51 está lista para el montaje final. Pero el equipo se encuentra problemas al prepararla para un militar que ha vuelto de estar un año en zona de guerra. 20.34 Chapa y pintura. 21.30 ¿Cómo lo hacen?. 22.30 Tesoros perdidos de Egipto. 'La muerte de Tutankamón', Los arqueòlogos investigan as misteriosas circunstancias que rodean la muerte del Faraón Tutankamón, para hallar la verdad acerca de su defunción. 23.27 Tesoros perdidos de Egipto. Los secretos 0.24 Desmontando la historia. El enigma de la

pirámide roja'.

# Salud y Bienestar

entre otras mil'. (12).

La mejor manera de empezar a cuidarse es cuidando lo que lees

La información esencial y veraz para vivir mejor elaborada por nuestros expertos en una sola sección.



# **EL PAÍS**

Martes 3 de septiembre de 2024

Año XLIX Número 17,204 Modrid: Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, 91 337 82 00 • Barcelosa: Caspe, 6, 3' planta, 08010 Barcelosa: 93 401 05 00
 Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentin Besto, 44, 3' planta, 28037 Madrid, 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com

■ Atención al cliente: 914 400 135 • Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SEU, Madrid. 2024.
■ "Todos los derechos reservados, En virtud de lo dispuesto en los artículos B y 32.1, pársefo segundo, de la Ley de Propientad Intelactual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con lines comerciales en custovier exporte y por cualquier medio técnico, sin la suscrización de Ediciones EL PAÍS, SLU" • Ejemplar impresa en papel de artigos acadenible.





Xandra Luque, en el huerto de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid. MOEH ATITAR

PAZ ÁLVAREZ

Madrid

"Soy paciente de oncología, me alegran tus tortitas de desayuno y tu mermelada casera, salivo cuando lo pienso". "Gracias por esta cena, estaba todo buenísimo. Nuestra hija Carlota hoy por fin ha comido, llevaba días solo con yogures". Son algunos de los mensajes que le dejan sus clientes, los pacientes de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, y que Xandra Luque (Madrid, 35 años), jefa de cocina del hospital, guarda en varias carpetas. Es su mayor tesoro. Este y los reconocimientos que recibe, como el Premio Nacional a la Mejor Cocina Hospitalaria concedido el año pasado, o a la mejor ensaladilla de la Comunidad de Madrid, lo que convirtió el centro en un lugar de peregrinaje de los devotos de este plato. Ha desarrollado, además, 1.200 recetas diferentes para atender diversas patologías.

Pregunta. ¿A qué sabe la comida de un hospital?

Respuesta. Por suerte no he tenido que probar la comida de un hospital como paciente. Siempre se menciona la cocina de hospital y yo quería que aquí fuera en positivo. La gente que está en cocina ha estudiado gastronomía, incluso somos el único hospital que tiene a alumnos de prácticas de escuelas de cocina. Seguimos formándonos, teniendo en cuenta que tenemos un

CONVERSACIONES A LA CONTRA

## "Sale más caro abrir una bolsa de procesados que pelar patatas"

#### Xandra Luque

Jefa de cocina de la Clínica de la Universidad de Navarra

"Si los pacientes dejan de comer se desnutren, y al final es más coste en medicamentos y en medicina" cliente que está en planta y al que queremos hacer su estancia mucho mejor. España es referente en gastronomía y tenemos que cuidar la cocina en todos los ámbitos, y da igual que sea un colegio, una residencia, un hospital o un restaurante.

P. A los niños no les suele gustar la comida del colegio.

R. Desde hace años se ha recortado en las cocinas, incluso en las de los restaurantes, que invierten más en la sala. Aquí no se invierte más, sino que se le da importancia porque es una herramienta de salud. No usamos pato, cordero ni ponemos ostras, pero trabajamos un producto cuidado de temporada y lo tratamos bien. Se puede perfectamente tener un presupuesto ajustado y tener una buena cocina.

P. Muchos restaurantes emplean mucho producto de quinta gama.

R. Y es un error. Es una práctica mucho más cómoda, pero no más económica. Sale más caro abrir bolsas de procesados que pelar patatas. Tenemos una idea generalizada muy equivocada, porque no es nada barato comprar patata pelada ni judía verde plana. La calidad y el resultado no tienen nada que ver. Nosotros aprovechamos todo el producto. En una judía que viene congelada pierdes el agua, pierdes los nutrientes y el color. Todo esto influye en la economía de un hospital porque tenemos estudiado que el paciente se recupera antes si come bien. Hemos analizado la aceptación de la dieta. Si dejan de comer se desnutren y al final es más coste en medicamentos y en medicina, tienen que estar sanos en cuanto a alimentación.

P. ¿Los menús degustación de los restaurantes son saludables?

R. Supongo que dependerá de cada restaurante. Vamos todos hacia una alimentación más saludable, ya que existe una preocupación de nuestro gremio en los últimos años. El cliente, y sobre todo en Madrid, es superexigente con la alimentación.

P. Pero se abusa de los alimentos procesados.

R. En la hostelería estamos pasando por un momento tremendo por la falta de personal. Se está perdiendo este tipo de oficios. Si le dices a alguien que quieres fichar para la cocina que tiene que pelar patatas, igual tuerce el morro. Estamos teniendo un problema gravísimo. No hay cocineros, gente con vocación. Hacemos entrevistas de trabajo y piensan que vienen a abrir bolsas, aquí se pelan y se cortan patatas como en un restaurante. Y ahora tenemos esa filosofía de vívir más y trabajar menos.

P. ¿Cuál es el plato estrella?

R. El caldo, que está entre 15 y 17 horas a baja temperatura. Es la base de nuestros guisos. Los pacientes nos preguntan qué lleva porque dicen que les revive. Y la ensaladilla. Han pasado tres años desde el premio y nos la siguen pidiendo. FERNANDO ARAMBURU

## Cursos de discusión

ué lástima no haber sabido antes que en Núremberg hay una escuela (Streitschule Nürnberg) donde enseñan a discutir. Precisemos: a discutir de manera constructiva. Desde que milito en la soledad, el asunto me tira poco (ya ni siquiera polemizo con las paredes); pero confieso que hace unos años me habría complacido matricularme en los cursos de la susodicha escuela. Sea como fuere, me apresuro a darle publicidad en vista de cómo andan a la greña gentes políticas que dicen trabajar (sic) en la mejora de nuestras vidas. Uno viene instruido de casa gracias al ejemplo paterno, el de un hombre que conocía las ventajas de no estar atado al prurito de pronunciar la última palabra en cualquier debate. Sin personarme en Núremberg, he estado leyendo indicaciones y consejos de indudable utilidad que allí se ofrecen. Discutir con respeto, ya sea en el marco de las relaciones personales, ya delante de un semáforo o en la tribuna parlamentaria, es un arte que no todo el mundo domina. Lo habitual al desatarse la disputa es que el respirante de turno saque lo más feo de si, se sulfure, ruja o dé rienda suelta, sacudido por huracanes internos, al insulto, la vejación o, en fin, a algún tipo de violencia que bien puede conducir por el atajo a la ruptura, si no a algo mucho peor. No menos letales para la convivencia (cito a John Gottman, psicólogo terapeuta) son el sarcasmo, la burla o el desdén. En cambio, un conflicto llevado con provecho para los implicados puede afianzar sus lazos emocionales. Debe prevalecer, eso sí, el juego limpio. A este respecto, la escuela de Núremberg sugiere que se adiestre a los menores en todo lo que de positivo pueden tener las discusiones. Yo soy partidario de discutir de vez en cuando con las personas que de verdad me importan, no para imponerles mi punto de vista ni para estropearles la tarde; aunque a veces apetece un poquillo. Me mueve el gusto que da después hacer las paces.

## EL PAÍS SEMANAL



# La conexión dominical con la cultura

Grandes reportajes, entrevistas, tendencias y las mejores firmas te esperan en nuestra revista semanal Síguelos en la web y apúntate a su newsletter.

Cada domingo, gratis con EL PAÍS



**EL PAÍS**